# LAVANGUARDIA

FUNDADA EN 1881 POR DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODÓ

MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DE 2024. NÚMERO 51.303

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 2 EUROS

CONSENSO INSTITUCIONAL

# PSOE y PP cierran un pactual para despolitizar la justicia

Tras cinco años y medio de bloqueo, los dos partidos renuevan el CGPJ con diez vocales progresistas y diez conservadores

El nuevo Consejo hará una propuesta de cambio legal sobre su forma de elección para aprobarla en las Cont para aprobarla en las Cortes POLÍTICA / P. 13 A 16 Y EDITORIAL

Análisis El que pueda pactar, que pacte

ENRIC JULIANA / P. 16

x.com/byneontele z.com/byneoniclegiam

LA TUTELA DE LA COMISIÓN

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el eurodiputado Esteban González Pons, designado por el PP, rubricaron ayer el acuerdo en Bruselas, tutelado por la comisaria europea Věra Jourová.

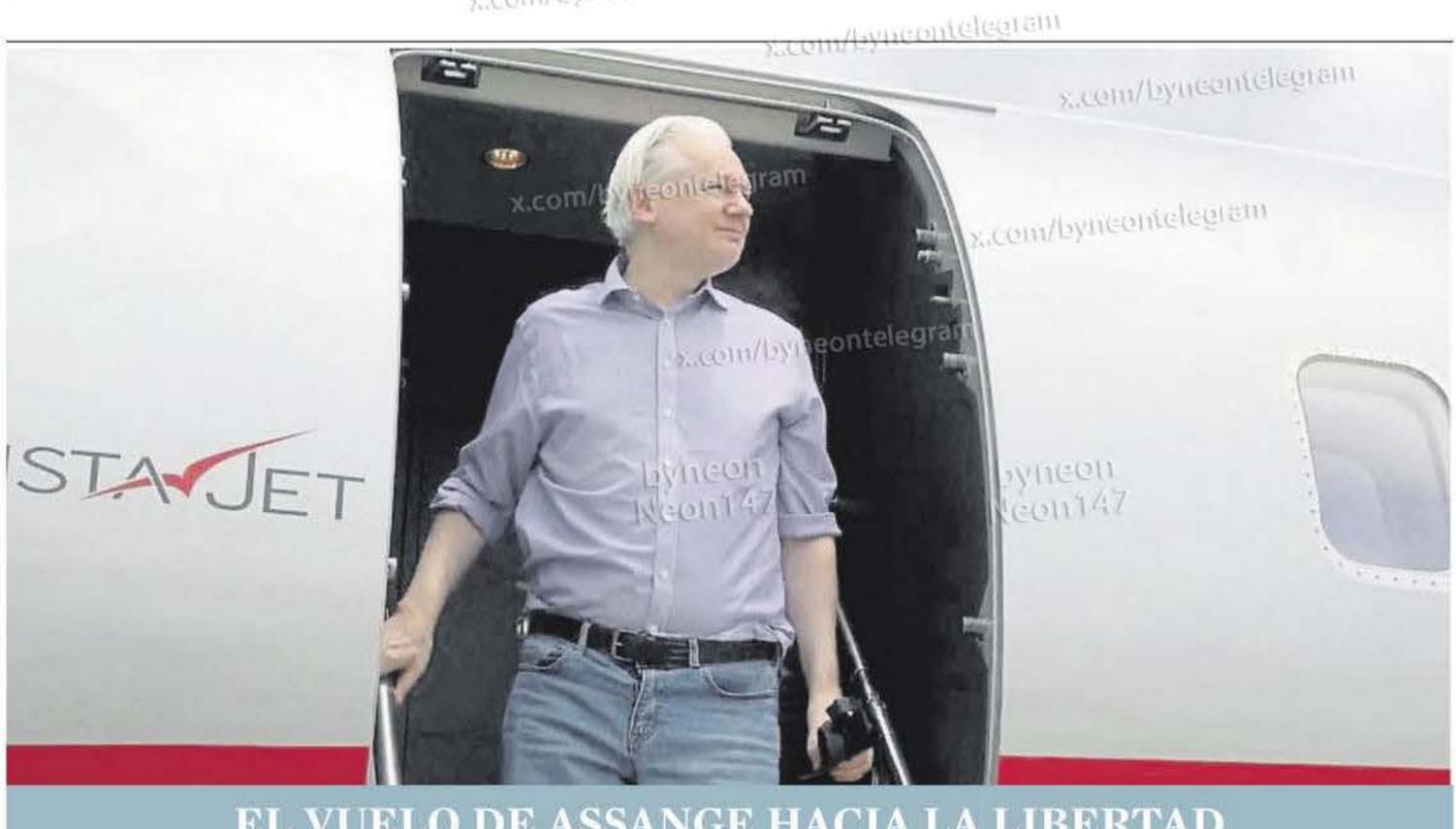

z..com/byneemeleptem

#### EL VUELO DE ASSANGE HACIA LA LIBERTAD

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, será libre. Se ha declarado culpable de espionaje, delito que reconocerá ante un juez en

la cúpula de la UE con

Von der Leyen, Costa y Kallas

las islas Marianas del Norte, territorio estadounidense en el Pacífico. Será condenado a cinco años de cárcel, que ya ha cumplido en una prisión británica. En la imagen, Assange emprende vuelo hacia el Pacífico y su libertad. INTERNACIONAL / P. 3, 4 Y EDITORIAL

#### Los grandes partidos acuerdan El exconseller Buch y un escolta son los primeros en beneficiarse de la amnistía

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha incluido la malversación en los delitos extinguidos por la ley. Este es uno

de los puntos en discusión por parte de otras instancias judiciales. Esta resolución del TSJC no es recurrible. POLÍTICA / P. 17

#### SENTENCIA

La reforma de la Via Laietana tampoco es legal

VIVIR / P. 31

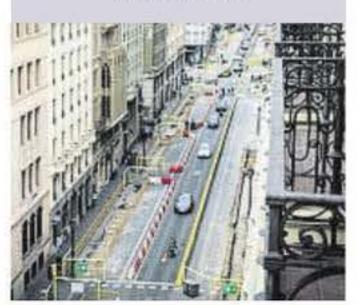

#### **NUEVA GENERACIÓN**

Los jóvenes que piden paso en las pantallas

**CULTURA / P. 39 Y 40** 

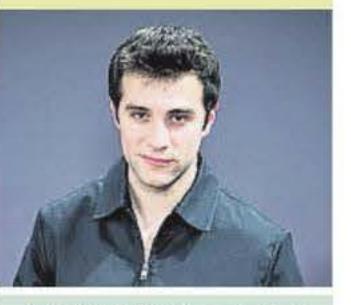

TRES AÑOS DE LEY La eutanasia legal llega tarde en un tercio de casos

SOCIEDAD / P. 24

#### Los negociadores de la UE han pactado su cúpula. Ursula von der Leyen, António Costa y Kaja Kallas estarían al frente de la Co-

misión, el Consejo y la diplomacia, respectivamente. El acuerdo ha de ser ratificado por el Consejo Europeo.internacional/p.6

## Feijóo crece con el pacto



Jordi Juan Director

ien está lo que bien acaba. No hace falta hurgar más en la herida de los más de 2.000 días de interinidad del Consejo General del Poder Judicial y felicitemos al PSOE y al PP por el acuerdo alcanzado ayer en Bruselas. Ayer titulábamos nuestra portada con la idea de que ambos partidos "acarician un acuerdo inminente". Ya lo podemos dar por hecho. Ojalá no sea flor de un día y se pueda extender a otros aspectos de la política española. Gobierno y oposición no pueden vivir en la trinchera de forma continuada y, mal que les pese, tampoco les diferencian tantas cosas.

El acuerdo de ayer es un balón de oxígeno para Pedro Sánchez, porque, al fin y al cabo, como presidente del Gobierno era el responsable final de la caótica situación que vivía el segmento judicial español por esta larga parálisis. Y es un tanto que se apunta Alberto Núñez Feijóo, que no se ha dejado llevar por intereses partidistas y ha primado el beneficio global. No deja de ser un golpe de autoridad del líder del PP ante aquellos sectores de la derecha que defienden la confrontación total contra el PSOE y no darle tregua a Sánchez. Solo hace falta escuchar o

leer distintas opiniones estos últimos días que entendían que este acuerdo solo servía para legitimar al presidente socialista. A Sánchez, ni agua. Ese es el mensaje.

La realidad no es como nos gustaría que fuera, sino como es. Y a Feijóo no le queda otra que admitir que el ciclo electoral se ha acabado y pese a haber ganado las cuatro elecciones de ámbito estatal a las que se ha presentado –generales, autonómicas, municipales y europeas—, está en la oposición. Y va a seguir un tiempo indefinido porque la resiliencia de su oponente está fuera de toda lógica.

En estas circunstancias, la oposición total, sin ofrecer ninguna mano tendida al Gobierno, no va a servir para derrocar antes a Sánchez. La buena estrategia del PP pasa por aparecer como

un partido de Gobierno que está cuando se le necesita y que mira por el interés general. Ayer fue un buen día para Sánchez, pero especialmente para Feijóo, que parece que encuentra su camino.



#### LA IMAGEN



Una caminata demasiado larga. Lukas McClish, un excursionista que ha estado diez días perdido en los bosques de Boulder Creek (California), se reúne con su familia después de ser localizado y rescatado gracias a un dron



LA MIRILLA

#### Futbolista y universitaria

iene 17 años. Y es futbolista profesional. Pero Vicky López también quiere estudiar. Hace tres semanas la futbolista del Barcelona tuvo que dejar la concentración de la selección española para examinarse de la selectividad. Se perdió el partido clasificatorio para la Eurocopa que las de Tomé disputaron ante Dinamarca en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. España remontó, ganó 3-5 y logró el billete para el campeonato europeo que se disputará en el 2025. Vicky López también ha conseguido su propósito. Aprobó la selectividad y espera entrar en la universidad para estudiar ADE. Le hubiese gustado apostar por la carrera de Farmacia pero no lo puede compaginar con el fútbol porque es una carrera que requiere asistir presencialmente a todas sus clases. Con el aprobado debajo del brazo y después de una semana de vacaciones, la benjamina del Barça estará la semana que viene concentrada de nuevo. España jugará dos partidos más antes de que Tomé decida a las 18 jugadoras que irán a París para disputar los primeros Juegos Olímpicos del femenino.



CREEMOS QUE...

#### La Copa se va de gira

yer en l'Escala. Hoy en Palamòs, mañana Vilassar de Mar, luego los puertos de Sitges, Tarragona, Cambrils y vuelta a lo grande a Barcelona. La Auld Mug, el histórico trofeo de la Copa del América, está de ruta por la costa catalana. El objetivo no es otro que dar a conocer esta competición y todo lo que la rodea en puertos y localidades donde ya hay afición al mar y a la navegación. Faltan 56 días para que arranque la Copa del América y uno de los retos que se ha marcado la organización es que los barcelo-

neses y por extensión el territorio sientan el evento como algo suyo. Como una cita deportiva de primer orden internacional -última tecnología y máxima velocidad sobre el mar y más de 1.200 millones de espectadores en todo el mundoque se disputará en aguas barcelonesas. Se podrá seguir en directo y sin pagar desde múltiples espacios, también desde el village que se abrirá en el Moll de la Fusta. A las carreras en sí se suma una agenda cultural y de actividades que arrancarán en agosto y se prolongarán hasta finales de octubre.

#### LOS SEMÁFOROS

## Claudia Trujillo



La joven actriz de 29 años relata en un reportaje las dificultades a las que se enfrenta para poder ejercer su profesión, que compagina con empleos de camarera en restaurantes y bares nocturnos. / P. 39

#### **Eudald Morera Salis**

Presidente de la Fundació Vallviva



El festival Vallviva, organizado por la fundación homónima, presenta una programación entre la música y la gastronomía cuyos beneficios irán destinados a la investigación contra el cáncer. / P. 43

#### Abdel Fatah al Burhan

Jefe del ejército de Sudán



La despiadada guerra entre el jefe del ejército de Sudán, Abdel Fatah al Burhan, y el líder de las FAR, Mohamed Dagalo, alias *Hemedti*, ha provocado una crisis que condena a millones de niños. / P. 12

#### Albert Puig Alcalde de Ribera d'Ondara



Aliança Catalana anunció ayer la expulsión como militante de Albert Puig, alcalde accidental de Ribera d'Ondara (Segarra), por decir que el colectivo LGTBI era "el mayor cáncer del país". / P. 26

#### ÍNDICE

| INTERNACIONAL3 |
|----------------|
| POLÍTICA13     |
| OPINIÓN20      |
| SOCIEDAD24     |
| NECROLÓGICAS28 |
| VIVIR29        |
| CULTURA39      |
| DEPORTES44     |
| ECONOMÍA50     |

## Internacional

#### El último capítulo de Wikileaks

POR SU EXTRADICIÓN

Una persecución que ha durado catorce años WikiLeaks. Assange funda el sitio web en el 2006, pero su nombre no es popular hasta el 2010, al difundir los archivos clasificados que provocarán la ira de EE.UU. Fueron más de 250.000 documentos secretos estadounidenses sobre la guerra en Afganistán y unos 400.000 sobre la de Irak. El primero fue el vídeo de la matanza en Bagdad de doce perso-

nas –incluidos dos periodistas de Reuters– desde un helicóptero.

Primera detención. En el 2010 huye de Suecia tras ordenarse su detención por dos supuestas violaciones –caso archivado en el 2019– y viaja al Reino Unido, donde se entrega a la policía y es encarcelado. Queda en libertad condicional en enero del 2011.



Siete años en la embajada. En junio del 2012, tras confirmar el Supremo británico su extradición a Suecia, se refugia en la embajada de Ecuador en Londres hasta que, en el 2019, la policía entra y lo saca por la fuerza. Cumple un año de cárcel por violar la libertad condicional, momento aprovechado por EE.UU. para pedir su extradición por espionaje.

## Assange vuela hacia la libertad

## El fundador de Wikileaks acepta su culpa por espionaje para salir de la cárcel



WIKILEAKS / AF

Assange, bajando del avión en su escala del vuelo de Londres a las islas Marianas

FRANCESC PEIRÓN

Nueva York. Corresponsal

Una fotografía mostró ayer a Julian Assange, de 52 años, oteando por la ventanilla de un avión en pleno vuelo. Esa era la mirada hacia la libertad.

El fundador de Wikileaks, la web contra los secretos, volverá por fin a Australia, su país de nacimiento. Lo hará como un hombre sin ataduras legales tras un cautiverio de 1.901 días en una cárcel británica por una de las mayores publicaciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos.

Sus seguidores celebraron su liberación, aunque también observaron un nubarrón. Ha conseguido la meta de salir a la calle, tras una resistencia férrea a ser extraditado, pero a costa de declararse culpable de un delito de espionaje, cuestión que Assange siempre se negó a aceptar con el argumento de que su defensa significaba defender la libertad de expresión.

Este lunes fue trasladado desde la cárcel de Belmarsh, a las afueras de Londres, al aeropuerto de Stansted. Ahí embarcó en un avión que, previa escala en Bangkok (Tailandia), lo llevó a Saipán, en las islas Marianas del Norte, uno de los territorios estadounidenses en medio del Pacífico, donde está previsto que hoy rubrique ante un juez ese pacto.

El Gobierno estadounidense le ofreció recuperar la narrativa de su existencia a cambio de una condena de 62 meses, más o menos el tiempo, cinco años, que ha permanecido detrás de las rejas en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día.

Antes estuvo siete años autoe-

xiliado en la embajada de Ecuador de la capital británica, lugar en el que tuvo dos hijos, hasta que en el 2019 el país sudamericano le retiró el asilo.

Su esposa, Stella, que inicialmente fue una de sus abogadas, aseguró en las redes sociales estar exaltada por la noticia y dio las gracias a los seguidores. Pero muchos de los que lo han apoyado expresaron preocupación por la forma de concluir este caso.

"Estados Unidos tiene, por primera vez en más de un siglo de la ley de espionaje, una condena por actos periodísticos básicos", dijo en un comunicado David Greene, uno de los responsables de Electronic Frontier Foundation, organización sin ánimo de lucro que se centra en la primera enmienda (libertad de expresión) de la Constitución estadounidense.

Alan Rusbridger, antiguo di-

rector de *The Guardian*, uno de los medios que colaboró con Wikileaks, consideró "bastante perturbador" que se use la ley de espionaje para atacar a quienes revelan información incómoda para los gobiernos. "Lamento que aceptara ese cargo porque no creo que nadie piense que lo que hizo fue espionaje", declaró a Reuters.

En el 2021, un colectivo de defensores de los derechos civiles urgieron al presidente estadounidense Joe Biden a retirar los cargos y abandonar su empeño en reclamar la extradición. Sostuvieron que este asunto era una grave amenaza para la libertad de prensa, puesto que lo que le imputaban "es lo que hacen los medios de manera rutinaria".

Assange aceptó reconocer su culpa, aunque solo de una acusación de conspiración para distribuir información de la defensa nacional. Esto conlleva un máximo de diez años de cárcel. La filtración masiva se produjo durante el primer mandato del presidente Barack Obama.

El Gobierno argumentó que Assange conspiró en el 2010 junto con Chelsea Manning, analista de inteligencia militar condenado a 35 años y al que Obama perdonó en enero del 2017, para divulgar en el sitio web de Wiki-

EE.UU. se sale con la suya por la aceptación de la culpa e inquieta a los defensores de la libertad de prensa

#### El periodista recibirá 62 meses de prisión, tiempo equivalente al que ha pasado en una cárcel británica

leaks decenas de miles de informes sobre las guerras en Afganistán y en Irak, así como cientos de miles de cables del Departamento de Estado compartidos por diplomáticos, en los que se comprometía a dirigentes de todo el mundo, y resúmenes de evaluaciones de los detenidos en Guantánamo, presidio en el que se vulneró el derecho internacional al no darles capacidad de defensa.

El asunto no se quedó ahí. Durante la campaña electoral del 2016, Wikileaks sacó a la luz miles de correos electrónicos robados del Comité Nacional Demócrata, lo que significó airear una serie de asuntos que avergonzaron al partido y a la campaña de Hillary Clinton. En el 2019, un jurado federal imputó a Assange por 18 cargos.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia (país donde nació Assange), que presionó a Biden para que finiquitara el sumario, se felicitó por la resolución. "Independientemente de las opiniones que se tengan del señor Assange y sus actividades, el caso se ha alargado demasiado", subrayó ante el Parlamento australiano.

#### El último capítulo de Wikileaks

Una infancia nómada y difícil, sin apenas contacto con su padre biológico, marcó la personalidad de Julian Assange

## "De mayor quiero ser hacker"



PETER NICHOLLS / REUTERS

Julian Assange se dirige al público concentrado frente a la embajada de Ecuador en Londres, en febrero del 2016

RAFAEL RAMOS Londres. Corresponsal

ombre de treinta y seis años, 1,89 de altura, intereses profesionales varios como escribir libros, periodismo internacional, documentales, criptografía, cuestiones de inteligencia, derechos civiles, activismo político, delitos de guante blanco e internet, muy puto, busca sirena para lío amoroso, tener hijos y ocasionales conspiraciones criminales", escribió en el 2006 un tal Harry Harrison en su perfil de la web de citas OK-Cupid.

Harry Harrison era Julian Assange y su perfil solo iba medio en broma, o un veinticinco por ciento en broma. Por aquel entonces compartía apartamento con otros estudiantes en Melbourne, ya se las había tenido con la justicia australiana, incurrido en diversas actividades delictivas, y soñaba con crear una especie de insurgencia informativa idealista y antiestablishment que hiciera tambalearse al sistema. Es lo que unos pocos años después sería Wikileaks, pero con unas dimensiones que ni siquiera él mismo podía haber imaginado cuando buscaba ligues en la web de citas.

Quizás imaginaba que su cruzada podría traerle problemas con la ley, pero seguramente no que los Estados Unidos le acusarían de

diecisiete delitos de traición con la amenaza de 175 años de cárcel o incluso la pena de muerte. Ni que la justicia de cinco países se vería involucrada en su caso. Ni que se pasaría doce años privado de libertad, entre los que estuvo escondido en la embajada ecuatoriana en Londres –viendo desde un ventanuco cómo la gente entraba con las manos vacías de los grandes almacenes Harrods y salía llena de paquetes– y en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de la capital.

El Julian Assange que ayer subió a un avión rumbo a las islas

#### Su madre le compró con 14 años el primer ordenador, y ahí nació su deseo de convertirse en pirata informático

Marianas y de ahí a la libertad tiene muy poco que ver con el adolescente australiano al que su madre regaló con 14 años su primer
ordenador, un acontecimiento en
apariencia inocuo pero que –haciendo buena la teoría de que si
una mariposa mueve las alas en
Hawái, puede producirse un tsunami al otro lado del planetaafectaría en el futuro a muchas vidas y cambiaría al curso, si no propiamente de la historia, sí de la política y la diplomacia.

La compleja personalidad de Assange -individuo de extraordinaria inteligencia, con una vena autista, propenso a arrebatos de ira y cambios bruscos de humortiene su origen en una infancia turbulenta en la que apenas tuvo trato con su padre biológico y llevó una vida de nómada con su madre y su padrastro, que trabajaban en una troupe teatral que recorría el país de un lado a otro y formaban parte de la escena contracultural. Bueno en física y matemáticas, aquel primer ordenador despertó en él una pasión y le abrió el

camino a convertirse en hacker juvenil. Lo de abanderado de la libertad de prensa vendría después.

El futuro fundador de Wikileaks estudió en treinta y siete escuelas diferentes y salió de ellas sin ningún tipo de cualificación. Pero conmenos de veinte años era ya el hacker más pulido de Australia, y había fundado con dos amigos una revista underground que enseñaba cómo entrar en los sistemas telefónicos para hacer llamadas gratis. En 1991 penetró por primera vez en la red de datos del Ministerio de Defensa de los Esta-

#### Alegría en la izquierda latinoamericana

 El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que mantener en la cárcel a Assange hubiera sido como tener en prisión "la libertad de expresión". El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que "el mundo está un poco mejor y menos injusto hoy". El presidente de Bolivia, Luis Arce, celebró la liberación de Assange después de lo que considera "una feroz e inaceptable persecución" por "revelar los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por el imperialismo". Para el

presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, "el largo y cruel castigo que le impusieron por sus denuncias de los crímenes imperiales quedará en la memoria de los pueblos como prueba de cuán poco creen sus carceleros en la libertad de prensa". El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también celebró la liberación de Assange, a quien describió como un "ejemplo de coraje y valentía en la batalla por la verdad... Es el triunfo de la libertad y la lucha de la humanidad por el respeto de los derechos humanos".

dos Unidos y en el de las universidades de su país, un simple aperitivo de lo que vendría después.

Pero Assange, con un carácter paranoico no del todo injustificado, tenía la sensación de que la policía le seguía los pasos muy de cerca, de manera que borró todos los discos y el material que tenía, y se fue a vivir de okupa con su novia (al poco tiempo se casaron y tuvieron un hijo, pero la relación se rompió y ella se fue con el bebé, provocando una aguda depresión en el hacker, que tuvo que ser hospitalizado). Durante un tiempo

#### Tiene una inteligencia extraordinaria y un carácter muy difícil, propenso a cambios vertiginosos de humor

vivió a la intemperie, entre bosques de eucaliptus, con el cuerpo lleno de picaduras de mosquitos.

Finalmente capturado y acusado, la ausencia de antecedentes penales le permitió esquivar una pena de prisión, y ahí comenzó la segunda vida de Assange, que se sentía víctima de una gran injusticia, sin más recursos económicos que una pensión como padre soltero, porque para entonces había obtenido la custodia de su hijo. De esa rebeldía nació la idea de fundar una empresa que se llamaría Wikileaks, y se lo contó a amigos activistas medioambientales y anticapitalistas radicales, que era el círculo en el que se movía.

Su primer golpe fue la publicación de un vídeo en el que se ve a un helicóptero norteamericano matando a dos periodistas de Reuters, y poco después cayeron en sus manos cientos de miles de documentos y cables secretos del Departamento de Estado y el Pentágono relatando todo tipo de asesinatos, secuestros, rendiciones extraordinarias y operaciones ilegales. Tras un fin de semana en Estocolmo, dos mujeres lo acusaron de violación y abuso sexual, obligando a intervenir a la Fiscalía sueca, que eventualmente retiró los cargos. Pero entonces el Reino Unido emitió una orden de arresto contra él por incumplir los términos de su libertad provisional, y decidió refugiarse en la embajada ecuatoriana, donde conoció a su actual esposa, Stella Morris, con la que tuvo dos hijos en cautividad.

Ahora por fin, con 52 años, va a poder disfrutar de la vida en familia, sin la espada de Damocles de una penitenciaría de máxima seguridad. Para muchos, como un gran defensor de la libertad de información. Para otros, como un delincuente y un traidor que ha puesto en peligro muchas vidas. Como dice el personaje de Johan Strauss en la ópera El murciélago, chacun à son goût... Que cada uno

piense lo que quiera.

MIÉRCOLES, 26 JUNIO 2024

## ARA

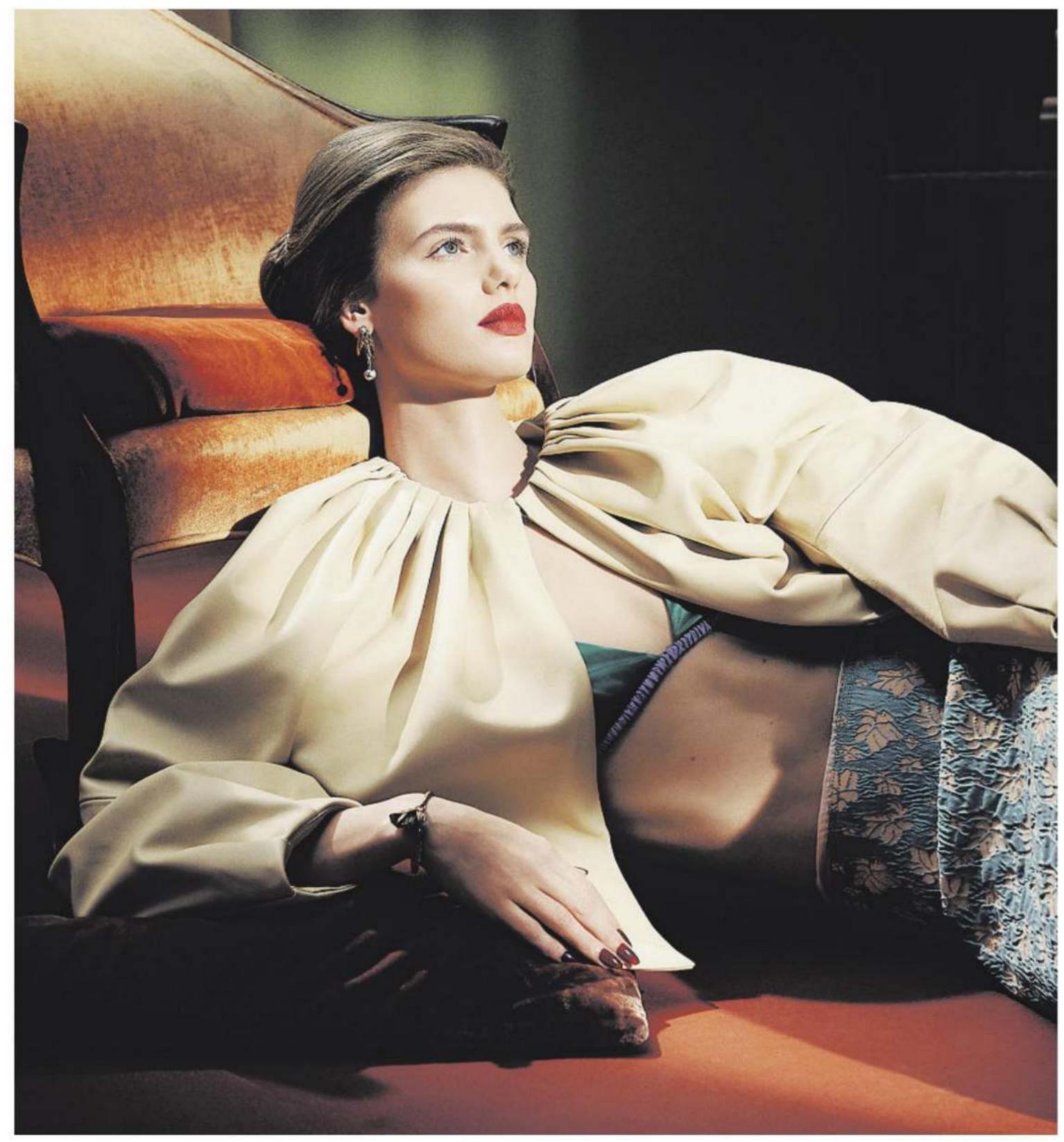

## REBAIXES REBAJAS

DES DEL 27 DE JUNY FINS AL 31 D'AGOST DE 2024 A LES BOTIGUES ZARA D'ESPANYA. A L'APP DE ZARA DES DEL 26 DE JUNY A LES 21:00 GMT+2. A ZARA.COM A LES 22:00 GMT+2 / DESDE EL 27 DE JUNIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024 EN TIENDAS ZARA DE ESPAÑA. EN ZARA APP DESDE EL 26 DE JUNIO A LAS 21:00 GMT+2. EN ZARA.COM A LAS 22:00 GMT+2

## Luz verde de los negociadores de la UE a la terna de Von der Leyen, Costa y Kallas

El pacto entre los grandes partidos debe ser ratificado por el Consejo Europeo

BEATRIZ NAVARRO

Bruselas, Corresponsal

El acuerdo final de los nombres que conformarán la cúpula de las instituciones de la Unión Europea durante los próximos años está cada vez más cerca. Los negociadores designados por las tres grandes familias políticas proeuropeas -democristianos, socialdemócratas y liberalesacordaron ayer apoyar a la alemana Ursula von der Leyen, el portugués António Costa y la estonia Kaja Kallas en sus respectivas carreras para colocarse al frente de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la diplomacia comunitaria. El grupo Conservadores y Reformistas Europeos, al que pertenece la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que será la tercera fuerza política de la nueva Eurocámara, no ha participado en las conversaciones.

Después de las negociaciones mantenidas el lunes 17 de junio en

#### El pacto fue cerrado en una videoconferencia entre Sánchez, Scholz, Tusk, Mitsotakis, Macron y Rutte

los márgenes de la cena informal de líderes celebrada en Bruselas una semana después de las elecciones al Parlamento Europeo, el acuerdo se cerró ayer en una videoconferencia entre los primeros ministros de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, y de Polonia, Donald Tusk, que habían sido designados como negociadores por el Partido Popular Europeo; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, por los socialdemócratas europeos; y, finalmente, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro neer-



Kaja Kallas, futura responsable de la diplomacia comunitaria

landés saliente, Mark Rutte, como representantes de la familia liberal europea.

El pacto sobre la terna de nombres deberá ser refrendado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar mañana y el viernes en Bruselas. Aunque es posible que no todos los líderes estén a favor de que Von der Leyen sea la candidata a presidir la Comisión Europea, este nombramiento no precisa de la unanimidad de los Veintisiete y puede aprobarse por mayoría cualificada, algo que el acuerdo cerrado ayer a priori garantiza. El futuro político de la popular alemana, no obstante, está en manos del Parlamento Europeo, que tiene la última palabra sobre el candidato a presidir la Comisión.

Aunque los negociadores estuvieron muy cerca del acuerdo la semana pasada, la pretensión del Partido Popular Europeo (PPE) de arañar mayores cuotas de poder en el nuevo reparto institucional hizo imposible dar por cerrado el asunto. Tusk y Mitsotakis reivindicaron por sorpresa limitar a un mandato (2,5 años) el tiempo de Costa al frente del Consejo Europeo, cuando hasta ahora

#### Pugna por las carteras de la Comisión

URS FLUEELER / AP-LAPRESSE

 Para evitar agravar el posible malestar de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por no haber participado en las conversaciones sobre los próximos altos cargos de la Comisión Europea, uno de los seis negociadores se puso ayer en contacto con ella para explicarle el acuerdo y garantizarle que tendrá, tal y como ha solicitado, una cartera importante en el próximo ejecutivo comunitario, según fuentes de la negociación. "Queremos una vicepresidencia y un comisario fuerte para tener una buena política europea en favor de la industria y de la agricultura, comprometida con el cambio climático, pero no de forma fundamentalista", dijo este domingo su ministro de Exteriores, Antonio Tajani (PPE). La pelea por las vicepresidencias ejecutivas y las carteras de mayor peso de la próxima Comisión es donde va a estar la pugna política en los próximos días.

todos los que han ocupado el cargo, tanto Herman van Rompuy, el
propio Tusk o Charles Michel,
han sido renovados en el mismo
por dos años y medio más sin apenas debate. Los populares también pusieron sobre la mesa la posibilidad de mantener la presidencia del Parlamento Europeo
no solo durante la primera mitad
de la legislatura, con la continuidad de la popular maltesa Roberta Metsola, sino también en la segunda. Los socialistas se negaron.

El anuncio distribuido por los equipos negociadores no precisa la duración del mandato de Costa ni cómo se repartirá la legislatura del Parlamento Europeo. De acuerdo con fuentes de la negociación, respecto a la presidencia del Consejo, la fórmula pactada evoca la "práctica común" sobre estos mandatos, lo que entienden

#### El acuerdo no prejuzga la duración del mandato de Costa en el Consejo ni la decisión sobre la Eurocámara

como una señal suficiente de que el socialista portugués podrá extender en principio su mandato hasta los cinco años. En la práctica, serán otros líderes, otras mayorías políticas quizás las que tomen la decisión correspondiente dentro de tres años. Fuera del acuerdo ha quedado la cuestión de la presidencia de la Eurocámara, con el entendimiento de que se decidirá llegado el momento, en función de las circunstancias políticas. Fuentes de la negociación confían no obstante en que en los próximos días haya una mayor claridad respecto a la sucesión de Metsola por un miembro del grupo socialista europeo, que, por otro lado, ayer reeligió como jefa de filas a la española Iratxe García.

La primera ministra italiana, líder de la formación posfascista Hermanos de Italia, se mostró visiblemente enfadada en la cena del lunes de la semana pasada cuando llegó a Bruselas y se encontró fuera de las conversaciones de los negociadores de las grandes familias políticas europeas. Socialistas, populares y liberales se reunieron por su cuenta, en diferentes formatos, al inicio de la cena, mientras que los líderes que no pertenecen a ninguno de estos grupos, como la propia Meloni, el húngaro Viktor Orbán o el checo Petr Fiala, esperaban a que terminaran sus charlas.

Aunque durante la campaña electoral Meloni pudo creerse crucial para que el PPE y Von der Leyen conquisten la presidencia de la Comisión Europea, lo cierto es que, como dijo Tusk hace unos días, finalmente la alemana no la necesita. Los socialistas han presionado al PPE para que compense las eventuales deserciones en sus filas (el voto es secreto) y en las suyas propias mediante el apoyo de los Verdes y que no recurra al apoyo de Conservadores y Reformistas Europeos, el partido político europeo que preside Meloni, en el que se sientan también los diputados de Vox, entre otros partidos de derecha radical.

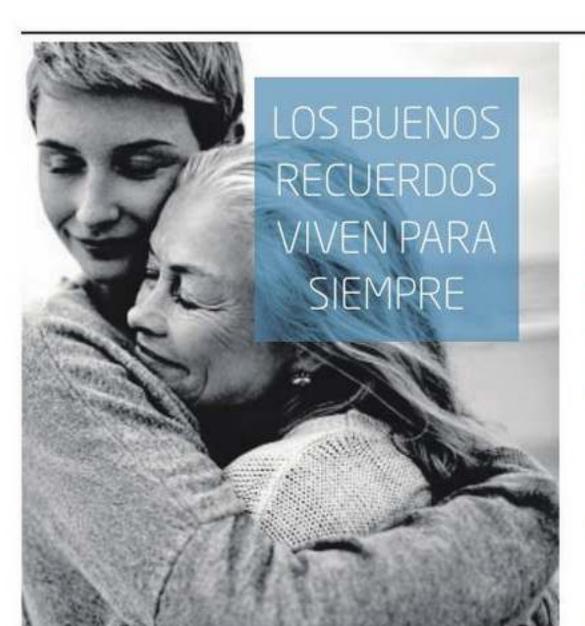

Los momentos de pérdida son difíciles. Lo sabemos. Momentos en que necesita tranquilidad y estar acompañado de sus seres queridos, sin preocuparse del servicio funerario. Por eso hacemos todo lo posible para que en esos instantes no le falte nada. Déjelo en nuestras manos. Usted piense en los mejores instantes vividos. Porque los buenos recuerdos viven para siempre.

#### TANATORIO BARCELONA RONDA DE DALT

- Espacios amplios para estar con los suyos con absoluta tranquilidad
- Posibilidad de personalizar los servicios funerarios
- Diferentes niveles de precios para elegir según sus necesidades



C/ Scala Dei, 17-37 08035 Barcelona 934 289 468



MIÉRCOLES, 26 JUNIO 2024

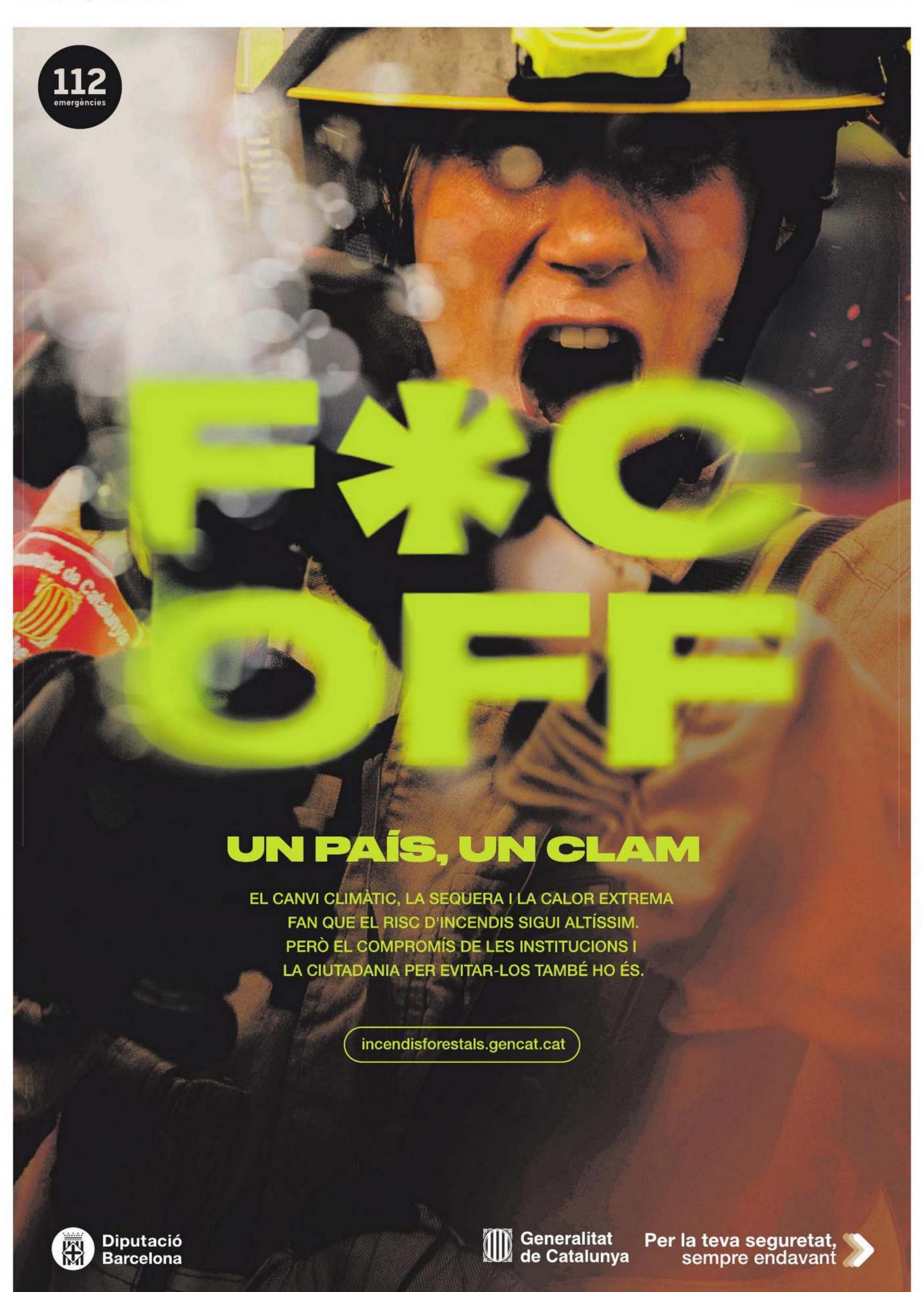

## La Haya ordena el arresto del exministro Shoigú y del jefe del ejército ruso

Son sospechosos de crímenes de guerra por ataques a civiles en Ucrania, dice la CPI

**GONZALO ARAGONÉS** 

Moscú. Corresponsal

Desde marzo del año pasado, el Kremlin debe planear con más atención los viajes del presidente ruso, Vladímir Putin, pues la Corte Penal Internacional (CPI) dictó una orden de arresto internacional contra el líder ruso, aplicable en aquellos países que aceptan su jurisdicción. Ayer, ese tribunal, con sede en La Haya (Países Bajos), anunció órdenes similares contra Serguéi Shoigú, ministro de Defensa ruso hasta el mes pasado, y contra Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor. Moscú reaccionó acusando a Occidente de llevar a cabo una "guerra híbrida" contra Rusia.

Los jueces atribuyen a los dos generales rusos crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre del 2022 y marzo del 2023 por ataques contra civiles e infraestructuras de uso civil durante la campaña militar contra Ucrania.

En una nota de prensa, la corte dijo que hay "motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles lanzados por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana" entre el 10 de octubre del 2022 y al menos el 9 de marzo del 2023.

Rusia, que no es miembro de la CPI, sostiene que las instalaciones de energía son un objetivo militar legítimo. Repetidamente ha dicho que sus ataques no apuntan ni a la población civil ni a las infraestructuras de uso civil.

Ucrania no es tampoco miembro de la CPI, pero ha dado a este tribunal jurisdicción para investigar los crímenes cometidos en territorio ucraniano desde noviem-



Serguéi Shoigú y Valeri Guerásimov, en una imagen del pasado diciembre

UNCREDITED / AP-LAPRESSE

#### Rusia bloquea el acceso a internet a 81 medios de la UE

Como represalia por una medida similar tomada en mayo por Bruselas contra cuatro medios rusos (la agencia Ría Nóvosti, los diarios Izvestia y Rossískaya Gazeta y el portal Voice of Europe), Rusia anunció ayer que va a bloquear en su territorio la transmisión y el acceso en internet a 81 medios de comunicación de 25 países de la Unión Europea. La decisión del Consejo de la UE entró en vigor ayer. Por eso, el mismo día, el Ministerio de Exteriores ruso publicó en su web la medida que prohíbe en Rusia la difusión de los medios europeos. El bloqueo ruso afecta a cuatro medios españoles: los diarios El País y El Mundo, la

agencia EFE y Televisión
Española. El ministerio ruso
asegura que las restricciones
se adoptan contra medios que
"difunden sistemáticamente
información no fidedigna
sobre la marcha de la operación militar especial", como
se llama en Rusia a la campaña
militar que lanzó contra
Ucrania en febrero del 2022.

bre del 2013. Ese mes estalló en Kyiv, la capital ucraniana, la revolución proeuropea del Maidán. En los meses siguientes cayó el presidente prorruso Víktor Yanukóvich (febrero del 2014), Rusia se anexionó la península de Crimea (marzo de ese año) y comenzó la guerra del Donbass (abril del 2014), en el este de Ucrania.

Ayer, Kyiv se felicitó de las nuevas órdenes de arresto contra dirigentes rusos. "Cada criminal implicado en los planes y ejecución de estos ataques debe saber que se hará justicia. Y esperamos verles tras las rejas", dijo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Moscú, al contrario, las trató con desdén. "Es solo una brisa, pues la jurisdicción de la CPI no se aplica en Rusia y se hizo como parte de la guerra híbrida de Occi-

#### Moscú desdeña la medida y dice que forma parte de la "guerra híbrida" de Occidente contra Rusia

dente contra nuestro país", dijo el Consejo de Seguridad de Rusia.

Con Shoigú y Guerásimov, ya suman ocho las órdenes de arresto emitidas contra altos dirigentes rusos desde que Moscú envió sus tropas a Ucrania, en el mes de febrero del 2022.

La más destacada de esas órdenes es la de Putin, que se cursó en marzo del 2023. La CPI le atribuyó presunta responsabilidad en crimenes de guerra, concretamente por la deportación ilegal de niños y el desplazamiento forzoso de personas, incluidos menores de edad, desde las áreas ocupadas de Ucrania a Rusia, un crimen de guerra recogido en el Estatuto de Roma, el instrumento que permitió fundar la CPI en 1998.

Los jueces acompañaron esa orden de arresto con otra contra María Lvova-Belova, comisionada de Derechos de la Infancia de Rusia, por presunta responsabilidad en los mismos hechos.•

ivimos agobiados por guerras. En Gaza, en Ucrania, en Sudán, en República Democrática de Congo, etcétera. Hacía años que no había tantas. Y la cifra de desplazados y refugiados supera todos los registros previos. El mundo está en llamas, sí. Pero la falta de paz no es un accidente. A menudo olvidamos que el presente está condicionado por lo que se hizo (y no se hizo) ayer. Y llevamos años sin apostar por la paz, sin construirla ni prepararla.

Hace un mes, un atentado mató a turistas catalanes y locales en un Afganistán gobernado por los talibanes y sumido en la violencia. Pero, mucho antes, potencias globales y regionales dirimieron sus ambiciones geopolíticas en territorio afgano, dejando un país devastado. La (ir)responsabilidad por tantos años de guerra en Afganistán aún nos sacude. Por cierto, el atentado lo hizo el Estados Islámico. ¿Se acuerdan? Hace 21 años, millones de personas protestaron en la calle contra la guerra en Irak. EEUU quería cambios en la región y quitar al dictador Sadam Husein (al que antes apoyaron). Los motivos oficiales, las armas de destrucción masiva, eran

#### **TRIBUNA**

**Jordi Armadans** Politólogo y analista de paz y conflictos

#### Preparar la paz

falsos. Así, aunque todo el mundo (incluso Bush y Blair, a Aznar aún le cuesta) admite que esa guerra fue un error, aún sufrimos su impacto. Porque no se puede entender el surgimiento y la expansión del Estado Islámico sin el caos generado por la guerra y la ocupación de Irak. Una guerra, además, que ignoró las Naciones Unidas y socavó el derecho internacional. Un lamentable precedente que hoy sufrimos en Ucrania y en Gaza. Todo lo que se hace mal, tiene consecuencias en el futuro.

Frente a las guerras y genocidios que nos había dejado el siglo XX, en 1998 se consiguió crear el Tribunal Penal Internacional (TPI) para evitar la impunidad de los criminales de guerra. El TPI tiene el respaldo de 124 países, pero potencias como China, Estados Unidos y Rusia lo han boicoteado y Europa no se ha implicado suficientemente. Si el TPI hubiera recibido un respaldo más activo y unánime, ¿nos habríamos podido ahorrar las matanzas del siglo XXI? En cualquier caso, que quede claro: nuestra debilidad para hacer frente a los crímenes de guerra de Bush, El Asad, Putin o Netanyahu no es fruto de una desgracia, es fruto de la inacción –y las malas decisiones– de hace años.

Tras años de crímenes en los Balcanes, la OTAN bombardeó Serbia. Hace exactamente 25 primaveras publicaba en *La Vanguardia* el artículo "Kosovo y la paz perdida" en que alertaba de la contradicción de hablar de defender derechos humanos con bombardeos. Mucha gente decía que sí, que era una contradicción, pero que no teníamos otras herramientas y que a partir de entonces deberíamos hacer mejor las cosas.

Pero 25 años más tarde seguimos igual: sin los deberes hechos y, al fin, recetando más armas. Por cierto, el hecho de que llevemos dos décadas subiendo el gasto militar y, pese a ello, el mundo haya sufrido más guerras, muertes y refugiados, ¿no debería hacernos revisar esa receta?

Durante todos estos años no se han creado estructuras para garantizar la paz, promover seguridad común y compartida, defender los derechos humanos, prevenir las

#### Nuestra debilidad ante los crímenes de guerra es fruto de la inacción pasada

guerras, disuadir los actos criminales, frenar el comercio de armas o fomentar el desarme nuclear.

Lo que hagamos hoy condicionará el mañana. Ahora mismo dirigimos el futuro hacia donde no deberíamos: menos sistema mundial, menos justicia global, menos prevención, más armas. Aspirar a la paz parece una utopía. Pero si mañana deviene en quimera no será porque sí. Será porque hoy no hacemos lo que deberíamos.

MIÉRCOLES, 26 JUNIO 2024



En el Centro para familias encontrarás consejos y herramientas útiles para ofrecer a tu familia una experiencia online más segura, como el Centro de aprendizaje, con recomendaciones de expertos en juventud para abordar los hábitos saludables en internet, y Supervisión, que puedes configurar con tu adolescente.

Conoce mejor nuestras Herramientas para familias, como el Límite de tiempo diario y las Cuentas privadas por defecto, en instagram.com/herramientasparafamilias

10 LA VANGUARDIA MIÉRCOLES, 26 JUNIO 2024

# Suscríbete a La Vanguardia y que corra aire fresco con Rowenta



### Suscríbete en el **933 481 482** o en alta.lavanguardia.com/ventilador2024

LAVANGUARDIA

# La justicia de Israel abre la puerta a que los ultraortodoxos vayan a la guerra

La Corte Suprema dictamina el fin de la exención militar a los jaredíes

JANIRA GÓMEZ MUÑOZ Jerusalén. Servicio especial

Los nueve jueces de la Corte Suprema israelí vuelven a poner a Beniamin Netanyahu en una encrucijada. Son ellos los que han dictaminado, por unanimidad, que ya no existe un marco legal para la exención del servicio militar a los judíos ultraortodoxos y que, por tanto, el ejército debe comenzar a llamarlos a filas, como cumplen obligatoriamente la mayoría de las mujeres y los hombres israelíes a partir de los 18 años.

El impacto potencial para el primer ministro está en que su coalición depende de los dos partidos jaredíes, Shas y Judaísmo Unido de la Torá (UTJ, por sus siglas en inglés), cuyos líderes rechazan por completo el reclutamiento de estudiantes de seminarios religiosos, bajo la amenaza de abandonar la alianza gubernamental si eso llegara a efectuarse.

El debate sobre estas prerrogativas –que también se aplican a
gran parte de la población árabees casi tan antiguo como el propio
Estado de Israel, y desde el 2017 el
Supremo viene reclamando una
reforma que corrija lo que considera una "discriminación grave"
que divide a la sociedad. Pero la
urgencia de una resolución se ha
visto acelerada por la sangrienta
invasión israelí en Gaza y el conflicto con Hizbulah en Líbano, que
han subrayado la falta de personal
en el ejército.

"En el apogeo de una guerra difícil, la carga de la desigualdad es más aguda que nunca", reza el dictamen del máximo tribunal, que además ha ratificado su decisión de finales de marzo de prohibir que las escuelas religiosas o yeshivás reciban subsidios estatales si sus alumnos evitan hacer la mili,

A casi nueve meses del inicio de la devastadora operación israelí en Gaza, el agotamiento hace mella en los más de 300.000 reservistas movilizados, varios de los cua-



LEO CORREA / AP-LAPRESSE

Un ultraortodoxo se manifiesta esposado en señal de protesta contra la posición del Supremo

#### Por la falta de soldados, la invasión de Gaza y el conflicto con Hizbulah han acelerado la resolución

les han superado los 200 días de servicio, a lo que se suma los más de 600 soldados muertos y los casi 4.000 heridos en la franja. De ahí que los alrededor de 63.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 26 años sean vistos como la mejor opción para reponer fuerzas.

Pero nada indica que el reclutamiento vaya a ser una tarea fácil, a juzgar por las reacciones de los líderes políticos jaredíes al fallo del

#### "No hay poder en el mundo que impida al pueblo de Israel estudiar la Torá", advierte el líder de Shas

Supremo. Moshe Gafni, uno de los cabecillas de UTJ, consideró que "no hay un solo juez que entienda el valor del estudio de la Torá y su contribución al pueblo de Israel", mientras que el jefe de Shas, Aryeh Deri –un estrecho aliado de Netanyahu, al punto de integrar el círculo que decide sobre el curso de la invasión en Gaza–, ha prometido que "no hay poder en el mundo que impida al pueblo de Israel

estudiar la Torá, y el que lo intentó en el pasado, fracasó estrepitosamente".

Del otro lado, el Movimiento por un Gobierno de Calidad, uno de los demandantes ante la corte y a favor del alistamiento de jaredíes, celebró "una victoria histórica para el principio de igualdad de reclutamiento y el Estado de derecho" y exigió "reclutar de inmediato a los estudiantes de yeshivá".

Aunque el tribunal ordena iniciar el reclutamiento de este sector, los jueces se han abstenido de dictar cuántos deben ser llamados o cómo se llevará a cabo, dejando algo de margen de maniobra al Gobierno y al ejército, el cual ha admitido estar en condiciones de convocar solo a 3.000 ultraortodoxos en el primer año.

Netanyahu, por su parte, sigue insistiendo en impulsar en el Parlamento un proyecto de ley presentado originalmente en el 2021 por el ahora exministro del gabinete de guerra, el opositor Benny Gantz. El texto, que está siendo tratado en comisiones, prevé bajar de 26 a 21 la edad de exención de los ultraortodoxos e impulsar su reclutamiento de forma gradual. Sin embargo, el plan no convence ni al propio Gantz ni a varios legisladores de la coalición de gobierno, que exigen un llamado a filas más amplio e inmediato. Entre ellos está el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Para Shuki Friedman, analista y del Instituto de Políticas para el Pueblo Judío, "la estrategia de Netanyahu es ganar tiempo". "Intentará pasar estas semanas hasta llegar al receso de verano de la Kne-

#### La decisión pone contra las cuerdas a Netanyahu, que depende de este sector para gobernar

set (que comienza el 28 de julio). Busca posponer el colapso del Gobierno consiguiendo unos meses de margen para tratar de estabilizar la coalición y negociar un compromiso", añade.

Aunque Friedman también señala que los partidos ultraortodoxos están "bajo gran presión de sus votantes porque están fallando en sus dos objetivos centrales, que son la exención militar y el financiamiento de los estudios de la Torá". "Esto podría llevarles a votar contra el Gobierno y provocar su caída", advierte.

Pero no todos consideran que las amenazas de las formaciones jaredíes se vayan a cumplir y desencadenen unas elecciones anticipadas. Yitzik Crombie, un emprendedor ultraortodoxo que después del 7 de octubre trabaja para fomentar que los jóvenes religiosos se unan al servicio militar, cree que los políticos del sector "van a buscar una solución que les détiempo"y, en todo caso, aprovechar su poder como socios clave de coalición y participar en la toma de decisiones sobre cuántos jaredíes serán reclutados y cuál será su futuro.



#### XAVIER ALDEKOA

Barcelona

udán no es país para niños. A principios de este mes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicó un informe sobre la situación de los menores en los conflictos armados en el mundo en el 2023 y se puso las manos en la cabeza: las violaciones graves de niños, denunciaba el texto, han aumentado un 21% y el número de muertes y mutilaciones ha subido un alarmante 35% en un "desprecio absoluto de los derechos de la infancia". Aunque la cifra es global y el informe localiza varios infiernos infantiles (franja de Gaza, Burkina Faso, República De-

#### La violencia se ceba con la infancia sudanesa: el 63% pasa hambre y nueve de cada diez no pueden ir a la escuela

mocrática de Congo, Birmania, Somalia, Israel, Siria y Ucrania), la ONU se detiene especialmente en Sudán.

Según el informe, el número de niños y niñas sudaneses asesinados, mutilados, violados o reclutados como soldados se ha multiplicado por seis en apenas doce meses. El trabajo documenta, entre otras víctimas, al menos 480 niños asesinados, algunos de tan solo un año de edad, 764 niños que han sufrido amputaciones, 209 niños soldado y al menos 114 niñas violadas. Aunque las cifras son las peores en el país desde el año 2006, cuando la organización empezó a analizar las violaciones contra los niños en los conflictos, los autores son conscientes de que los casos verificados son solo un grano de arena en el desierto. El director en el país de Save the Children, Arif Noor, reaccionó en esa dirección ante las conclusiones del informe. "Es inadmisible que el año pasado se cometieran 1.721 crímenes contra niños en Sudán y, dado que una gran cantidad de violaciones no se denuncia, sabemos que esto es solo la punta del iceberg. El enorme aumento con respecto a años anteriores demuestra que los conflictos siempre devastan las vidas de los niños".

El colapso de Sudán tras el inicio, en abril del 2023, de los en-

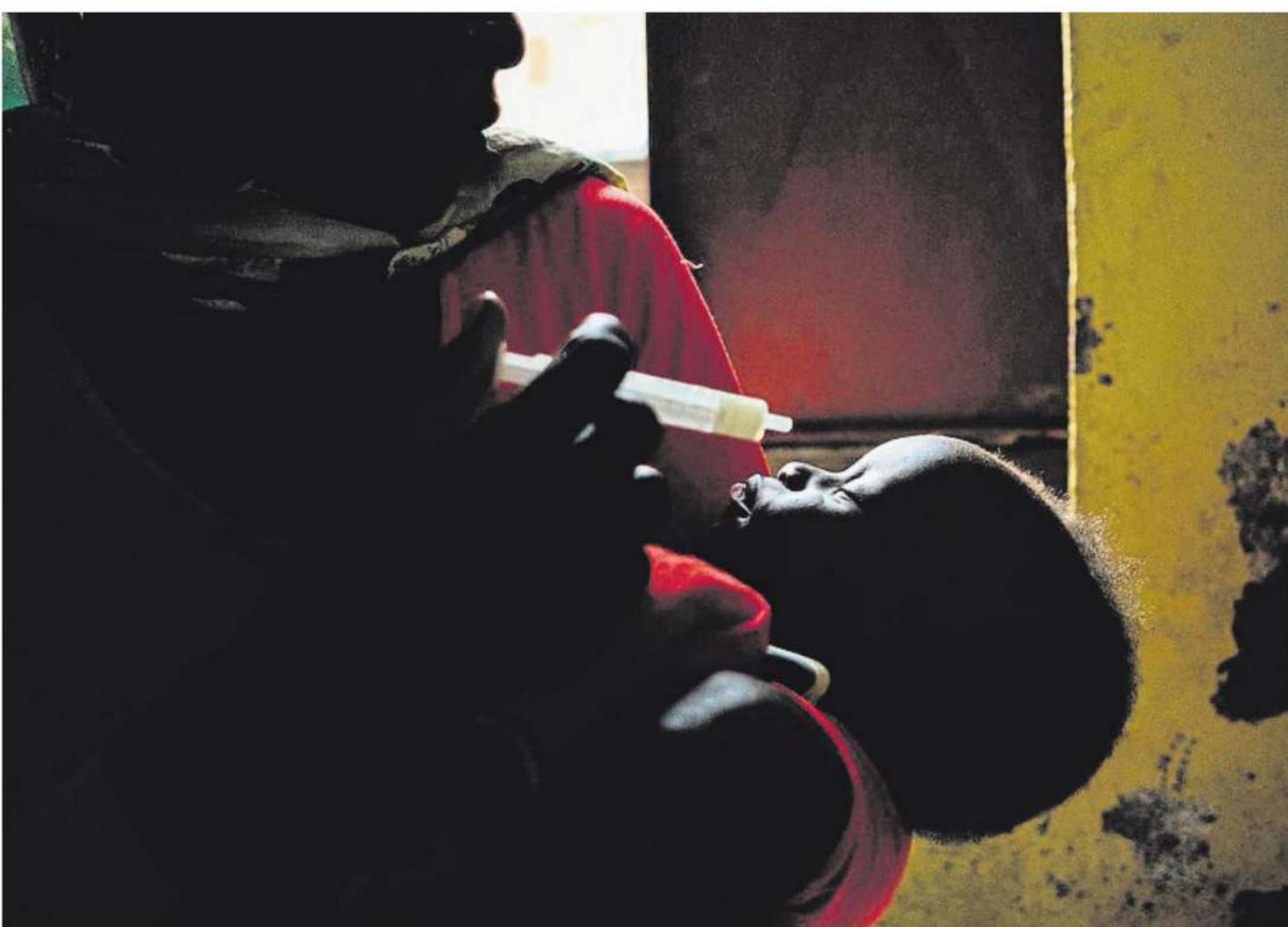

GUY PETERSON / AFP

Darsalam Ahmed alimenta a su hijo Muhamed en un centro de malnutrición cerca de Kauda, en las montañas de Nuba

La guerra de Sudán provoca la mayor crisis de menores desplazados del mundo: 4,6 millones han perdido su hogar

## El peor país del mundo para los niños

frentamientos entre las fuerzas armadas de Abdel Fatah al Burhan, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), de Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, se ha cebado con los más pequeños con una desolación de proporciones bíblicas: 14 millones de niños de un total de 22 pasan hambre y necesitan ayuda humanitaria, y casi el 90% no puede ir a la escuela a causa de la violencia.

Aunque la espiral de venganza sudanesa ha provocado un caos generalizado (hay más de once millones de personas desplazadas y se prevé que el 70% de la población pasará hambre a finales de septiembre), varias organizaciones humanitarias califican abiertamente el conflicto de "crisis para la infancia" porque el país africano ostenta un récord devastador: la guerra de Sudán ya es la mayor crisis de menores desplazados del mundo con al menos 4,6 millones de niños obligados a abandonar su hogar desde el inicio del conflicto.

Esta semana, la directora de Unicef, Catherine Russell, no se detuvo en sutilezas al calificar la situación en el tercer país más grande de África, que describió como "el peor lugar del mundo para los niños".

Unicef avisó hace días que la combinación letal de desplazamiento, brotes de enfermedad, hambre y crisis educativa, con 85 escuelas y hospitales quemados en un año, resultará en una "crisis generacional para Sudán". Para el director ejecutivo de la organización, Ted Chaiban, más allá del impacto de la guerra, el hambre causará estragos en la infancia. Se proyecta que casi cuatro millones de niños menores de cinco años sufrirán desnu-

trición aguda este año, entre ellos 730.000 de un grado potencialmente mortal. "Esta guerra brutal y la posible hambruna están creando un ambiente funesto y una pérdida catastrófica de vidas infantiles (...) La escala de las necesidades es tan impresionante que es difícil ponerla en perspectiva, pero no olvidemos que estos no son solo números. Estos números representan millones de niños con nombres, historias, esperanzas y sueños". Para Chaiban, si no se amplía urgentemente la asistencia a la población, si no se reabren las escuelas y si no termina la guerra, "estas esperanzas y sueños se perderán para una generación y para el futuro de Sudán".

El del país africano no solo es uno de los peores conflictos para los niños, también es uno de los más olvidados del planeta: con la solidaridad internacional fijada en la guerra de Ucrania o en la de la franja de Gaza, hasta la fecha no se ha alcanzado ni siquiera el 16% de la ayuda humanitaria necesaria para hacer frente a la emergencia sudanesa.



#### Haz de tu pasión una profesión.

Máster impartido por profesionales de Mundo Deportivo.

OCTUBRE/2024

Más información en master.mundodeportivo.com





#### **Consenso institucional**

# PP y PSOE sellan en Bruselas un pacto histórico para despolitizar la justicia

Acuerdo para aprobar "simultáneamente" la renovación del CGPJ y la reforma de la LOPJ

BEATRIZ NAVARRO CARLOTA GUINDAL

Bruselas / Madrid

Final feliz, aunque en un contexto tan anómalo como la crisis constitucional en sí, a las negociaciones mantenidas entre PSOE y PP en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Después de más de cinco años de bloqueo, después de tener que recurrir a la Comisión Europea para facilitar el diálogo y de varios intentos frustrados de alcanzar un acuerdo, ayer hubo fumata blanca en la sede de la institución. Las reuniones se llevaban sucediendo desde hace días en medio de la máxima discreción. A las cinco y media de la tarde, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, negociador por el PSOE, y el eurodiputado Esteban González Pons, designado por el PP, firmaron en una mesa instalada para la ocasión en la sala de prensa de la Comisión y bajo la atenta mirada de su vicepresidenta, Věra Jourová, un documento de diez páginas en el que acuerdan proceder a la inmediata renovación del CGPJ y, de forma simultánea, presentar una proposición de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que "reforzará" su independencia, para de este modo cumplir las recomendaciones europeas en sus informes sobre el Estado de derecho relativos a España de los años 2022 y 2023.

Ambos hablaron de diálogo, de entendimiento, de pactos, de la posibilidad de que este espíritu se traslade a más ámbitos donde PSOE y PP están llamados a ponerse de acuerdo, pero prefirieron comparecer por separado ante la prensa para dar cuenta de los acuerdos. "Hoy es un buen día para la independencia judicial, para el Estado de derecho y para nuestro régimen constitucional", celebró Pons, que subrayó que "sin la garantía de la Comisión Europea, el PP no habría firmado". "Hoy conseguimos devolver la normalidad al Poder Judicial después de más de cinco años de bloqueo", dijo Bolaños, que destacó sobre todo que al fin se va a corregir el "daño reputacional" que el bloqueo de la renovación del CGPJ ha causado a España a nivel internacional.

La vicepresidenta Jourová celebró la "voluntad" de ambas partes por llegar a un acuerdo. "El Estado de derecho es demasiado importante como para ser víctima de intereses partidistas particulares", subrayó la liberal checa, que heredó este expediente en abril después de tres meses de mediación



LAURA P. GUTIÉRREZ / EFE

González Pons y Bolaños firmaron ayer el acuerdo frente a la comisaria europea Jourová

#### El PP acepta que sea en seis meses cuando se abra un debate para cambiar el sistema de elección del CGPJ

fallida del comisario de Justicia, Didier Reynders. "Espero que el acuerdo sirva de inspiración en el futuro para otros estados miembros que puedan tener problemas", dijo Jourová, que avanzó que algunas de las decisiones pactadas ayer son "exactamente iguales" a las recomendaciones de la

#### La reforma prohíbe ser fiscal general del Estado si cinco años antes se ha ocupado un cargo público

Comisión para mejorar la situación del poder judicial en España. La institución presentará a finales de julio su nuevo informe sobre el Estado de derecho en España.

"Habrá gente que se preguntará por qué hemos aceptado negociar con el actual presidente del Gobierno sobre esto (la renovación

#### Jourová aplaude el acuerdo y celebra que algunas decisiones son "exactamente iguales" a los consejos de la UE

del Poder Judicial)", manifestó en Madrid el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado", se respondió

El líder del PP había tenido presiones dentro de su partido para no pactar. Sin embargo, la presi-

#### denta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que en otras ocasiones se había opuesto al pacto, dijo ayer estar "satisfecha". "Es un gran éxito de Feijóo defendiendo la independencia judicial", dijo la presidenta madrileña.

El PSOE logró ayer que el PP cediera y aceptara renovar con el actual sistema de elección. Eso sí, acordaron una reforma de la ley con el objetivo de limitar las puertas giratorias y a la que se ha añadido una disposición única con el compromiso de estudiar en seis meses el cambio de elección de los vocales para que sean los jueces quienes directamente los elijan. En ese proceso que se abrirá, primero el CGPJ deberá hacer una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, con el fin de que se someta a la consideración de las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.

Núñez Feijóo había sido intransigente a la hora de renovar, pero la perpetuación de la falta de acuerdo ha llevado a que los populares hayan aceptado un mero compromiso. Los socialistas no

#### Feijóo explica el acuerdo porque el PP sabe distinguir "entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado"

están de acuerdo con el cambio de sistema, aunque Europa lo está reclamando, así que han encontrado acuerdo a medio camino.

La reforma pactada pretende fortalecer la independencia judicial con el incremento a veinte años para ser magistrado del Tribunal Supremo; un periodo de dos años para poder volver a la carrera judicial si se ha ostentado un cargo político; y de cinco años para ocupar el puesto de fiscal general el Estado si se ha estado previamente en un cargo público. Esta ha sido una exigencia del PP para evitar casos como el de Dolores Delgado, que fue designada por Pedro Sánchez como máxima responsable del ministerio público saltando directamente desde el sillón de ministra de Justicia. Por su parte, el PSOE ha conseguido que el PP acepte incluir la creación de la comisión de calificación en el CGPJ, integrada por cinco vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno.

#### El vocal del PP en el Poder Judicial pasa al TC

I José María Macías ha sido el nombre que el PP ha puesto encima de la mesa dentro del pacto con el PSOE para cubrir la vacante en el Tribunal Constitucional (TC). Este abogado de profesión ha sido desde el 2013 uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se ha mantenido hasta el final. En los últimos tiempos y en la medida que la situación dentro del órgano de los jueces se

hacía más asfixiante por la situación de inestabilidad vivida por el bloqueo, Macías se ha ido convirtiendo en el vocal que ha dirigido el ala dura del bloque conservador. El próximo magistrado del TC es quien ha impulsado los comunicados contrarios a la amnistía y quien reclamaba que se reformara la ley antes de renovar el órgano. También ha sido uno de los grandes detractores del actual

presidente en funciones, Vicente Guilarte, que proponía un acuerdo para la renovación. A partir de ahora va a pasar a formar parte del bloque conservador del tribunal de garantías tras ocupar la vacante de Alfredo Montoya, quien renunció a su cargo por enfermedad. Con la llegada de Macías, el equilibrio dentro del TC será de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores.

#### **Consenso institucional**

## Un reparto igualitario de vocales

## El nuevo CGPJ tendrá diez miembros progresistas y otros diez conservadores

**CARLOTA GUINDAL** 

Madrid

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha hecho realidad. Había una ventana de oportunidad tras las elecciones catalanas y europeas, y finalmente ha sido posible. En un acuerdo rápido y discreto, PP y PSOE se han repartido los veinte vocales del órgano a partes iguales. Ahora queda conocer el nombre del presidente, que no se designará hasta el primer pleno que celebre este nuevo Consejo. Los nombres de los veinte hace cinco años que estaban encima de la mesa. Había otros mejor posicionados, pero fueron vetados por uno u otro lado. Finalmente se ha logrado un pacto. A diferencia de otros consejos, en esta ocasión no ha habido cuota catalana o vasca (tradicionalmente para CiU y PNV), aunque sí hay cuatro vocales que son jueces en Catalunya (tres progresistas y una conservadora), además de una de las juristas. Por el contrario, el PSOE sí ha pactado dos de sus nombres con Sumar.

De los vocales designados de la parte de los doce de procedencia judicial, cinco provienen de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y tres de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). El resto de asociaciones se han quedado sin representación en el Consejo.

Entre los vocales judiciales, el PSOE ha designado al juez de lo Mercantil que firmó la sentencia de las cláusulas suelo, José María Fernández Seijo; y a una de las magistradas de Navarra que votó en contra de que se rebajara la condena a uno de los miembros de La Manada por la conocida como ley del solo sí es sí. También a la fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, Lucía Avilés.

Por su parte, el PP ha designado, entre otros, a Alejandro Abascal, quien durante años fue letrado del CGPJ y después pasó a la Audiencia Nacional como apoyo en el juzgado de Manuel García-Castellón. Los populares también han puesto el nombre de Gema Espinosa, no asociada, magistrada de la Audiencia de Barcelona, exdirectora de la Escuela Judicial y mujer de Pablo Llarena, instructor del procés.

En cuanto a los que entran por el turno de juristas, los socialistas han escogido a la expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros, o al magistrado del Tribunal Supremo ya jubilado Ricardo Bodas, con un perfil de gran defensor del trabajador.

Por su parte, el PP ha escogido a la letrada del Senado Isabel Revuelta, que el pasado enero, cuando aún trabajaba en el Congreso, fue una de las firmantes del informe que se mostró crítico con la amnistía.

Ángel Arozamena Magistrado del Tribunal Supremo



**Erice** Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

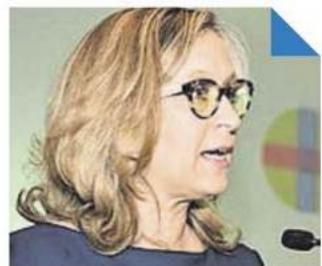

Espinosa Audiencia Provincial de Barcelona

Gema



Fernández Seijo Juez de lo mercantil de Barcelona

José María



José María Páez Juez decano de Málaga



José Carlos Orga Audiencia Provincial de Logroño

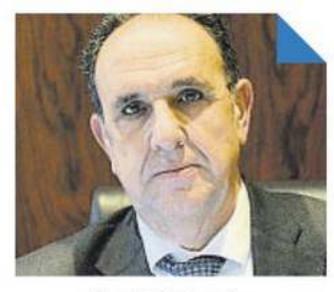

José Antonio Montero Magistrado del Tribunal Supremo



José Eduardo Martínez Mediavilla Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca



Esther Rojo Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia

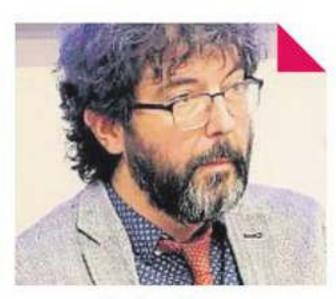

Preciado Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

**Carlos Hugo** 



Abascal Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Alejandro



**Avilés** Juez del juzgado de lo penal número 2 de Mataró

Lucía



José Luis Costa Pillado Presidente del Consello Consultivo de Galicia



**Herreros Hernández** Expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales



Pilar Jiménez Fiscal superior de Cantabria

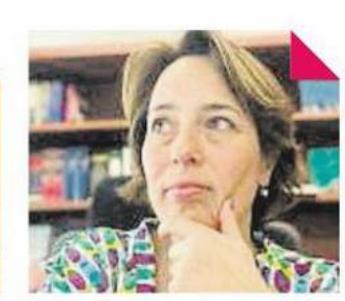

**Argelia Queralt** Profesora de Derecho Constitucional (UB) y letrada del Tribunal Constitucional



Ricardo **Bodas** 

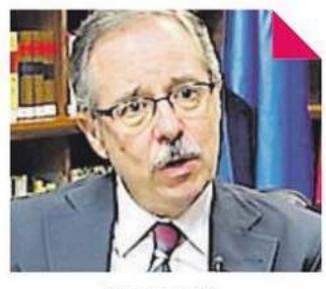

Bernardo Fernández



Contreras Letrado de la administración



de justicia (Sala 3ª del TS)

Revuelta Letrada de las Cortes

Isabel

Magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo



#PremisPimes2024



## PIMEC FELICITA

els Guardonats dels PREMIS PIMES 2024

RECONEIXEMENT A L'ACTIVISME EMPRESARIAL Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya - ADETCA

> RECONEIXEMENT AL COMERÇ SUELA-RAPID

RECONEIXEMENT CAIXABANK-FUNDACIÓ PIMEC A LA SEGONA OPORTUNITAT EMPRESARIAL STANDS REUTILIZABLES

> PREMI DIPLOCAT A LA PROJECCIÓ EMPRESARIAL CATALANA PICART

PREMI A LA QUALITAT LINGÜÍSTICA EMPRESARIAL **PIDISCAT** 

PREMI VALORS AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PRISMA

MIPIME MÉS COMPETITIVA, CATEGORIA MICROEMPRESA DOMMA

MIPIME MÉS COMPETITIVA, CATEGORIA PETITA EMPRESA DISHELEC 65, SL

MIPIME MÉS COMPETITIVA, CATEGORIA MITJANA EMPRESA ROCROI







premispimes.org















Amb la col·laboració:

cesce

Segurit de tu exite

















#### **Consenso institucional**

## El que pueda pactar, que pacte

ANÁLISIS

**ENRIC JULIANA** 



Un pacto de Estado entre las dos principales fuerzas políticas españolas tutelado por la Comisión Europea. Estamos ante una novedad que va más allá del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En plena oleada "soberanista", desde Francia a las llanuras de Hungría, pocos son los países europeos que en estos momentos pedirían la mediación de Bruselas para dirimir un pleito referido a los engranajes de su soberanía nacional. No imaginamos a Giorgia Meloni y a Elly Schlein firmando un acuerdo sobre la reforma de la carrera judicial en Italia (asunto de nuevo candente en ese país), bajo la atenta mirada de la Comisión Europea. Aún es más difícil suponer algo similar en

Francia, puesto que el futuro político de Francia es hoy muy difícil de imaginar. Ni en broma los partidos del consenso alemán acudirían a Bruselas para dirimir diferencias sobre el funcionamiento de su poder judicial. Los escandinavos crearían comités de mediación capaces de fabricar una solución en cuestión de meses. El orgullo nacional de los griegos se impondría. Y los portugueses, que ahora están discutiendo sobre los misterios de su Fiscalía, jamás trasladarían sus debilidades orgánicas a Bruselas después de haber sido intervenidos por el Directorio en el 2011.

¿Es lamentable que Félix Bolaños y Esteban González Pons solo puedan darse la mano bajo la mirada de la comisaria checa Věra Jourová, situada en el centro de la foto como si fuese el fiel de la balanza? Depende de cómo se mire. Es una foto insólita, tan insólita como el bloqueo del CGPJ durante

más de cinco años. Pablo Casado no se atrevió a dar el paso y la epidemia le hizo creer que el gobierno caería a plomo. Alberto Núñez Feijóo estaba dispuesto a pactar en noviembre del 2022, pero alguien le frenó y no fue el director del diario italiano de Madrid.

La foto es insólita y demuestra lo importante que es la Unión Europea para España. Sin la brida de la cultura política europea, este país ya habría acabado mal otra vez. El problema es que esa cultura puede desintegrarse en los próximos años. Francia pronto nos dirá algo al respecto. Un pacto visado por Europa: he ahí una interesante pista para la cuestión catalana. La única salida para Catalunya a medio plazo es un estatuto pactado en Barcelona, aprobado en Madrid y sellado en Bruselas.

El primer partido de la derecha reconoce formalmente a Pedro Sánchez como presidente legitimo después de haber cabalgado a ratos la consigna que lanzó Vox en enero del 2020: ¡Gobierno ilegítimo! Eso no quiere decir, en absoluto, que se vaya acabar la gresca. La bronca va a seguir e incluso será más intensa a partir de ahora,

#### Sánchez reafirma al PSOE como partido sistémico, y Feijóo da su primer gesto de autoridad

puesto que Núñez Feijóo deberá demostrar que no se ha bajado los pantalones desobedeciendo a **José María Aznar** y a Isabel Díaz Ayuso. El ruido España lo tiene garantizado para la eternidad.

El pacto reafirma al PSOE como partido sistémico, expande aromas de un bipartidismo que ya no existe, mueve el eje unos

grados a la derecha, calma un poco los ánimos y traslada la pugna al interior de la cúpula judicial. El nuevo consejo deberá elevar al Congreso una propuesta de reforma del gobierno de los jueces aprobada por las tres quintas partes de los votos. No hay rodillo, pero habrá mucho pasillo.

El pacto abre una raja en el balcón Milei, el disparate del pasado fin de semana en Madrid DF. Como apuntaba Iván Redondo el pasado lunes en La Vanguardia, Feijóo se hallaba ante la oportunidad de afimar su autonomía. La ha afirmado. Eso todavía no quiere decir que haya cortado amarras. "La traición se ha consumado", declaró ayer Santiago Abascal.

Nueve meses después de la consigna aznariana de tensarlo todo a todas horas, pacto de mínimos español sellado en Bruselas. Y la ley de Amnistía empieza a aplicarse, mientras esperamos noticias de Francia.

## Los socios de investidura lamentan que el PSOE haya cambiado de aliado

Sumar se felicita y rebaja las expectativas del PP sobre la elección de los jueces

ASIER MARTIARENA

Madrid

Satisfacción, reproches, advertencias, indiferencia... El acuerdo alcanzado ayer por el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) despertó casi tantas reacciones como intentos fallidos acumulaba la negociación desbloqueada ayer en Bruselas.

De las primeras en reaccionar fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien valoró positivamente que se haya puesto fin al "secuestro que durante cinco años ha ejecutado el PP". Minutos antes de participar en la presentación de un libro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la ministra de Trabajo subrayó que, de la mano de su coportavoz Enrique Santiago, Sumar ha sido "partícipe de la negociación" y confirmó que dos de los vocales que figuran en la renovación del CGPJ han sido incluidos a propuesta del grupo plurinacional que preside.

Y ante la lectura realizada por los populares, advirtió a los de Alberto Núñez Feijóo de que su pretensión de "no cumplir con el mandato constitucional" y su idea de que "los jueces designasen a los propios miembros de la judicatura" no figura en ningún punto del acuerdo suscrito.

Radicalmente opuesta fue la reacción de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra,

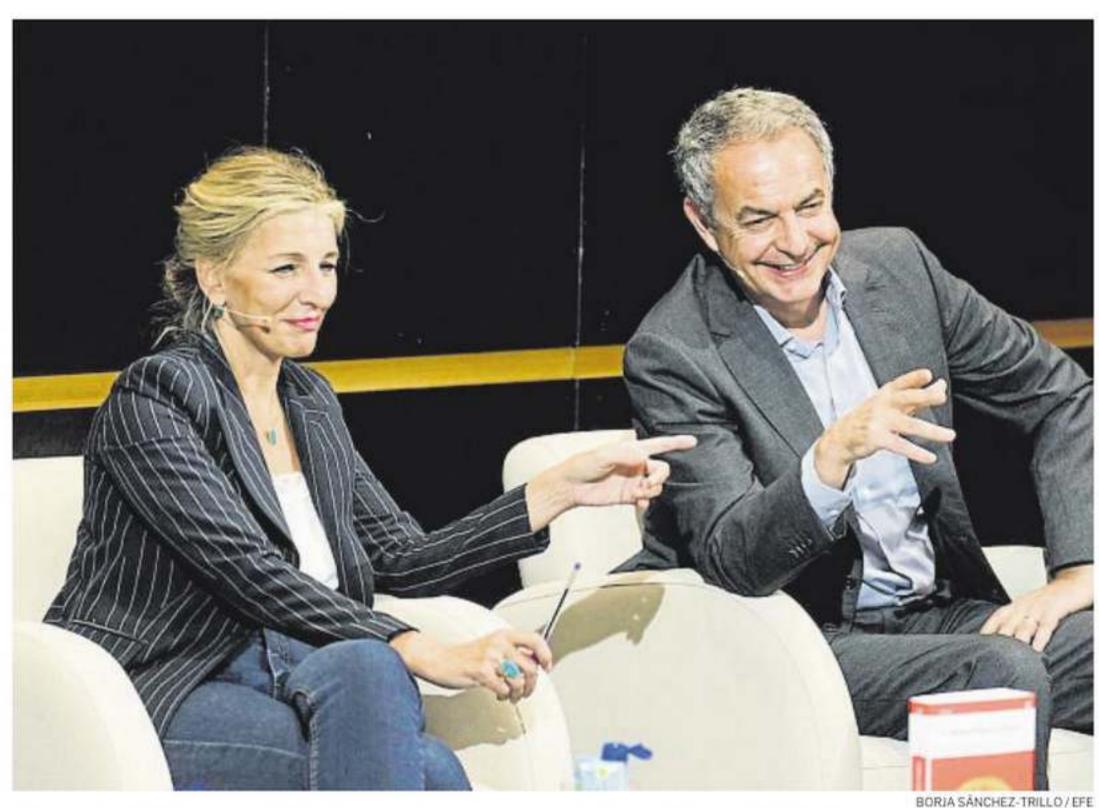

Díaz coincidió ayer con Zapatero en la presentación de un libro en Madrid

la "rendición" que, a su juicio, supone la firma de los socialistas en el acuerdo suscrito con los populares. "El punto y aparte era rendirse ante la derecha que hace la guerra sucia judicial y mediática. El PSOE elige nuevo socio de gobierno, el PP. Y arranca una nueva legislatura de gran coalición. Esto no es lo que

mentó la líder morada.

En la misma línea que Belarra se expresó Gabriel Rufián, quien reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya pactado la renovación del CGPJ con un partido al que apenas hace unas pocas semanas responsabilizó de "la máquina del fango" contra su entorno. "El

quien cargó duramente contra la gente votó en las urnas", la- PSOE ha elegido nuevo socio", señaló para esbozar el cambio de marco que los republicanos auguran para lo que queda de legislatura en la Cámara Baja.

En cuanto a los detalles del acuerdo, Rufián declaró que no supone ningún avance, sino que es "exactamente lo mismo que se ha hecho en los últimos cuarenta años" porque no refleja la

pluralidad de la Cámara. "Más que un pacto de Estado", como cree que lo venderá el Gobierno, es "una patada hacia adelante", apostilló.

La primera reacción del PNV fue la de marcar distancias con el pacto del bipartito, y Aitor Esteban incluso adelantó que su grupo no votará a ninguno de los 20 candidatos pactados, alegando que "tienen mayoría suficiente para hacer lo que les dé la gana". El portavoz de los nacionalistas vascos admitió en los pasillos del Congreso que desconocía los detalles de la negociación, pero tras las primeras informaciones que le llegaban desde Bruselas se mostró "sor-

#### Yolanda Díaz asegura que su formación pactó la lista de vocales del CGPJ con el Partido Socialista

prendido" de que PSOE y PP hayan "tardado tanto" en resolver esta renovación; "No parece que fuera tan difícil".

El más enfadado, o al menos el más interesado en representarlo, fue el líder de Vox. Santiago Abascal señaló que socialistas y populares no dejan de ser "lo mismo" y lamentó que su alianza se haya traducido en una "traición al conjunto de los españoles". El portavoz ultra, no obstante, cargó con más insistencia contra el partido de Génova, asegurando que "mientras sacaba a la gente contra el golpe, seguía negociando el reparto del órgano de gobierno de los jueces". "El PP ha estafado a sus electores", sentenció antes de confirmar que Vox votará en contra del pacto suscrito ayer..

## El TSJC incluye la malversación en la amnistía al exconseller Miquel Buch

El tribunal catalán aplica la nueva legislación en ocho causas por el 'procés'



Miquel Buch, en la entrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para asistir a su juicio

#### **TONI MUÑOZ**

Barcelona

El exconseller de Interior Miquel Buch es el primer amnistiado del procés. Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación y prevaricación por haber fichado como asesor de su departamento a un mosso para que en realidad ejerciera de escolta de Puigdemont en Bélgica, es el primer beneficiado de la nueva ley después de que ayer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictara una sentencia en la que decretaba la extinción de su responsabilidad penal. La Sala de Apelaciones del Alto Tribunal catalán tenía además otras siete causas por resolver encima de la mesa y en todas ellas los condenados fueron amnistiados. Las sentencias fueron dictadas por unanimidad por la sala que componen los magistrados Angels Vivas, Francisco Segura, María Jesús Manzano y Manuel Álvarez Rivero.

La sentencia sobre Buch es especialmente significativa porque establece que los condenados

**ANTIGÜEDADES** COMPRO MUEBLES Pinturas, espejos, relojes, monedas, joyería... Vacío pisos. Visito pueblos. 629 900 204

por malversación pueden ser amnistiados y aclara uno de los debates de fondo sobre la aplicación de la amnistía. El TSJC, en el caso de Buch, le otorga el perdón al considerar que no hubo enriquecimiento personal, requisito indispensable que impone la ley.

Concluye el tribunal que los actos determinantes de malversación de caudales públicos no quedan excluidos de la amnistía "siempre y cuando tengan relación con algunos de los actos generales comprendidos en dicha medida y no haya existido un enriquecimiento personal", como fue el caso de Buch.

Sin embargo, el tribunal se planteaba si era amnistiable la malversación en el caso del es-

colta de Puigdemont, por cuanto había cobrado un sueldo con dinero público y podría entenderse que sí hubo enriquecimiento personal. No obstante, los jueces llegan a la conclusión de que Lluís Escolà es tan amnistiable como Buch porque los delitos son conexos. "Resultaría una paradoja insalvable que quien facilita a otro el ejercicio de funciones de seguridad y protección del expresidente mediante el dictado de una resolución habilitante pueda ser amnistiado dada la falta de beneficio personal patrimonial, y quien precisamente lleva a cabo dichas funciones no pueda serlo cuando su proceder se limita a percibir la retribución correspondiente por los servicios

#### La Fiscalía del TCu se opone a ir al TJUE

La Fiscalía del Tribunal

de Cuentas (TCu) infor-

mó ayer en contra de que el órgano fiscalizador acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dirima si se debe aplicar la ley de Amnistía en la causa por los gastos del 1-0 y la acción exterior de la Generalitat. En un escrito, el ministerio público argumenta que el TJUE solo puede pronunciarse sobre la decisión prejudicial cuando el derecho de la Unión Europea sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal, "circunstancia que no concurre en el presente caso". El Tribunal de Cuentas dejó visto para sentencia el juicio contable por los gastos vinculados al procés el día antes de que el Congreso aprobara la ley de Amnistía a finales de mayo contra 35 encausados, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, a los que se pide el reembolso de 3,4 millones de euros de forma conjunta y solidaria. Tras aprobarse la ley, el tribunal dictó una providencia en la que daba un plazo de diez días a las partes para que se posicionasen sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial para que Europa dirima si la ley de Amnistía se ajusta al derecho europeo. / Carlota Guindal

prestados", señala la sentencia.

La posibilidad de que la amnistía de Buch pudiera decaer está descartada ya que todas las partes- no está Vox en este procedimiento- han informado a favor de que sea perdonado, con lo que no existe posibilidad de que se presente un recurso ante el Tribunal Supremo que pudiera poner en riesgo la amnistía del exconseller. La primera sentencia condenó a Buch a 19 años y medio de inhabilitación, y a Escolà a nueve años de suspensión para ejercer un cargo público. Ahora ambos podrán volver a ejercer cargos públicos. Además, tampoco deberán abonar la indemnización de 52.712 euros a la que fueron condenados, correspondiente al salario anual que Escolà cobró como asesor.

El TSJC también amnistió a 16 condenados por disturbios provocados al calor del procés. Extinguió su responsabilidad penal, lo que implicará que no tendrán

#### Los jueces perdonan los disturbios, pero dejan abierto que los agentes puedan reclamar en la vía civil

que cumplir las condenas que se les impusieron, si bien el tribunal deja la puerta abierta para que los policías afectados puedan recurrir a la vía civil para reclamar las cantidades que consideren. Así lo hace el tribunal en los casos en los que hubo lesiones por parte de los agentes. Por ejemplo, decretó la amnistía para tres jóvenes de Granollers que fueron detenidos por lanzar piedras durante el tercer aniversario del 1-O, pero a uno de ellos no le extinguió la reponsabilidad civil. Lo mismo que a un hombre condenado por arrojar piedras y propinar un puñetazo a un agente durante una protesta de Tsunami en las inmediaciones del Camp Nou en diciembre del 2019. También fue amnistiado el acusado castigado con la mayor pena. Fue condenado a siete años y medio de cárcel por lanzar un artefacto pirotécnico contra la línea policial en una protesta en contra de la sentencia del procés en octubre del 2019.

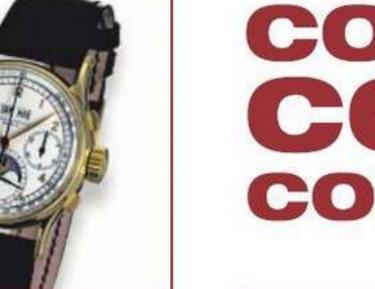

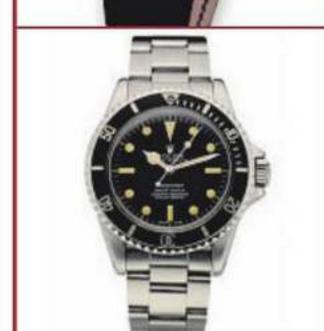

## COMPRO RELOJES COMPRO ORO COMPRO BRILLANTES

**ESPECIALISTAS EN:** 

RELOJES GRANDES MARCAS · BRILLANTES · JOYAS ANTIGUAS Y DE ÉPOCA · MONEDAS

PAGAMOS AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO MÁS DE 40 AÑOS EN LA COMPRA-VENTA NOS AVALAN

www.joyeriagracia.com PASEO DE GRACIA 46 - TIENDA · BARCELONA 932 155 551

POLÍTICA MIÉRCOLES, 26 JUNIO 2024 18 LA VANGUARDIA



La ministra Robles y el Rey, en la base de Adazi (Letonia)

## Robles acompaña al Rey al final de su gira báltica

El Gobierno alega que el Jemad se indispuso antes de viajar

MARIÁNGEL **ALCÁZAR** Riga Letonia

Enviada especial



El Rey cerró ayer por la tarde en la base de la OTAN en Adazi (Letonia) su gira por los países bálticos y lo hizo en compañía de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien le acompañó en las dos últimas horas del viaje, un gesto in extremis que corrige la anomalía institucional que ha marcado la visita en la que el jefe del Estado no ha contado con la compañía preceptiva de ningún representante del Gobierno.

Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como la propia Zarzuela han atribuido estos días a razones de agenda la ausencia gubernamental en un viaje con el que el Rey ha mostrado el compromiso de España con la seguridad de las tres exrepúblicas soviéticas, fronterizas con Rusia en el marco de la invasión de Ucrania. Los dos ministros afectados por la visita han estado ausentes: el de Exteriores, José Manuel Albares, por el componente diplomático, y la de Defensa, Margarita Robles, habida cuenta de que el programa contuvo visitas a tropas españolas

desplegadas en la zona en operano consideró oportuno enviar a cualquiera de los otros veinte titulares ministeriales para que cumplieran con el papel de ministro de jornada, figura institucional que visualiza el refrendo del Gobierno a los actos del Rey.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, justificó ayer que el Rey acudiese a la gira sin la compañía

#### Felipe VI visitó a los cerca de 650 militares desplegados en el marco de la misión de la OTAN en Letonia

de ningún ministro al señalar que a este tipo de viajes a "zonas de operaciones" suele acudir junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero el Jemad, Teodoro López Calderón, tuvo que cancelar su presencia a última hora por una indisposición.

Las primeras horas del Rey en Riga tuvieron un claro acento nacionalista, con reconocimiento a la lucha de décadas de los ciudadanos de Letonia por su identidad

y libertad en los últimos cien años. ciones de la OTAN. El Gobierno El Rey, tras ser recibido por el presidente letón, Edgars Rinkevics, en el castillo de Riga, colocó una corona de flores en el monumento a la Libertad. En el almuerzo posterior, Felipe VI reconoció la fortaleza de Letonia en la búsqueda de su independencia. "Los tiempos actuales presentan un desafío, pero Letonia -dijo el Rey- no estará sola". De cara al futuro, el Rey comprometió también la ayuda de España para que Letonia, socio en la Unión Europea y aliado en la OTAN, entre como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

> La gira acabó en la base Adazi, ubicada a 260 kilómetros de la frontera rusa, donde el Rey, ya en compañía de Robles, visitó a los cerca de 650 militares españoles desplegados en el marco de la misión de la OTAN Presencia avanzada reforzada, que tiene como objetivo defender y disuadir de un posible ataque enemigo.

> En el brindis en la base, Robles resaltó "la suerte y el honor" de estar compartiendo el día con "el primer militar de España" y pidió un viva al Rey, al que contestaron al unísono los más de seiscientos militares que forman el contingente español.

## El Gobierno pone la proa a Ayuso y frena en el TC "recortes" a leyes LGTBI

**JUAN CARLOS MERINO** 

Madrid

Al tiempo que Pedro Sánchez sella un gran pacto de Estado con Alberto Núñez Feijóo en materia de justicia, que además abre la puerta a nuevos acuerdos en otros ámbitos, el Gobierno pone la proa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ve como principal escollo para el entendimiento con el PP, por ejemplo, para reformular el sistema de financiación autonómica.

El Ejecutivo y la dirección del PSOE llevan semanas situando a Ayuso en su diana, tanto por las investigaciones judiciales abiertas contra su pareja, Alberto González Amador, como por la "deslealtad" de haber condecorado al presidente argentino, Javier Milei, en plena crisis diplomática con España y siendo a su juicio "uno de los máximos exponentes de la internacional ultraderechista".

Y ayer, mientras la presidenta madrileña seguía de viaje en Frankfurt, el Consejo de Ministros aprobó la interposición ante el Tribunal Constitucional (TC) de dos recursos de inconstitucionalidad contra sendas reformas de leves sobre identidad de género y de protección integral contra la LGTBIfobia. "Desde el momento en que se interponen estos recursos, las leyes afectadas quedan paralizadas", advirtió en la Moncloa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras celebrar la declaración institucional aprobada por el Ejecutivo con motivo del día del Orgullo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, justificó la interposición de estos recursos de inconstitucionalidad contra las normas madrileñas para garantizar la "igualdad" de las personas trans y del colectivo LGTBI en todo el territorio español. "Son leyes que vienen a reducir, a limitar, a imponer nuevos requisitos a los derechos que ya se reconocían en leyes previas de la Comunidad de Madrid", alegó Redondo.

"Son disposiciones que redundan en una limitación y recorte de los derechos que se han reconocido en la ley estatal de

reconocimiento integral de los derechos de las personas trans y LGTBI", añadió.

"Por lealtad institucional, consideramos que estas leyes de Madrid tendrían que haber hecho todo lo contrario: tendrían que haber sido leyes que incorporaran, mejoraran y ampliaran los derechos reconocidos en la ley estatal. Ese es el compromiso y las competencias que les corresponden a las comunidades autónomas, ir más allá todavía en la defensa y garantía de los derechos de sus ciudadanos", advirtió la ministra.

"Pero lamentablemente, desde su exposición de motivos, estas leyes son claramente regresivas, limitan y vulneran los derechos que están reconocidos en la legislación estatal", recalcó.

#### La ministra Redondo alega que las normas madrileñas recurridas "son claramente regresivas"

Con el amparo del Consejo de Estado, los motivos que articulan los recursos son que la normativa madrileña, a su juicio, atenta contra "la prohibición absoluta" que hace la ley estatal de las terapias de conversión. También la "patologización" que hace la ley madrileña de los menores trans, en sintonía con el recurso registrado por el Defensor del Pueblo. Igualmente, "la discriminación y contraposición de derechos entre las mujeres trans y el resto de mujeres y niñas", y además la invasión de competencias exclusivas del Estado.

Antes de interponer los recursos, el Gobierno abrió el procedimiento reglado de mediación con la Administración regional, en busca de una resolución extrajudicial del conflicto. Pero Redondo advirtió que, pese a que aún no concluyó el plazo previsto de seis meses, no habían conseguido ningún avance en las conversaciones. "Los derechos de las personas trans y LGTBI no pueden seguir esperando", justificó Redondo.

## Natàlia Mas se plantea acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera

**ALEX TORT** Barcelona

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no tiene fecha fijada, pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó que se convocaría para el mes de julio. Es un en-

cada la Generalitat acostumbra a subestimar y al que suele enviar segundas espadas en su representación. Esta vez, sin embargo, la consellera de Economia, Natàlia Mas, estudia acudir a él.

La dirigente catalana, en pleno debate sobre la financiación propia o singular para Catalunya, acudiría siempre y cuando pue-

cuentro que desde hace una dé- da hablar sobre la propuesta catalana. La Generalitat quiere una negociación bilateral para concretar una financiación singular. La presencia de Mas en ese foro multilateral, en el que se abordan los objetivos de estabilidad como paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas, la di-

bujó como posibilidad la portavoz del Govern, Patrícia Plaja: "Si es para defender la financiación singular, estará allí".

"La financiación singular es lo que necesita nuestro país; es transparencia, rendimiento de cuentas, saber con exactitud cuánto se ingresa y cuánto se gasta", afirmó Plaja, "y no es participar en una negociación multilateral, y eso pasa por salir del régimen común".

"Esto no quiere decir que no vayamos; si se va es para defender nuestra propuesta de financiación", aclaró. "Si sirve para

avanzar en esta reclamación, estaremos allí", insistió para dejar claro que el Ejecutivo catalán todavía no ha tomado una decisión.

Siendo Mas consellera, el Gobierno solo ha convocado una reunión del CPFF. Fue a mediados de diciembre del año pasado, v en esa ocasión rechazó asistir. En su lugar, representaron a la Generalitat el entonces secretario general de Economia, Josep Maria Vilarrúbia, y la directora general de presupuestos, Esther Pallarols. El último conseller en personarse en el encuentro fue Jaume Giró, de Junts.

# El Parlament habilita todo agosto por si hay investidura

La Cámara activa hoy la cuenta atrás de la repetición electoral

IÑAKI PARDO TORREGROSA

Barcelona

El reglamento del Parlament dispone que del 1 al 15 de agosto no se convocan plenos. No es periodo hábil. En esas dos semanas las funciones de la Cámara, en lugar de competer a los órganos habituales, recaen sobre la diputación permanente, que en caso de necesidad puede convalidar decretos del Govern de la Generalitat o, por ejemplo, forzar la comparecencia de un conseller en caso de que le afecte una crisis repentina.

Este año, no obstante, en esas fechas puede que se celebre un debate de investidura, puesto que todavía no hay ningún pacto cerrado y el tiempo apremia.

y el tiempo apremia.

La decisión la tomó ayer la Mesa del Parlament de forma unánime.

A la misma hora, los equipos negociadores de PSC y Esquerra se vieron nuevamente en la Cámara catalana sin que haya, de momento, ningún avance constatable. Lo que sí queda patente es que ya ha empezado la pugna por el relato entre las distintas formaciones por si se agota el tiempo sin que haya fumata blanca. Todos se sacuden la responsabilidad.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, hace días que habla de la "minoría de bloqueo" que forman, a su juicio, Junts y ERC. A su vez, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, reclamó ayer a los socialistas que faciliten la investidura de Carles Puigdemont con una abstención si hay entente entre posconvergentes y republicanos para que no haya repetición electoral. Y el presidente del gru-

#### La Mesa reclama más información al líder de Vox, Ignacio Garriga, por las facturas que emitió en el 2021 y el 2022

po de ERC, Josep Maria Jové, según fuentes consultadas, cargará hoy contra PSC y Junts por su "irresponsabilidad institucional" por no presentarse a un debate de investidura esta semana y será "duro" al alertar sobre el interés de esos dos partidos en repetir los comicios del 12-M.

Sea como fuere, hoy se activa la cuenta atrás de la repetición electoral con un pleno en el que se leerá la resolución del llamado acto equivalente e intervendrán todos los grupos de forma breve para expresar su posición. A partir de ahí el cronómetro empieza a correr y el 26 de agosto se agota el plazo para que sea escogido un nuevo presidente de la Generalitat. Si en esos dos meses ningún candidato obtiene la confianza del pleno, habrá repetición electoral el domingo 13 de octubre.

En la institución había quien proponía un "pacto entre caballe-

ros" que incumbía sobre todo a PSC y Junts para que del 8 al 18 de agosto no haya ningún debate de investidura, de modo que el personal del Parlament así como los diputados y otra gente afectada por la actividad política tendrían garantizados unos días de descanso y vacaciones, pero finalmente el órgano rector decidió que todo agosto sea hábil y que en esas fechas también pueda haber debate de investidura si es preciso. Ahora falta concretar si se hará habilitando los primeros 15 días de agosto o bien si se facultará a los órganos de la diputación permanente para activar el debate. Los letrados de la institución harán una propuesta. El resultado, en cualquier caso, será el mismo.

En la reunión de ayer del órgano

rector se acordó también solicitar más información al jefe de Vox en la Cámara y secretario general del partido, Ignacio Garriga, por las facturas que emitió a su grupo parlamentario en el 2021 y el 2022 por un montante que supera los 38.000 euros. El número dos de Vox aseguró la semana pasada que no había "nada ilegal ni irregular" y que todo correspondía al "funcionamiento ordinario del grupo", si bien no aclaró el origen de las facturas. Apuntó también que ha-bía remitido información a la Mesa en respuesta al informe de la Oïdoria de Comptes. Sin embargo, lo que hizo fue detallar en un escrito que había completado la declaración de intereses económicos y de bienes que corresponde al inicio de la legislatura.



El presidente del Parlament, Josep Rull, en la reunión de la Mesa



# A por todo, todo y todo

En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo *y todo*.



#### LAVANGUARDIA

PRESIDENTE-EDITOR JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

DIRECTOR Jordi Juan

DIRECTORES ADJUNTOS Lola García Miquel Molina Enric Sierra

ADJUNTOS AL DIRECTOR Enric Juliana Álex Rodríguez Manel Pérez

SUBDIRECTORES Isabel Garcia Pagan Lluis Uria Joel Albarrán Lucía González

## Un acuerdo muy demorado, pero bienvenido

l fin. Tras cinco años y medio con mandatos caducados, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene ya vía libre para su renovación. El PSOE y el PP, representados por Félix Bolaños, ministro de Justicia y de Presidencia, y Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional de los populares, alcanzaron ayer en Bruselas el acuerdo demorado durante más de 2.000 días, en lo que ha constituido una flagrante vulneración de la Constitución, que en su artículo 122 establece la renovación cada cinco años del mencionado organismo.

En un encuentro supervisado por Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, PSOE y PP pactaron

una solución en la que destacan los siguientes acuerdos: proceder a la inmediata renovación del CGPJ y presentar una proposición de ley orgánica, impulsada por ambos partidos y que será tramitada con carácter de urgencia, cuya finalidad central será reforzar la independencia del Poder Judicial. Ambas fuerzas acordaron también nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal

Constitucional que estaba pendiente. Se espera que los puntos principales del acuerdo sean refrendados en un

mismo pleno del Congreso en julio.

El acuerdo se ha rubricado cuando faltaban solo cinco días para que expirara el ultimátum dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al primer partido de la oposición. Si hubiéramos llegado al próximo domingo día 30 sin acuerdo, Sánchez habría procedido, según advirtió, a una reforma unilateral, sin la aquiescencia del PP, por la que habría introducido modificaciones en el sistema de nombramiento de jueces del Tribunal Supremo y de otras altas cortes, así como de las audiencias provinciales.

El pacto rubricado ayer constituye una muy buena noticia. En primer lugar, porque devuelve toda la legitimidad al CGPJ y pone fin a una irregularidad manifiesta que colisionaba con nuestra Carta Magna. En segundo lugar, porque debe permitir una composición del alto órgano de gobierno judicial acorde con la aritmética parlamentaria actual, algo que no se ha dado en los últimos años. Y, en tercer lugar, porque abre una vía de entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas españolas, precisamente cuando el desencuentro y la crispación entre ambas había alcanzado unas cotas irrespirables.

Es cierto que, ahora mismo, tal y como se encargó de recordar Bolaños, este acuerdo no es extrapolable a otros organismos de la Administración, como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

> Radiotelevisión Española o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que también necesitarían renovarse de inmediato o en un futuro próximo. Pero el hecho de desbloquear una cuestión tanto tiempo atascada como la del CGPJ indica que nada es imposible.

> Dicho todo esto, y sin abandonar el tono de celebración que merece la noticia, se hace difícil olvidar los últimos

cinco años, así como la contumacia de las partes. Particulamente del PP, que ha esgrimido un abanico de excusas para aplazar una y otra vez, hasta ayer mismo, la renovación. Más aún si tenemos en cuenta que los textos que sintetizan el acuerdo son muy parecidos a los redactados tiempo atrás y que fueron desestimados a última hora. No eran, pues, textos inaceptables. Era la ocasión la que no pareció a algunos políticamente oportuna.

Todo eso queda ahora atrás. Y nos felicitamos por ello. Otros partidos lo criticaron al vislumbrar una hipotética gran coalición entre los dos grandes. Pero es una buena noticia para todos los ciudadanos que aprecien en lo que vale la superación de una anomalía que ha erosionado durante un quinquenio el prestigio institucional español.

#### por fin, la renovación del Consejo General del Poder Judicial

PSOE y PP acuerdan,

## Assange recupera la libertad

Figura polémica, para

unos es un adalid de la

libertad de información,

y para otros, un hacker

ulian Assange, cofundador de Wikileaks, salió el lunes de la prisión británica de alta seguridad en la que estaba encarcelado y abandonó el Reino Unido. Todo ello como consecuencia de un acuerdo provisional con las autoridades judiciales de EE.UU. por el cual se declara culpable de conspirar para obtener ilegalmente información sobre la defensa nacional estadounidense a cambio de una pena de cinco años de cárcel. Es el único de los 18 cargos de los que estaba acusado que ha reconocido el periodista.

Como ya llevaba más de cinco años en la prisión de Belmarsh, Assange será puesto en libertad hoy cuando un juez ratifique el acuerdo. Entonces viajará ya libre a su Australia natal. Concluirá así una odisea judicial, política y personal que ha durado catorce años.

En cuanto Wikileaks empezó a publicar documentos clasificados de EE.UU.

se activó la presión policial sobre él. El periodista corría el riesgo de ser sentenciado a hasta 170 años de prisión en aplicación de la ley de Espionaje estadounidense. En el 2012 se recluyó en la embajada de Ecuador en Londres, como refugiado político. Allí, el paso del tiempo le fue pasando factura física e incluso psicológicamente. El cambio de gobierno en Ecuador hizo que se le retirara el asilo, por lo que fue detenido por la policía británica en abril del 2019.

Durante todo su arresto, Assange se ha opuesto frontal-

mente a ser trasladado a EE.UU. y la justicia británica le dio un respiro al aceptar sus apelaciones y rechazar la demanda de extradición. Ahora, y tras semanas de discretas negociaciones, ha aceptado declararse culpable de un solo cargo de conspiración a cambio de cerrar su pleito con la justicia de EE.UU. y quedar en libertad.

Durante el liderazgo de Assange, Wikileaks publicó cientos de miles de documentos y vídeos que desvelaban las actividades, muchas ilegales, de las agencias de información

de EE.UU. en el exterior, en especial en Afganistán e Irak. Pero al hacerlos públicos también puso en peligro la seguridad e integridad física de agentes estadounidenses y sus contactos. También sorprendió que Wikileaks, oficialmente una organización sin ideología, apenas publicara informaciones sobre las violaciones de derechos humanos en China, y nunca lo hizo en el caso de Rusia.

minados contenidos.

La defensa de sus ideas le ha costado a Assange siete años de asilo y cinco de cárcel. Acaba así un culebrón legal, político y mediático que puso sobre la mesa el debate entre seguridad nacional y libertad de expresión, un derecho fundamental y pilar de todo sistema democrático, pero que tampoco debe hacer olvidar la responsabilidad de todo periodista al informar, una responsabilidad extensiva a los medios de comunicación al decidir si se publican o no deter-

#### **FUTUROS IMPERFECTOS**

Màrius Carol



#### El final de la cuenta atrás

partir de hoy, día 26 de junio, empieza la cuenta atrás de dos meses para que Salvador Illa consiga negociar un acuerdo con la dirección de ERC, lo que tampoco resultaría definitivo porque las bases tendrán que refrendarlo. Todo eso en medio de una crisis descomunal de los republicanos, que tienen un congreso por delante, fijado para el 30 de noviembre. En realidad, es lo más parecido a negociar sentados sobre una caja de dinamita, mientras uno de los comisionados se fuma un puro. Si no recuerdo mal, eso hacía el Correcaminos con el Coyote en uno los episodios de la serie de dibujos animados de la Warner, antes de salir pitando.

En esta explosiva negociación, Pedro Sánchez está dispuesto a jugar fuerte. Lo más complicado será concretar la oferta de financiación singular, que ha causado nerviosismo

#### A partir de hoy, los partidos tienen dos meses para evitar la repetición electoral

no solo entre los barones del PP, sino también en las propias filas socialistas. El Gobierno no aceptará la salida del régimen común que reclaman los independentistas, pero podría diseñar un pacto fiscal que supusiera un salto cualitativo en recursos. Las cuestiones de la defensa del catalán ofrecen menos problemas.

Illa necesita amarrar asimismo los votos de los comunes, pero la disposición de Jéssica Albiach al acuerdo es evidente. Las políticas de vivienda y la patata caliente del Hard Rock en Tarragona son asuntos más fácilmente asumibles.

Faltan sesenta días para evitar la repetición electoral. La responsabilidad final de la vuelta a las urnas, si no se produce un acuerdo, también pasará factura a quien aparezca como principal responsable. La sensación es que los republicanos, sometidos a una fuerte presión por su guerra interna, apurarán el tiempo al máximo. Lo que siempre conlleva un riesgo. Recuerdo haber visto en televisión hace un par de semanas la llegada de la final de 20 kilómetros marcha del Campeonato Europeo de Atletismo, donde la española Laura García-Caro perdió la medalla por relajarse y levantar los brazos antes de hora, en lugar de mirar a su derecha, por donde llegaba inesperadamente la marchadora ucraniana, que le arrebató el podio. A veces, la derrota es el resultado de despistarse. Y lo peor es la cara de bobo que se te queda..

## El frente ultraliberal

#### Lluís Foix



presidente Milei es lo más parecido a un payaso y allí por donde pasa monta un circo. Los payasos hacen gracia y provocan las risas de los niños con ocurrencias inesperadas. Tengo un gran respeto y admiración por quienes utilizan el ingenio para alegrar momentáneamente la existencia de jóvenes y mayores.

Pero la política no es un circo, aunque cada vez hay más escenas bufonescas en las apariciones públicas de los profetas que quieren cambiar el mundo con la ingeniería social de la progresía de laboratorio o con recetas ultraliberales de corte darwiniano en las que el individuo pretende actuar prescindiendo de una sociedad en la que cada vez hay más gente en las cunetas que circulando por el ancho de la calzada.

Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso pueden escenificar las maldades del socialismo con argumentos tan novedosos como que "venimos del futuro" o atacando a los burócratas que "mienten y roban". No es tan- ros para crear una especie superior o to y con tantos intereses contrapuestos.

to la gestualidad, sino el discurso que se abre paso en las democracias liberales. El capitalismo ha sobrevivido a todas las ideologías y sistemas de los últimos dos siglos por su capacidad de adaptarse, reconocer los errores, aprender de ellos y construir nuevas vías de convivencia y progreso. Se me ocurren personajes como Franklin D. Roosevelt, Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Charles de Gaulle o Clement Attlee. Hay muchos más.

En la corriente ultraliberal que nos presentan Donald Trump, Javier Milei, Díaz Ayuso, Nigel Farage o Giorgia Meloni se detecta un ataque frontal contra la justicia

#### El Estado de bienestar es la aportación más notable que Europa ha hecho al mundo en un siglo

social o el Estado de bienestar, que ha sido una de las aportaciones más incuestionables que Europa ha hecho al mundo después de haber incubado las dos grandes tragedias globales en el siglo pasado.

Las dos guerras mundiales tuvieron su origen en las ideas de iluminados supremacistas que hipnotizaron a pueblos enteanunciar la venida del hombre nuevo. Todo es tan viejo. Las dos utopías se convirtieron en catastróficas distopías.

Pero las causas más profundas de las calamidades del siglo pasado fueron las desigualdades creadas por un capitalismo liberal desenfrenado, por las injusticias que enviaban a millones a la pobreza, por el auge del nacionalismo de los estados y por el populismo rampante que seguía las ideas de líderes mesiánicos desquiciados.

Todas estas desgracias fueron corregidas en Europa por la economía social de mercado, que ha contribuido en buena parte a que se creara más riqueza y se distribuyera mejor poniendo toda la atención en la educación, la sanidad y la protección de los más vulnerables en un ámbito de equidad y de libertades.

Es conocida la sentencia del juez del Supremo norteamericano Oliver Wendell Holmes, que decía hace un siglo que "los impuestos son el precio de la civilización". Lo malo no es la presión fiscal, sino cómo se administra y se reparte lo que los individuos entregan al Estado para crear una sociedad más justa y más libre. No hay una única fórmula, pero ni las de Trump, Milei o Díaz Ayuso pueden competir con la del Estado de bienestar, que ha hecho de Europa, en los últimos ochenta años, quizás el espacio más habitable de cuantos se puedan conseguir en un mundo tan imperfec-

#### Kafka en el tren

#### Llucia Ramis



ba muy justa de tiempo, y en la estación vi que la T-Usual había caducado. Intenté recargarla en el móvil, pero la aplicación no iba bien o no había cobertura, y daba error. Faltaban dos minutos para que pasara el próximo tren (y catorce para el siguiente), así que compré un billete sencillo por 2,55 euros en la máquina. Al cruzar el torno, la operación del móvil se reactivó, y ya tenía la T-Usual por 21,35 en mi dispositivo; entraría en vigor en cuanto validara el primer viaje y duraría un mes.

Llegué a Provença y no encontraba en mi bolso el dichoso billete sencillo, necesario para accionar el torno de salida. Me dirigí a un operario de FGC y le expliqué lo que acabo de relatar. Le demostré que había pagado la T-Usual y no me había colado. De hecho, había abonado más de lo que correspondía por culpa de un mal funcionamiento de la aplicación T-Mobilitat, o por falta de cobertura en sus estaciones.

Pero, ay, para salir necesitaba el mismo título que había

#### El torno de salida trata a los usuarios de potenciales infractores

utilizado para entrar, respondió. Le dije, muy educadamente, que eso no tenía sentido. Se supone que el torno de salida es para evitar que la gente viaje gratis. Es bastante molesto, porque trata a los usuarios de potenciales infractores, y también es bastante absurdo, porque no está en todas las estaciones y se mantiene incluso con los billetes bonificados. Entorpece la fluidez de circulación en horas punta, y puede ser peligroso en las estaciones principales por las aglomeraciones que provoca.

Esto último no se lo dije porque tenía prisa. Pero sin el billete sencillo, nada, insistió él: "Es como la tarjeta de crédito". Iba a replicar que no tiene nada que ver y a soltarle un rollo sobre de qué manera se está robotizando la atención al cliente; la deshumanización hace que no entiendan ni las explicaciones más lógicas.

Entonces el billete de cartón apareció en mi bolsillo, y me fui corriendo para no llegar tarde.

#### APUNTES DEL NATURAL – JL MARTÍN



a caza del clic fácil nos ha hecho a los del oficio propensos a predecir con acierto 20 de los dos próximos cataclismos políticos. Y hoy, a anticipar el hundimiento de la UE si Le Pen llega al poder en Francia.

Escuchar, en cambio, a sabios por viejos y por diablos, como Jean-Louis de Brouwer, que ha dirigido, durante 33 años, políticas de inmigración y empleo en la UE, revela algo de lo que saben los que saben en Bruselas:

1) Macron se ha creído de nuevo Júpiter en el Olimpo y ha reaccionado con emociones -en vez de responder con razones- a su caída en las urnas. Su error pone en peligro a su partido, pero no a la UE. Veamos por qué:

2) Meloni, desde Roma, indica qué camino han de seguir los ultras europeos: llegar al poder por la ultraderecha para conservarlo gobernando desde el centro. Por eso, Le Pen, antes que reformar la UE para adaptarla a su programa, está reformando su programa para adaptarlo a la UE: ya no habla de sacar a Fran-

## Antes cambiará Le Pen que la UE

#### Lluís Amiguet



cia del euro; y obedecerá a la OTAN cuando toque, como Meloni, aunque llegue, como ella, a mandar con apoyo de Moscú.

2) El euro ha sido difícil de construir, pero es aún más difícil de destruir: ¿quién votará a

quien juega con su pensión? El político que prometa el final del euro solo anticipa el suyo.

4) La inmigración no es, en ninguna encuesta, el primer problema para los europeos: sí lo son la vivienda y la inflación. La inmigración solo es banderín de enganche para los ultras, pero si llegan a mandar, no podrán hacer más, so pena de hundir sus economías, de lo que ya hace Bruselas al respecto.

5) Con los ultras en mayoría en Bruselas solo hubieran variado - dice Brouwer - el 20% de las leyes aprobadas la última legislatura.

6) Las vacunas de la pandemia, Ucrania y el cambio climático han generado, al fin, una conciencia colectiva de que la UE es necesaria. Ningún ultra se atreve ya a cuestionarla por elitista como antaño. No habrá Frexit, porque ni siquiera Orbán se atreve a negar que sin UE no hay progreso que valga para Hungría.

Y si dudan de la demostrada capacidad de la UE de sobrevivir a peligros mortales: ¿recuerdan que la mayoría de franceses votaron en el 2005 "no" a la Constitución europea?

## La humanidad no existe

#### Santi Vila



unca me he encontrado por la calle a la humanidad, ni aun menos al Estado, ni a España, ni tan siquiera a los catalanes. Cuando cada semana salgo a pasear por la renovada avenida Diagonal, desde Francesc Macià hasta el paseo de Gràcia, saludo a José, mi

portero, quizás a Rosario, la pescadera. Algunos días me acerco a comprar cerezas a Lluís, el dueño de la mejor frutería del mercado del Ninot, otros dejo que John me tome el pelo, en un salón cercano al Turó Park.

Como en Barcelona si no das una charla te la dan -y yo hace tiempo que tengo poco que contar-, en general los jueves asisto a alguna conferencia o a la presentación de algún libro, pero siempre de alguien concreto, nunca de un fantasma, ni de doña Utopía, ni de don Progreso ni de la señora Nación, unos sujetos que por mucho que todos nombren, nadie ha visto. Hace pocos días disfruté de la buena compañía de Manuel Cruz y Victoria Camps, filósofos del amor y el cuidado. Y quizás porque apre-

cio el contraste, la semana siguiente fui a escuchar a David Madí y sus siempre extravagantes alegorías belicistas. En mi vida cotidiana hay muchos hombres cuerdos y algunos locos; hay mucho cabestro idealista y también bastante pragmático. Pero por más gente que conozco, insisto, no hay ni rastro de espectros ni abstracciones. Hombres y mujeres con nombres y apellidos, los que quieran; miedos y esperanzas, a discreción. Pero

todos ellos concretos, singulares, irrepetibles.

Que todos mis conocidos sean personas de carne y hueso no les hace necesariamente individualistas, ni egocéntricos, ni narcisistas. Aunque son tiempos hedonistas, y cada uno llevamos como podemos nuestras horas preceptivas de crossfit, nuestro bótox y ayunos intermitentes; por más que andemos saciados de ansiolíticos y viajes a ninguna parte, no creo que para ninguno de mis amigos el yo y el nosotros sean incompatibles. Al contrario, seguramente es justo cuando con nuestro comportamiento parecen serlo, que afloran las tristezas y desengaños. Así advirtió que ocurriría hace ya casi un siglo Emmanuel Mounier, referente del persona-



#### El talante de Illa, la cortesía de Rull o el manifiesto regeneracionista en ERC hay que saludarlos con alegría

lismo francés y fundador de *Esprit*, una revista que, si editáramos hoy de nuevo, por sus desencantos y aspiraciones parecería sacada de la redacción de este diario.

Contemplo el desconcierto y hasta pesimismo de amplios sectores de la opinión pública y en parte los comparto. Empatizo con la tentación de tantos jóvenes de votar a partidos extremistas de derecha o izquierdistas o, quizás peor, de pasarse al abstencionismo electoral, pero no puedo apoyarles. Porque en ningún libro sagrado está escrito que los ciudadanos tengamos que volver a depositar nuestra confianza en personajes mesiánicos y egoístas que, ocupados solo en sus particulares ensoñaciones, encima tienen el valor de hablar en nuestro nombre.

Nuestras instituciones y representantes sufren un grave descrédito, es cierto, pero justamente porque las encarnan personas concretas, en nuestra crítica e incluso decepción estará siempre la semilla de la esperanza. Que esta germine depende tan solo de nuestra capacidad de distinguir lo bueno de lo malo; de reprobar por igual al ministro socialista que insulta que al portavoz del Partido Popular que contemporiza con la mentira simple-

> mente por sacar ventaja. Por eso creo que es tiempo de denunciar los comportamientos espurios y de aplaudir los bienintencionados, vengan de donde vengan. Así las cosas, el talante positivo de Salvador Illa, la cortesía de Josep Rull, o el manifiesto regeneracionista en ERC, reclamando caras nuevas y aire fresco, deben ser saludados con alegría. Porque sinvergüenzas hay en todas partes, pero hombres y mujeres honestos dispuestos a no permitir que se les identifique con ellos, también.

> "Que nous vivions aujourd'hui des années tournantes, il est, je pense, impossible de douter", escribió Daniel Rops en diciembre de 1932. Es posible que, de nuevo, los hombres y mujeres de hoy vivamos años tortuosos.

Pero que nos toque navegar en mares agitados no significa necesariamente que nos vayamos a ahogar. Para conseguir salir airosos de la travesía, solo hay que saber dónde nos dirigimos y ser capaces de fijar un rumbo firme hacia ese destino. ¡Ah! Y proteger el timón de los fanáticos que no hace tanto que se estrellaron y que, por lo que parece, no se cansan de seguir naufragando. La humanidad no existe. Existen personas que la encarnan.

ministro de Economía no recibe crítica política. Ni de la derecha ni de la izquierda. El PP ha renunciado a plantar oposición parlamentaria a Carlos Cuerpo y él, agradecido. En lugar de pasar largas horas dedicado a preparar respuestas orales parlamentarias, aprovecha la ocasión para reunir a los grandes banqueros del país y brindar con ellos. Sí, brindar. Chinchín. En una decisión poco habitual, el Ministerio de Economía organizó el pasado lunes, tras el acto de firma del convenio con el ICO para activar 30.000 millones en préstamos de los fondos europeos, un formato distendido junto a los popes de las finanzas, a quienes invitó a una copa de cava.

Cuerpo se ha granjeado una buena reputación entre la gran banca y en el Ibex 35, en general. Muy atrás queda ya la alusión de Pedro Sánchez a las quejas de los grandes empresarios (si Botín y Galán protestan "es que vamos en la buena dirección") hace ahora dos veranos, que provocó un distanciamiento. Ahora proliferan las buenas palabras y

#### EL PATIO DIGITAL



#### Fernando H. Valls



#### El curioso caso de Carlos Cuerpo

una relación fluida y totalmente ajena a la situación de polarización política.

Hace unos días circuló por X un vídeo en el que el presidente del BBVA, Carlos Torres, se dirigía a Cuerpo en estos términos: "Ministro, enhorabuena por este comportamiento que nos diferencia de Europa cada día más". Mientras Ayuso recibe a Milei en Sol, Cuerpo, y por extensión el Gobierno, presume de su relación con la gran empresa.

El ministro de Economía, además, se está convirtiendo en una persona con relevancia en las redes sociales. Seis meses después de suceder a Nadia Calviño, Cuerpo está cuidando esta variante. Una foto con Stiglitz (premio Nobel de Economía) en el ministerio, un resumen de la semana de sus ocupaciones o una foto junto a Draghi en la entrega del premio Carlos V. Son solo algunos de los últimos ejemplos de la estrategia.

La economía española muestra síntomas de fortaleza y eso influye directamente en la nula oposición que recibe Cuerpo. Crecer al 0,8% en el primer trimestre es, objetivamente, una buena noticia. Pero no sería bueno caer en la euforia. Aunque la crítica política no exista, la economía española tiene aún importantes problemas que abordar e intentar solucionar, como los elevados índices de paro juvenil o la vivienda, que empieza a aparecer como la gran emergencia nacional.

### Vil zumbido

#### Irene Solà



divina, adivinanza: ¿cuál es la más sigilosa y ruin de las criaturas? ¿El más alevoso, pérfido y judas de los bichos que se te meten dentro de casa, y que acechan, escondidos en un rincón, hasta que te duermes, inocente y vulnerable, para clavarte un aguijón en la espalda, en los brazos desnudos o, como en mi caso anoche, en medio del labio? A mi parecer la respuesta es inequívoca: los mosquitos.

Aunque tendría que especificar que a mí los mosquitos me pican con inconstancia, caprichosos, volubles y antojadizos. Algunos días me devoran; otros, me ignoran. Como los malos novios. Y aunque pueda parecer media suerte, la inconsistencia no ayuda. Me hace despistada, poco preparada, olvidadiza. Enseño las piernas por la noche y olvido el espray antimosquitos. Pero si bien los podría disculpar, e incluso agradecer, la deslealtad y el lunatismo, el estorbo del sueño me parece absolutamente imperdonable. El sonido terrible del maldormir, el zumbido del

#### Que nadie me imagine clemente: mosquito que vea, mosquito que será perseguido

apocalipsis que te fuerza a taparte con las sábanas como una momia; una aberración. La decisión entre resistir y aferrarse al adormecimiento o encender la luz y no volver a apagarla hasta cazarlos; una epopeya, en la que en general, si vence el cansancio, gana la bestia. Y así es como me he levantado hoy, con el labio superior tan embutido que parecía el de una Kardashian.

Este mediodía mientras todavía me lamía la inflamación, Leonard Cohen cantaba: "I lit a thin green candle / To make you jealous of me / But the room just filled up with mosquitoes / They heard that my body was free" ("Encendí una vela verde y fina / para darte celos, / pero la habitación se llenó de mosquitos / que habían oído que mi cuerpo estaba disponible"). Durante una milésima de segundo he estado a punto de cambiar de canción, convencida de que la pasada noche tuve bastantes mosquitos para todo lo que queda de verano. Pero después lo he repensado, y le he reído la broma interna con los brazos levantados en señal de rendición ante el gesto maravilloso y la capacidad humana de convertir cualquier cosa, cualquier experiencia, por terrible, o insignificante, o ridícula que sea, en un artefacto creativo capaz de trascenderlo todo.

Soy apreciadora, sí, pero que nadie me imagine clemente. Mosquito que vea, mosquito que será perseguido.

#### CARTAS DE LOS LECTORES



Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es. La Vanguardia las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la dirección y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre originales no publicados.

#### El político de turno

Señor Óscar Puente, al aceptar la cartera de Transportes, debería ser respetuoso con la institución que representa y actuar en consecuencia. Cualquier institución pública es una propiedad de los ciudadanos y constituye un desprecio a la ciudadanía que no la respete. Usted es ministro para todos los españoles, no solo para los de su ideología. Como cualquier ciudadano, goza de libertad de expresión, pero mediatizada por el cargo que ocupa. No parece aceptable la pretendida dicotomía de hablar como ministro o hablar como miembro del Partido Socialista. El político de turno desaparece con el tiempo, pero la institución no puede degradarse.

> Pere Joan Vilar Escrigas Granollers

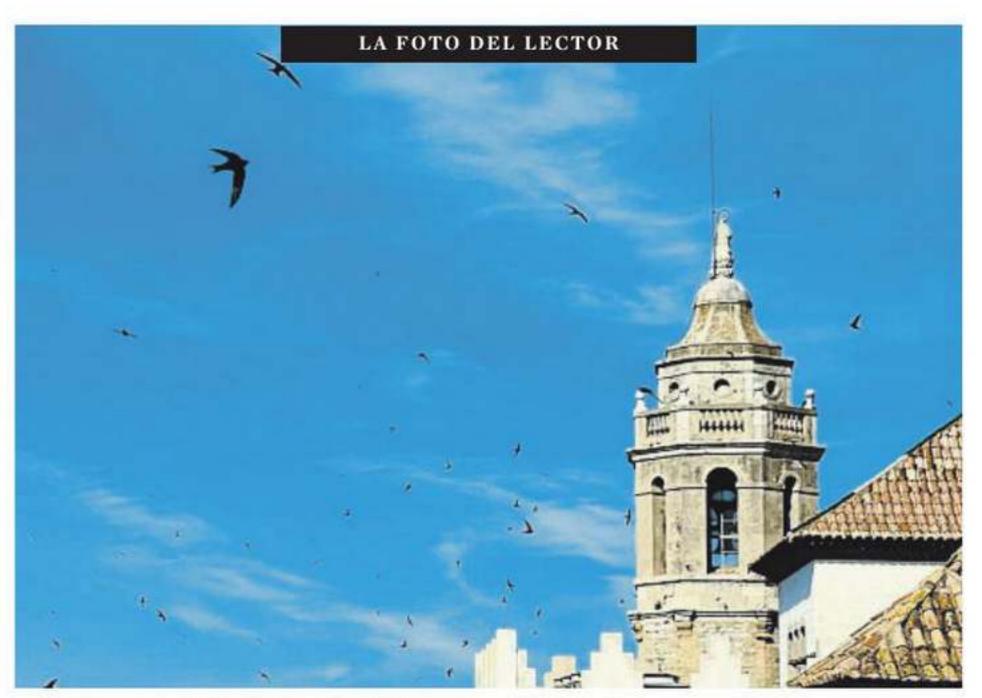

#### El cielo de Sitges se llena de vencejos

Sebas Giménez muestra cómo el cielo de Sitges, en el Garraf, se llena de vencejos, unos pájaros del verano por antonomasia, según destaca. Son aves especialmente adaptadas para el vuelo que aquí revolotean en torno al campanario. Compartan fotos en participacion@lavanguardia.es

#### Poc enriquidor

En un país com el nostre, on recentment s'ha constatat la baixa formació intel·lectual que tenim, resulta que un programa cultural molt bo com Saber y ganar és substituït per un partit de futbol (Eslovàquia-Ucraïna), que es podria televisar pel canal de Teledeporte, que paguem entre tots i que té com a finalitat emetre esdeveniments esportius. Un campionat europeu de futbol que resulta interminable i donen tots els partits, fins a 51. Resulta de molt mal gust i poc enriquidor.

> Gilbert Solé Diaz Subscriptor Barcelona

#### Impuesto de CO<sub>2</sub>

Vimos hace nada, con gran sorpresa, los costosos preparativos y la fiesta de la Fórmula 1 que se llevó a cabo en el paseo de Gràcia. ¿Hubo alguien midiendo las emisiones de CO<sub>2</sub>? Por no contar el gasto increíble de los preparativos (que a saber si corrieron a cargo de la federación o de nuestros impuestos). Es gracioso, porque el mismo día llegó mi impuesto por emisión de CO<sub>2</sub> de 54 euros.

> Nora D'Avino Sixto Barcelona

#### Retrobar el Bruce

Retrobar el Bruce, després de tants anys de fer-ho, és indescriptible. El cap i el cor viatgen, et sents viu com mai. I ara que acceptem que ja és gran, prenen més força les seves paraules de No surrender, "vam jurar ser germans de sang, i ara estic llest per tornar a ser jove". Recordava la Barcelona del meu primer concert fa més de 30 anys. Ho feia baixant (la meva filla a coll) esgotats, emprenyats, alguns grans angoixats, una insòlita processó de milers entre l'arbreda i els matolls de Montjuïc. Saltant tanques a les fosques, apartant branques, escales amunt i avall, buscant desesperats una escapada. L'organització, lamentable. Barcelona ja ha mort d'èxit i, com diu el nostre vell amic, s'ha tornat "una trampa mortal, i hem de marxar d'aquí... Ara que encara som joves" (o estem preparats per tornar a ser-ho).

Jordi Oliva Subscriptor Barcelona

#### Bibliotecas para todos

Soy una bibliotecaria que cree fervientemente en el poder transformador que bibliotecas públicas ejercen en la sociedad. Hace unos días leí un comentario de una estudiante que en este medio decía que las personas sin hogar se habían adueñado de las bibliotecas y se preguntaba si tenían derecho a hacerlo. Intentaré ser clara y concisa: las bibliotecas públicas son espacios de cultura, de conocimiento y socialización; son refugio y, absolutamente, acogedoras para todas las personas. Todas: tengan casa o no. Desde ellas se desarrollan infinidad de proyectos comunitarios, educativos, culturales y sociales. Solamente puedo desear una larga vida a las bibliotecas públicas, lugares de refugio en todos los sentidos, espacios donde radica la riqueza literalmente humana.

Elena Cotarelo Álvarez

La Laguna

#### Penas desmesuradas

Pena de 45 años de cárcel a un violador por la salvaje agresión a una menor, dejándola moribunda; versus condena de 35 años a una famosa actriz por defraudar 1,9 millones a hacienda. Algo estamos haciendo mal... Está claro que defraudar a Hacienda tiene que ser sancionado, pero con sensatez; pagando multas e intereses, respondiendo con bienes y si hace falta pena de cárcel. Pero la proporción es desmesurada: está muy claro que no es lo mismo robar, estafar, defraudar que matar.

**ANUNCIOS Y ESQUELAS** 

Por teléfono 902 178 585

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

Tel.: 933 481 482

ATENCIÓN AL LECTOR

Cartas de los lectores

cartas@lavanguardia.es

defensor@lavanguardia.es

Defensor del lector

Barcelona Av. Diagonal, 477, 08036

Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88

Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587

Madrid María de Molina, 54, 4.º. 28006

GODÓ STRATEGIES SLU

Isabel Serrano Barcelona

## Provoca, que algo queda

#### Fernando Ónega



eo fotos de Alvise, nuevo descubrimiento del extremismo nacional. En los gestos se parece bastante a Milei. Quizá la mayor diferencia sea que Milei hablaba con una motosierra, porque las motosierras también tienen su lenguaje y, puestas a competir en política, son de una eficacia feroz. Alvise, en cambio, predica con el megáfono de los viejos agitadores; pero sonó y supongo que sigue sonando como una motosierra en el bosque animado de la política. Lo imagino disfrutando como un enano en la gira europea del presidente argentino. Lo veo pidiendo otra copa, naturalmente de vino español, cuando escucha sus arremetidas contra el socialismo imperante. Y si la Inquisición volviese, como dicen, al poder, no habría verdugos suficientes para tantas motosierras que saldrían al mercado. "Semana de la motosierra", dirían las tiendas; "tres por el precio de dos"; "no pierdan la oportunidad de sanear al país". Y las asociaciones de consumidores nos informarían de si corta mejor la máquina de Alvise o la de Abascal.

"Oiga -me dirá en este momento algún juicioso lector-; oiga, que se olvida usted de Isabel Díaz Ayuso". No me olvido, no. Es que Díaz Ayuso, aunque lo parezca, no usa más guillotina que las urnas. Es conser-

## Ese es el juego, el juego de la motosierra; y todos tienen una, aunque no la dejen ver

vadora, claro que sí. Y muy conservadora. Pero en su mandato no encontré normas que destruyan la libertad ni los derechos sociales. Por lo menos, no encontré más normas de restricciones que las firmadas por Pedro Sánchez en el Boletín Oficial, aunque sean de signo contrario. ¿Acaso Ayuso debería haberse mostrado más distante con Milei? ¿Se pasó al condecorarlo? Es posible. Tal como lo hizo y en el momento en que lo hizo se convirtió en una provocación. Pero es que esa es la política que se hace en este momento histórico. Provoca, que algo queda. Si tu enemigo es muy poderoso, no te enfrentes a él; destrúyelo. Y si aspiras a más altas metas en la gobernación del país, lo primero que tienes que hacer es designar un enemigo. No un adversario, sino un enemigo. Lo hizo Sánchez al magnificar el fantasma de la extrema derecha. Lo hace Feijóo cada día. Y lo inventó Ayuso para magnificar ahora los anunciados recortes sanchistas a la libertad. Ese es el juego; el juego de la motosierra. Y todos tienen una, aunque no la dejen ver..

#### grupoGodo

#### JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente

Carlos Godó Valls — Consejero Delegado

Màrius Carol — Consejero Editorial

Ramon Rovira — Director General de Presidencia

Ana Godó — Directora de Libros de Vanguardia y V. Dossier

Jaume Gurt — Director General Corporativo

Pere G. Guardiola — Director General Comercial y de Expansión

Xavier de Pol — Director General de Negocio Media

Jorge Planes — Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo

#### LAVANGUARDIA

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente-Editor Óscar Rodríguez \_\_\_\_\_ Director General

Javier Martínez \_\_\_\_\_ Director Digital y Suscripciones

Xavier Martín \_\_\_\_ Director Económico Financiero

Juan Carlos Ruedas \_\_ Director de Marketing y Desarrollo de Negocio

Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SE Av. Diagonal, 477. 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00

Internet www.lavanguardia.com Depósito legal B-6.389-1958 ISSN 1133-4940 (edición impresa)

Fax: 93 481 24 55

ISSN 2462-3415 (edición en linea en pdf)
Imprime CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL
Polígono Zona Franca, calle 5, sector C. 08040 Barcelona

ROTOMADRID, SL. C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid Distribuye MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL Calle E, 1 (esq. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona Tel.: 93 361 36 00

Difusión controlada por OJD

© LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2024. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en party, ni registrada en, o transmitida por, un sistem

Esta publicación no puede ser reproducida, ní en todo ní en parte, ní registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ningura formani por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electrónico, por fotocopia, o cualquier otra, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A efectos de lo previsto en el articulo. 321 del Texto Refundido de la LPI, La Vanguardia Ediciones, SL se opone expresamente a la utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines converciales (press-clipping) sin contar con la previa autorización de La Vanguardia Ediciones, SL

## Sociedad

Tres años de la ley

# Dos solicitudes de eutanasia al día, pero se practican menos de la mitad

Un tercio de las personas que piden este derecho muere esperando la resolución

CELESTE LÓPEZ

Madrid

El periodista Carlos Montaner defendía el derecho de las personas a elegir cuándo, cómo, dónde y en compañía de quién quería morir. Desde bien joven. Así que cuando le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa incurable, que le iba mermando sus facultades irremediablemente, lo tuvo claro. Exigió el derecho a morir dignamente, amparado en la ley orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), aprobada hace tres años. Lo había dejado por escrito (testamento vital) y así se lo hizo saber a su médica y al neurólogo correspondiente.

La primera le dio a entender que lo mejor era que jugara al dominó y paseara, mientras que su neurólogo tuvo dudas de si su caso estaba dentro de la norma, pese a que su enfermedad era grave, incurable y le provocaba un sufrimiento enorme, porque iba perdiendo día a día las facultades que, a su juicio, le hacían ser la persona que era. "Hay médicos que creen que tienes que estar en cuidados paliativos, en una situación agonizante, para tramitar la solicitud y no es así", apunta su hija Gina.

Por ello, recurrieron a la comisión de garantías de su comunidad, que aceptó sus alegaciones. "Murió el 29 de junio con las facultades muy mermadas pero lúcido, como él quería morir. Rodeado de los suyos y tranquilo. Para la familia fue duro, pero era su decisión", recuerda Gina.

Carlos Montaner pudo esperar a que la comisión de garantías decidiera sobre su caso. Pero al menos un tercio de las personas que solicitan la eutanasia mueren antes de cualquier decisión. Los casos se resuelven en una media de 75 días, cuando no deberían demorarse más de los 35 que establece la ley, denuncia el médico y vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín.

A partir de los datos del 2022 (los últimos del informe del Ministerio de Sanidad con las cifras que envían las comunidades), son 152 las personas que fallecieron mientras se tramitaba su solicitud de eutanasia, de un total de 576. En el 2022, fallecieron por eutanasia 288 personas en España. Se trata del primer año completo, porque en el 2021 la ley entró en vigor el 25 de junio, y en los seis meses posteriores se registraron 75 eutanasias.

¿Y en el 2023? Según los datos



El padre de Gina, Carlos, y la mujer de Ángel, Fernanda, solicitaron la eutanasia y tuvieron problemas para ejecutarla

de las comunidades recabados por el Ministerio de Sanidad (muchas solo los mandan a los medios de comunicación) y por DMD, el número de solicitudes de eutanasia ha ascendido a 727, lo que supone dos al día, realizándose 323 prestaciones, menos de una dia-

Desde DMD se denuncia "la es-

Los casos se resuelven en una media de 75 días, cuando la ley establece un máximo de 35 días

casez y mala calidad de los datos". Y en las cifras recogidas en relación con la tasa de fallecimientos por eutanasia "se aprecian diferencias notables entre comunidades", indica Marín. Un hecho que revela desigualdad en el acceso a esta prestación entre distintos territorios, según DMD.

A la cabeza de muertes por eutanasia se sitúan Catalunya, País Vasco y Navarra. Y a la cola, Murcia, Galicia, Extremadura y Castilla y León. "Se nos dice a veces que es por un tema cultural, que allí la familia importa mucho. ¿Qué pasa, que en el País Vasco o Catalunya la familia no importa? No es cierto. Lo que hay es mucho desconocimiento de la ley tanto de los ciudadanos como de los profesio-

nales sanitarios", explica el vicepresidente de DMD.

Además, la asociación muestra su preocupación por el "maltrato institucional" que reciben algunos solicitantes de la prestación de ayuda para morir, lo que supone un "sufrimiento añadido" para estas personas y sus familias.

Estos casos, "aunque no sean en

absoluto la norma, son muy significativos, porque todos han pasado por el trámite de valoración de la comisión de garantía, y delatan las limitaciones y en ocasiones los excesos de estas comisiones", explica Fernando Marín. "A veces han llegado a describir el trato recibido como cruel, y eso nos lleva a preguntarnos si hay miembros de las comisiones de garantía y evaluación dispuestos a boicotear la ley por motivos ideológicos, políticos o corporativos", sostiene.

Según Ángel, su mujer Fernanda se sintió maltratada. Esta enfermera dejó dicho en el testamento vital que cuando su enfermedad neurodegenerativa avanzara irremediablemente, le practicaran la eutanasia. Su médico y su neurólogo la apoyaron, pero un facultativo y un jurista de la comisión de garantía lo rechazaron, alegando que no estaba en plenas facultades cuando firmó el documento. "Una institución pública, que certifica que tienes las facultades para suscribir el testamento, frente a otra que dice que no", recuerda Ángel. La comisión dio la razón a Fernanda.

#### Casi un centenar al año en Catalunya

 En el 2023, un total de 219 personas solicitaron en Catalunya la prestación de ayuda para morir, y 94 de ellas recibieron la eutanasia siguiendo el procedimiento que establece la ley orgánica de Regulación de la Eutanasia, según informó el Departament de Salut. En el 2022, fueron 175 personas las que solicitaron la prestación de ayuda para morir, de las que 91 recibieron la eutanasia. Por tercer año consecutivo, la mayoría de las solicitudes

que recibió la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) procedían de la atención primaria en el 60% de los casos, de los hospitales en un 32%, de la atención intermedia en un 6% y de las residencias en un 2%. Por género, de las 219 personas que solicitaron la prestación de ayuda para morir en el 2023, 118 (54%) eran mujeres, con una media de edad de 75,3 años, y 101 (46%), hombres, con 73,7 años de media.

# "Si desea ser papá, ¡vigile!, que a los hombres también se les pasa el arroz"

#### Meritxell Jodar

Especialista en biología y genética molecular de la reproducción, CDB hospital Clínic

#### **ENTREVISTA**

**MAYTE RIUS** Barcelona

En la sociedad y en la medicina, la mujer se ha considerado siempre el factor determinante de la reproducción y ha cargado con la responsabilidad de cuidarse antes y durante el embarazo para proteger la salud de la descendencia. Pero en la última década, investigadores como Meritxell Jodar (Lleida, 1980) han ido desvelando cómo lo que haga el padre antes de concebir también importa y deja huella en la salud del niño.

Porque, dice la investigadora del Idibaps y especialista del departamento de Bioquímica y Genética Molecular del CDB del hospital Clínic, el espermatozoide no solo aporta la mitad del material genético, sino también otros componentes, la información epigenética: modificadores de la molécula del ADN, su estructura o los ARN (ácido ribonucleico) que determinan qué genes se expresan en cada célula y se ven afectados por el ambiente y el estilo de vida. "En diversos estudios se está viendo que los hábitos y las exposiciones a tóxicos inciden en el espermatozoide y puede afectar a la salud de los hijos. Los más claros hacen referencia a la dieta", resume Jodar.

#### ¿Lo que coma el padre condiciona a los futuros hijos?

Sí, en estudios con animales se ha visto muy claro. La descendencia de varones con dietas muy altas en grasas o con escasas calorías tiene un metabolismo peor y predisposición a enfermedades como diabetes u obesidad.

¿También es así en personas? En humanos es más difícil hacer el seguimiento y separar el efecto del varón. Pero en estudios hechos en población de Suecia, don-



Meritxell Jodar, en uno de los laboratorios de genética del hospital Clínic

de contaban con registros de disponibilidad de comida durante la etapa prepuberal de quienes vivieron en el siglo XIX, han constatado que los descendientes de quienes tuvieron poca disponibilidad de alimento habían tenido más problemas metabólicos. Y acaba de publicarse una investigación alemana, con otra cohorte poblacional, que constata un efecto independiente derivado de la dieta del padre. Es un estudio muy completo y ha demostrado que el peso corporal del padre influye en el peso de los hijos y en su salud metabólica, al margen de factores ambientales y de la genética.

¿Qué otros aspectos del estilo de vida del padre impactan?

El estrés, por ejemplo. Hay algunos estudios muy buenos al respecto. En uno de ellos experimentaron con ratones dándoles a oler un compuesto químico que iba

acompañado de un castigo y otros olores que no tenían consecuencias. Y vieron que los hijos de esos ratones respondían con miedo a ese compuesto químico utilizado en los ensayos con su padre.

¿El padre traspasa traumas? Sí, se ha comprobado en varones; en mujeres es muy difícil porque el óvulo ya está formado y no sabessi el efecto es directo o indirecto, y hay que estudiar el trauma en

la segunda generación. ¿Qué otros hábitos dejan hue-

La exposición a tóxicos. Unos de los que más se están estudiando son los disruptores endocrinos, como el bisfenol A, porque consumimos mucho plástico y tenemos mucho disruptores endocrinos en nuestro cuerpo. Y se ha visto que tiene efectos en la descendencia tanto a nivel de fertilidad como de displasias esqueléticas, de problemas de crecimiento. También se han estudiado otros tóxicos, como la heroína, la cocaína o la nicotina, pero la evidencia no es tan clara.

¿La edad paterna cuenta? Un hombre se puede reproducir

Cuidar la dieta

El peso del padre antes

de la concepción influye en la salud de los niños, según un nuevo estudio

hasta edades avanzadas, pero la calidad de su ADN y de su epigenética no va a ser igual que la de un joven. Hay estudios que lo asocian a un aumento de problemas de autismo y de otros problemas psicológicos. Nuestro grupo de investigación está estudiando cómo afecta la edad a los espermatozoi-

des, qué cambios epigenéticos hay a partir de los 45 años.

¿Y detectan modificaciones?

Sí. Los espermatozoides se van regenerando cada tres meses y con la edad tienes más probabilidad de que contengan variantes genéticas. Y hay variantes egoistas (como la mutación en el gen FGFR3, que causa la acondroplasia o enanismo) que hacen que la célula se divida más, de modo que si en el testículo una célula espermatogénica tiene esta mutación se va a dividir más que las otras y será más probable que un espermatozoide la lleve. De ahí que a más edad del padre, más probabilidad de que el hijo sufra acondroplasia. Pero nuestra investigación está focalizada en cambios a nivel epigenético, en la cromatina del espermatozoide.

¿A qué se refiere?

La cromatina es el conjunto del ADN con las proteínas que lo empaquetan. En el caso del espermatozoide, como es una célula que va a salir al exterior, el ADN se compacta muchísimo para que no haya ataques externos. Y estamos viendo modificaciones en esas proteínas y que la compactación no es tan perfecta en hombres de más edad como en jóvenes.

A partir de las evidencias que conoce, ¿qué consejos daría a quienes quieren ser papás?

Sobre todo les diría ¡vigilad que a los hombres también se les pasa el arroz! Porque el varón no solo aporta al embrión el ADN, sino muchas otras cosas a su alrededor que se ven condicionadas por la edad, que pueden afectar a la fertilidad y a la salud de la progenie. También les recomendaría que eviten una dieta muy rica en grasas, practiquen un deporte moderado y reduzcan el consumo de café, porque se ha visto que el café produce mucho estrés oxidativo y puede derivar en más fragmentación del ADN.

Al final creo que lo más importante es tener un equilibro del estrés oxidativo, porque los espermatozoides necesitan radicales libres para moverse, pero si tu cuerpo no produce suficientes antioxidantes o le estás sometiendo a más estrés oxidativo de lo que puede equilibrar, empiezan a surgir problemas. Los estudios más recientes sugieren que más de un 20% de los varones infértiles podrían tener problemas de oxidación.

## Problemas de suministro en fármacos antiinfecciosos y del sistema nervioso o endocrino

MADRID Europa Press

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una encuesta en la que resalta que un 42% de los hogares en España ha tenido que es-

perar más de 24 horas para obtener un medicamento en la farmacia más cercana. Los fármacos que más se han visto afectados han sido los antiinfecciosos (18%), seguidos de los del sistema nervioso central (16%) y los del sistema endocrino (12%).

El informe, en el que han participado 1.005 personas de entre 25 y 74 años, señala que en 9 de cada 10 casos se trataba de fármacos con receta, principalmente dispensados en oficina de farmacia (87%), pero también de uso hospitalario (6%).

Las principales razones que en las farmacias dieron a los encuestados para no tener el medicamento disponible fueron la alta demanda (32%), los problemas logísticos (18%) y la escasez del principio activo (17%). Aunque el 23% no supo dar una razón concreta. Así, ante la ausencia del producto, el 45% de los encuestados esperó a que su farmacia los recibiera, aunque un 37% tardó al menos cuatro días en conseguirlo. Un 21% prefirió seguir buscando otras farmacias, incluso en otra localidad (3%). Además, otro 16% de encuestados volvió a su médico para pedir otro fármaco alternativo, y a un 13% el farmacéutico le dispensó otro medicamento con el mismo principio activo. Según la encuesta, ante esta falta de suministro, los pacientes sufrieron problemas de ansiedad. Además, el 21% describe un

empeoramiento de su enfermedad. "Hay ansiedad y preocupación cuando un paciente va a recoger su medicación y no la encuentra", señalan en el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), es un problema "a nivel internacional" y se trabaja para identificar con otros estados las causas industriales de los retrasos. Desde Farmaindustria se admite que, en el caso de los fármacos endocrinos, se precisará de más oferta para paliar la situación.

## China se convierte en el primer país en traer muestras de la cara oculta de la Luna

La sonda Chang'e 6 aterrizó ayer con cerca de 2 kg de rocas del polo Sur lunar

#### ALBERT MOLINS RENTER

Barcelona

China se ha convertido en el primer país que logra traer a la Tierra muestras lunares procedentes de la cara oculta de la Luna, donde las comunicaciones son más difíciles porque nunca se encara a la Tierra. La cápsula de la sonda Chang'e 6, que comenzó su misión hace casi dos meses, aterrizó ayer con este cargamento en la región septentrional china de Mongolia Interior.

El orbitador soltó el módulo de reentrada con las muestras del proyecto de exploración lunar al entrar en la órbita terrestre, antes de llegar con éxito a la zona prevista a las 14.07 hora local (7.07 hora española).

Se espera que con la Chang'e 6 hayan llegado alrededor de 2 kilogramos de material recolectado del polo Sur lunar, concretamente de la cuenca Aitken, uno de los cráteres de impacto más antiguos del sistema solar.

"A las 13.41 horas (las 6.41 h en España), el módulo de retorno de la Chang'e 6 entró en la atmósfera a una velocidad en torno a los 11,2 kilómetros por segundo a una altitud de 120 kilómetros de la superficie terrestre", momento en el que inició las maniobras de desaceleración, informó en un comunicado la Administración Nacional del Espacio de China (ANEC).

Cuando la Chang'e 6 llegó a unos 10 kilómetros de la superficie, abrió el paracaídas, el último paso de la maniobra de reducción de la velocidad, que le sirvió para mantener una altitud estable y aterrizar de manera suave en el sitio marcado.

Tras izar una bandera del gigante asiático en el lugar de aterrizaje, en el área de Siziwang (provincia de Mongolia Interior), los equipos de recuperación comenzaron a preparar la cápsula para su traslado por vía aérea hasta Pekín, donde se abrirá para extra-



La cápsula de la sonda que transportó el material lunar después de aterrizar en Mongolia

El país asiático y Rusia tienen previsto instalar una base de exploración del satélite terrestre en el 2030

er las muestras recolectadas.

"La misión lunar de la sonda Chang'e 6 ha finalizado con éxito", anunció el director de la ANEC, Zhang Kejian, en una conferencia de prensa posterior al aterrizaje.

Esta misión ha sido la segunda de China a la parte más distante de la Luna, tras el alunizaje de la Chang'e 4 en 2019. Ningún otro país ha enviado vehículos espa-

ciales a esa zona del satélite terrestre, aunque la NASA tiene planes para apoyar misiones de naves espaciales estadounidenses con ese destino.

Tampoco es la primera vez que una misión china trae muestras desde la Luna. En el 2020, Chang'e 5, la anterior sonda lunar de la ANEC, trajo alrededor de 1,7 kilogramos de regolito procedente del lado visible de la Luna.

Ayer, el presidente chino Xi Jinping extendió sus felicitaciones por el "completo éxito de la misión" y destacó "el esfuerzo de China por convertirse en una potencia espacial y tecnológica".

"Durante los últimos veinte años, todos los implicados en el proyecto de exploración lunar han escalado las cumbres de la ciencia y la tecnología, logrando destacados avances que han captado la atención mundial", declaró el mandatario chino, según la agencia oficial Xinhua.

Tras este éxito, China dedicará dos próximas misiones Chang'e a la exploración del polo Sur del satélite, donde tiene previsto construir una base de exploración científica junto con Rusia.

En este sentido, la misión Chang'e 7 está programada para llegar al polo Sur lunar en 2026, donde buscará depósitos de hielo de agua, mientras que la Chang'e 8 explorará en 2028 posibles usos de los recursos que su predecesora descubra y sentará las bases para una exploración tripulada, que el programa espacial chino espera materializar alrededor de 2030.

Aliança Catalana expulsa a un alcalde en Lleida por comentarios homófobos

**LLEIDA** Efe

La dirección nacional de Aliança Catalana (AC) anunció ayer la expulsión como militante de su único alcalde leridano, Albert Puig, de Ribera d'Ondara, por unas declaraciones homófobas que difundió el pasado 23 de junio a través de las redes sociales.

El regidor dijo en su cuenta de X que el colectivo LGTBI era responsable de "destrozar a la sociedad" y lo acusó de ser "el mayor cáncer del país", y añadió que "ni ahora ni nunca serán bienvenidos en el pueblo". En un primer momento, Puig se amparó en el derecho a la libertad de expresión, pero finalmente retiró la publicación y pidió perdón.

"Creo firmemente que todas las personas somos igua-les, indiferentemente de nuestra orientación sexual manifestó el alcalde en su último tuit-, por eso quiero pedir disculpas sinceras por mis palabras, me expresé muy mal". "Lamento profundamente si he ofendido a alguien y reconozco el daño que pueden haber causado", concluyó.

A pesar de la rectificación, la dirección de AC, a instancias de su líder, Sílvia Orriols, ha anunciado el acuerdo "por unanimidad de tramitar la baja disciplinaria a Albert Puig por su posicionamiento contrario al ideario del partido". Según el alcalde, su relación con Orriols "está rota desde hace cuatro meses, por la línea islamófoba del partido".

Puiges actualmente alcalde accidental de Ribera d'Ondara en sustitución de Elisabet Jové (ERC) y que actualmente está de baja por maternidad. El edil ha asegurado que conservará su acta municipal a pesar de la expulsión.

### Orden de búsqueda por no ir al juicio para un acusado de violar a menores tuteladas

**BARCELONA** Efe

La Audiencia de Barcelona ordenó ayer la búsqueda y captura de un hombre acusado de violar a menores tuteladas tras dejarlas inconscientes por sumisión química, después de que este martes no se haya presentado al juicio.

Ante esta situación, el tribunal ha suspendido el juicio y ha dictado una orden de búsqueda y captura contra el acusado, con el objetivo de que se localice y hoy se pueda iniciar la vista.

El hombre que no compareció es el único de los tres procesados por estos hechos que estaba en libertad, mientras que los otros dos están en prisión provisional desde el 29 de julio de 2022.

Los hechos ocurrieron en el 2022, cuando, según la Fiscalía, uno de los acusados, el que no se presentó a juicio, contactó con una menor tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) por redes sociales e iniciaron una relación sentimental.

La menor se escapaba del centro de menores donde residía para encontrarse con el acusado en el piso en el que vivía y donde habitualmente estaban también los otros acusados.

Una vez se ganó la confianza de la menor, esta le explicó la existencia de esta vivienda a otras dos compañeras tuteladas que, en el momento de los hechos, tenían 14 y 16 años.

A partir de entonces, según la versión del ministerio público, cada uno de los procesados, siendo conscientes de que las víctimas eran menores de edad v que estaban en situación de vulnerabilidad, realizaron con ellas acciones sexuales, aun sabiendo que no tenían su consentimien-

El escrito del ministerio público sostiene que, una vez en el

#### Según la Fiscalía, el fugado y dos hombres más suministraban droga a las chicas para poder abusar de ellas

domicilio, las menores consumían sustancias tóxicas que les ofrecían los acusados y que les provocaban un estado de semiinconsciencia que "les impedía prestar ningún tipo de consentimiento válido", situación que los acusados aprovechaban para agredirlas sexualmente.

Además de sustancias tóxicas, por lo menos en una ocasión dos de los acusados llegaron a ofrecer dinero a las menores a cambio de tener relaciones sexuales.

Durante la instrucción del caso se registró el piso en el que presuntamente ocurrían los abusos y se localizaron sustancias que iban a ser destinadas a su venta, como cocaína y metanfetamina, entre otras.

De esta forma, los acusados se enfrentan a penas de prisión de 20,15 y 14 años respectivamente por los delitos de prostitución, explotación sexual, corrupción de menores y agresión sexual con penetración, además del delito contra la salud pública.



Presentación de Apple Intelligence en el Apple Park el pasado 10 de junio

## Apple suspende la llegada de su IA a Europa por la regulación

La réplica del iPhone en el Mac tampoco funcionará en la UE

FRANCESC BRACERO Barcelona

Una buena parte de las nuevas prestaciones que Apple anunció hace dos semanas en su conferencia WWDC, incluido su ecosistema de IA, llamado Apple Intelligence, no llegará a los usuarios europeos de sus dispositivos al menos durante este año. El motivo de esta suspensión es el hecho de que la Comisión Europea ha designado a la compañía como guardián de acceso en sus sistemas operativos

Este lunes, Bruselas reveló que estaba investigando a Apple por posibles infracciones de la ley de mercados digitales de la Unión Europea (DMA por sus siglas en inglés) en el acceso de los desarrolladores a su tienda de aplicaciones App Store.

iOS e iPadOS, lo que puede

afectar también a otras tecnolo-

gías anunciadas.

Hasta ahora, la compañía que lidera Tim Cook había hecho cambios como abrir su tienda de apps a terceros o modificar el

conector de los iPhones en cumplimiento de las exigencias del Ejecutivo comunitario, pero la Comisión considera que no lo ha hecho de una forma acorde a la ley en varios puntos, por lo que le ha abierto una investigación que podría concluir con una multa récord de hasta 38.000 millones de euros, el equivalente al 10% de su facturación anual mundial.

#### La compañía alega causas de seguridad para dejar a sus clientes europeos con menos prestaciones este año

Si hasta ahora Apple había cedido a varias exigencias de la UE en cuanto a la IA y otras nuevas prestaciones, por primera vez no parece dispuesta a dar su brazo a torcer, aunque sí a negociar algunos cambios.

Un portavoz de Apple indicó durante el pasado fin de semana

que su intención "es poner estas tecnologías al alcance de todos los usuarios". "Sin embargo -objetó-, debido a las incertidumbres normativas provocadas por la ley de mercados digitales, no creemos que podamos desplegar tres de estas prestaciones -iPhone Mirroring, las mejoras para compartir pantalla con SharePlay y Apple Intelligence- para nuestros usuarios de la UE este año".

La causa que alega Apple para dejar a sus clientes de la UE sin inteligencia artificial o la función mirroring, que reproduce el iPhone en la pantalla del Mac, es de seguridad: "Nos preocupa que los requisitos de interoperabilidad de la DMA puedan obligarnos a comprometer la integridad de nuestros productos de forma que se ponga en riesgo la privacidad de los usuarios y la seguridad de los datos".

La compañía se comprometió a "colaborar con la Comisión Europea para tratar de encontrar una solución" que le permita ofrecer esas prestaciones "sin poner en riesgo su seguridad". •

## La Audiencia de Valencia ordena reabrir la causa del incendio de Campanar

SALVADOR ENGUIX

Valencia

La Audiencia Provincial de Valencia ha acordado la reapertura de la investigación por el incendio registrado en el edificio residencial del barrio de Campanar el pasado 22 de febrero, en el que murieron diez personas y que provocó cuantiosos daños, a fin de que se practiquen todas las diligencias necesarias para "determinar y aclarar todas las circunstancias que rodearon el siniestro". La sala, según un comunicado del TSJCV, estima

así el recurso interpuesto por los familiares de cuatro miembros de una misma familia fallecidos contra el sobreseimiento provisional del caso decretado en marzo pasado por el juzgado de instrucción 9 de Valencia, recurso al que se adhirieron total o parcialmente la Fiscalía y otras partes como la asociación de Damnificados por el Incendio de Campanar (Ardic) o la comunidad de propietarios del edificio.

En cuanto a la práctica de las diligencias solicitadas por los recurrentes, los magistrados señalan que debe ser el órgano instructor el que se pronuncie y admita todas aquellas que considere pertinentes para la investigación. En su resolución, la audiencia explica que las actuaciones "precisan de una mayor investigación" en torno al

origen y las causas del fuego. Difiere por tanto del criterio del juez instructor y concluye que "no resulta asumible" que se cierre una investigación sin que se practiquen las diligencias necesarias para "determinar y aclarar todas las circunstancias que rodearon el siniestro, y si hubo alguna omisión o acción por parte de personas que por infringir normas de cuidado hubieran podido evitar el siniestro, o contribuir a la causación de siniestro previsible".

La audiencia considera que el

auto de sobreseimiento, aunque cumple con la necesidad de motivación, se dictó "en base a un simple oficio" de la Brigada Pro-vincial de la Policía Científica de Valencia donde se descartaba la etiología criminal de los hechos.

Ese oficio, señala el tribunal de apelación, "no tiene la consideración de un informe" y solo traslada al órgano instructor, en un momento incipiente de la investigación, una "primera y aventurada impresión" de la etiología delictiva del siniestro, "sin profundizar con un examen riguroso del origen y causa del siniestro". Los magistrados re-

#### El Alto Tribunal señala que el instructor no ha agotado todas las vías para esclarecer el suceso

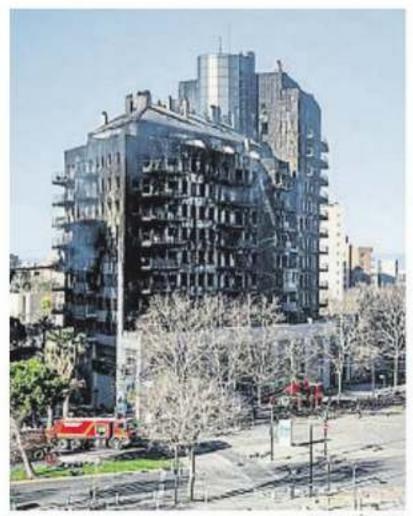

El edificio calcinado

cuerdan que el juzgado de instrucción no ha agotado todas las vías de investigación respecto al propio edificio, tales como si este "contaba con las oportunas licencias, si los materiales empleados para su construcción contribuyeron a la propagación del fuego, cumpliendo o no la normativa exigida en ese momento". Del mismo modo, el auto alude a otros datos que requieren investigar, como los administradores de la empresa constructora o el mantenimiento del inmueble.

#### Dar un beso sin permiso es agresión sexual

TRIBUNALES Según el Tribunal Supremo, dar un beso sin consentimiento expreso supone un delito de agresión sexual al ser una "intromisión en la libertad sexual" para "obtener una satisfacción sexual". La Sala confirma la condena de un año y nueve meses a un policía que besó a una detenida sin su permiso en unos calabozos en Sevilla. / C. Guindal

#### Conflicto entre un festival y unas gacelas en Almería

MEDIO AMBIENTE El Pacma y el PSOE de Almería exigen responsabilidades a la alcaldesa, del PP, por "provocar la muerte de cuatro gacelas protegidas y un arruí" de la Finca La Hoya al no cambiar de ubicación los conciertos celebrados del 19 al 22 de junio. El CSIC había advertido del riesgo y pidió que se buscara otro sitio para el festival. / Redacción

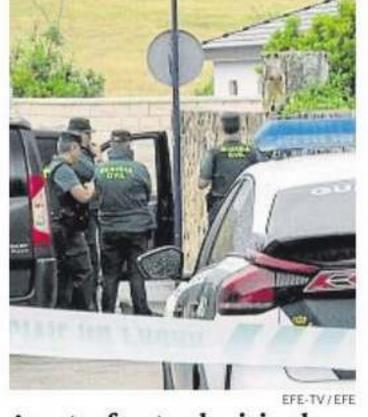

Agentes frente a la vivienda

#### Hallada la cabeza de la víctima de un crimen machista

VIOLENCIA MACHISTA La Guardia Civil informó ayer del hallazgo de una cabeza humana metida en una bolsa y escondida en unos matorrales en Soto del Real, en las inmediaciones de la zona en la que se buscaba la de la mujer de 65 años asesinada la semana pasada por su pareja, un policía jubilado de 53 años que se suicidó tras el crimen. / Efe

#### Actividades para 30.000 niños de la Fundación La Caixa

SOLIDARIDAD La Fundación La Caixa dedicará este verano más de 9 millones a actividades de ocio educativo de 30.000 menores en situación de vulnerabilidad o pobreza en España, a través de unas 300 entidades sociales. Campamentos, colonias urbanas y actividades en centros abiertos integran este programa impulsado desde CaixaProinfancia. / Efe

28 LA VANGUARDIA MIÉRCOLES, 26 JUNIO 2024

## In Memoriam

Recepción de esquelas

anuncios@godostrategies.com | 681 06 08 41

Por teléfono

902 17 85 85

A través de la web



www.lavanguardia.com

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas



## Antonia Carreres Lirón

#### "Toni"

Falleció cristianamente el 25 de junio del 2024, a los 63 años. Su queridísimo esposo, Juan Rius Guillamón; sus padres, Pepe Carreres y Montse Lirón; su hermano, Fede (†); sus primos, Anna, Carmen, Imma, Anna, Montse, Mari Carmen; sus sobrinos, Cristina y David, su cuñada, Teresa; su tia, Conxita, y demás familia y amigos les agradecen la tengan presente en sus oraciones. El velatorio tendrá lugar hoy, día 26, a partir de las 16.30 horas, en el Tanatori Sant Gervasi. La ceremonia se celebrará mañana, día 27, a las 15 horas, en el mismo tanatorio.

#### Fritz Schönhöfer i Giralt

(1934-2024)

Ens ha deixat el dia 24 de juny del 2024. La seva esposa, Maria; els seus fills, gendre, nores, nets i besnets, ho comuniquen a tots els seus amics i coneguts. L'acte de comiat tindrà lloc avui dimecres, a les 13.30 hores, al Tanatori Sant Gervasi.

#### Ana Maria Briongos Guadayol

Física, viatgera i escriptora

Ha mort envoltada de la seva família. La cerimònia tindrà lloc demà, dia 27 de juny, a les 13.10 hores, al Tanatori Sancho de Ávila.

#### **JAUME GUÀRDIA SOL**

Ha mort cristianament a Barcelona, el dia 24 de juny del 2024, a l'edat de 84 anys. (A.C.S.) La seva esposa, Catalina Riera; les seves filles, Anna, Mireia i Gemma; la seva germana, Anna Maria; la seva neboda, Anna; i família tota, ho fan saber a llurs amics i coneguts, i preguen de voler-lo tenir present en el seu record. La cerimònia tindrà lloc demà, dia 27 de juny, a les 10.30 hores, al Tanatori Les Corts.

#### ANIVERSARIOS

Primer aniversari

#### **ENRIC BUFILL I SOLER**

Estimat, avui fa un any vas emprendre el viatge més llarg..., però no ens vas deixar, segueixes amb nosaltres...
I nosaltres amb tu, sempre...

# Como espacio, es un MODERNO TANATORIO

Como experiencia, es un

## REMANSO DE PAZ





#### **ELIGE EL TANATORIO LES CORTS**

Cercanía, silencio, aire libre, amplitud, tecnología. Para hacer mucho más fáciles esos momentos difíciles.

900 231 132 (24h) | memora.es

Serveis Funeraris de Barcelona

#### www.lavanguardia.com

#### Hoy hace un año

mémora

Serveis Funeraris d

María Asunción Bisbal Bautista
Maria Orozco Martínez
Francisco Mario Carboneras Soria
Benet Soldevila Bosch
Nelson Garzón Silva
Inmaculada Agustí Roig
Dionisia Pedrero Pedrero
Marie Noel Hars De Monts De Savasse
Maria Rodriguez Hermida

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

Roberto Álvarez Álvarez

Jose Oriol Trias Jover
Teresa Campanales Torner
Manuel Arráez Estévez
Mercedes Baste Boronat
Ricardo Domenech Perales
Carme Cubells Peculla
Isabel América García Suárez
Maria Lourdes Teixidó Balart
Montserrat Escouffier Boladeras
Juana Mosegui Montagut

## RECEPCIÓN DE ESQUELAS

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas

Por teléfono

902 17 85 85

681 06 08 41

anuncios@godostrategies.com

LAVANGUARDIA

A través de la web



www.lavanguardia.com

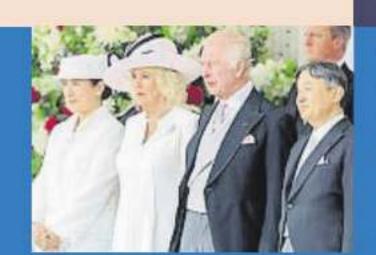

GENTE

Los reyes Carlos y Camila, anfitriones de los emperadores de Japón

## Las playas metropolitanas inician el verano en una situación crítica

El AMB advierte de un 20% de regresión generalizada y grave en el litoral



La playa de Les Roques de Montgat, reducida a la mínima expresión tras los temporales de invierno

FEDE CEDÓ Montgat

"El activo social y económico que son las playas está en riesgo" advierte Ramon Torra, gerente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Una alerta que surge desde los municipios del litoral y que en esta ocasión reitera el ente metropolitano, que certifica la regresión de la capacidad de las zonas de baño. Entre julio del 2023 y abril del 2024, la costa metropolitana ha perdido 242.013,81 metros cuadrados. El mar ha engullido el 15,22% de las playas, más de 24.000 m² de arena al mes.

El litoral metropolitano, de 41 kilómetros de longitud, dispone de 42 playas ubicadas en la zona más densamente poblada de Catalunya, en la que coexisten infraestructuras portuarias como

los puertos de El Masnou o el de Barcelona, que según AMB son "factores claves en la regresión de las playas", sometidas a una situación de vulnerabilidad máxima.

Los temporales de invierno, y especialmente los que impacta-

ron en el litoral durante la pasada Semana Santa, han provocado una regresión generalizada y grave de arena en casi todas las playas metropo-

77,3% es la pérdida de superficie de la playa de Les Barques de Montgat, la más afectada por la regresión del litoral

litanas. Con respecto al pasado verano la costa ha mermado en un 20% de superficie, lo que supone la pérdida de hasta 50 metros de anchura y una importante disminución del volumen de arena.

En otoño y primavera se produ-

jeron temporales con intensos oleajes, todos de componente sur y suroeste, con olas que superaron los 4,5 metros de altura. Borrascas como la dana de primeros de septiembre del 2023, Ciarán en noviembre o Nelson en marzo del 2024 han causado un impacto reiterado y persistente que ha afectado a las playas del área metropolitana, moviendo la arena a zonas poco habituales o haciéndola desaparecer de la costa y provocando desniveles en la morfología de las playas.

El cambio de dinámica de los temporales afecta más a las playas del litoral norte de Catalunya puesto que la orientación de estas, así como de las infraestructuras construidas en esta zona (espigones), está adaptada a las corrientes marítimas y al oleaje de componente noreste o de Levante, de forma que el "giro" hacia los recurrentes temporales de garbí inciden a la hora de provocar daños a unas playas ya de por sí vulnera-

Desde el AMB se ha estudiado la evolución y el comportamiento de los temporales, que han destacado por desencadenarse fuera de la época habitual, como en otoño o primavera. También han coexistido o alternado estos incidentes meteorológicos con días extremadamente cálidos y vientos significativos. Importante es el efecto de cambio climático que impone más temporales de garbí, que no de levante, como era más habitual hasta hace poco en la costa catalana. A esta incidencia se suma la reducción de la aportación de sedimentos que llevaban las corrientes de noreste y sureste.

Especialmente preocupante es la situación del litoral del Barce-

lonès Nord, entre Badalona y Montgat (Maresme), que como consecuencia de los temporales el mar ha engullido el 36,6% de sus playas. En total se han perdido 77.774,23 m², lo que en puntos como el litoral sur del Maresme provoca la total desaparición de las funciones derivadas del servicio público de playas.

"Solo nos queda esperar que un temporal de Levante devuelva la arena" lamentaba Andy Absil, alcalde de Montgat, incapaz de cuantificar la pérdida de ingresos municipales que supone eliminar los servicios que este año no se podrán instalar en las playas del municipio. Un ejemplo es el ingreso habitual de 55.000 euros por temporada que el Ayuntamiento percibía de los cinco chiringuitos ubicados en su demar-

Continúa en la página siguiente

## Montgat, sin el 74% de las playas, no recibe ayudas de emergencia

Viene de la página anterior

cación. Este año no tendrá ninguno.

Montgat ha sido uno de los municipios agraviados por el cambio de estrategia impuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, que da carpetazo al proyecto avalado por los ayuntamientos para regenerar las playas con espigones y otros elementos de consolidación. A partir de ahora, se pasará a valorar las actuaciones en función de lo que los técnicos ministeriales declaren como emergencia. En este caso la falta de arena no se considera una emergencia y, en cambio, la alineación de la costa en Badalona para evitar el desnivel que provocó el temporal sí recibe esa calificación.

El Área Metropolitana de Barcelona reclama un cambio de planificación del ministerio para que "genere proyectos de infraestructuras que preserven los espacios de la costa", apunta Ramon Torra. En este sentido, El Prat de Llobregat es un claro ejemplo del impacto de las nuevas infraestructuras Barcelona" en la franja litoral. En el delta del Llobregat se han perdido 139.910,8 metros cuadrados de playa, una reducción de un 12,14% con respecto al año pasado. En la costa de Barcelona, la regresión ha sido de 24,328,70 m², lo que supone la pérdida del

#### El Ayuntamiento de Montgat dejará de ingresar 55.000 euros al no poder instalarse chiringuitos en la playa

10,82% de su superficie costera.

Por municipios, aparte de Montgat, que ha perdido el 77,3% de la playa de Les Barques, el 62,9% de Can Tano y el 54,9 en la de Les Roques, destaca la grave situación de Badalona con sus nueve playas en regresión y un total del 40,6% de la superficie de costa desaparecida, o lo que es lo mis-mo, una reducción de 47.081,9 m² de playa.

Toda la costa badalonesa ha resultado dañada por los tempora-



"como la ampliación del Port de La playa de Can Camins, en el Prat de Llobregat, ha perdido el 42,3% de su capacidad



En Badalona, la regresión de las playas pone en peligro los establecimientos de restauración

les, y se aprecia el riesgo que planea sobre las instalaciones y chiringuitos, que se han visto obligados a reforzar sus cimientos con sacos de fibrocemento a modo de diques.

En el municipio vecino de Sant Adrià de Besòs, si bien el problema de la regresión de la playa solo ha tenido un impacto del 16,85%, destaca el cierre de la playa del Litoral por cuarta temporada consecutiva, afectada por las labores de descontaminación. Precisamente, el Ayuntamiento de Sant Adrià informó de que la persistencia de los temporales ha hecho aflorar nuevos contaminantes de las antiguas industrias que el siglo pasado poblaban esta zona del litoral. El Ministerio de Transición Ecológica lleva invertidos más de

#### La playa del Litoral de Sant Adrià seguirá cerrada por el proceso de descontaminación del ministerio

dos millones de euros en este punto.

En Barcelona, las diez playas han aguantado los embates del cambio climático gracias a las estructuras de protección. Sin embargo, la playa de Sant Sebastià ha perdido el 20,26% de su capacidad, es decir 9.140 m² de superficie. En total, la costa de Barcelona se ha visto reducida en 24.328,7 metros cuadrados.

En el delta del Llobregat, destaca la pérdida de arena de El Prat de Llobregat, donde la playa de Can Camins ha menguado un 42,3%, mientras que en total las cuatro playas del municipio han perdido 59.610,78 m2.

En Viladecans, la playa más afectada ha sido la de La Murtra, con una disminución del 27,41% de su capacidad. En las cuatro zonas de baño de este municipio del Baix Llobregat han desaparecido 21.742 metros de arena.

Idéntica situación se localiza en Gavà y Castelldefels, zonas donde el impacto de los temporales ha tenido menos afectación en la pérdida de espacio costero. En Castelldefels, las tres playas han registrado una pérdida de 38.670 metros cuadrados, lo que supone una reducción del 7,60% del total. En Gavà, la playa de L'Estany ha sido la más afectada, con una disminución del 15,6% de capacidad, mientras que el total de arena perdida en la localidad supera los 38.670 metros cuadrados.

## La arena acumulada en las bocanas de los puertos regresa al mermado litoral de Sitges

**RAMON FRANCÀS** Sitges

Tras cinco años de inacción por la negativa de los gobiernos municipales a aportar arena procedente del dragado de las bocanas de los puertos, las mermadas playas de Sitges vuelven a recibir uno de sus bienes más preciados. Los temporales han acabado forzando una

solución de emergencia de la De- Port d'Aiguadolç, y depositará la marcació de Costes de Catalunya que ha acatado el gobierno local que preside Aurora Carbonell (ERC). La primera draga trabaja desde ayer en el Port Garraf. La arena de esta bocana se vierte en la playa de Les Casetes de Garraf.

Esta misma draga, la Josefa Pérez, trabajará desde finales de junio y hasta principios de julio en el arena en la playa de Sant Sebastià. Otra draga, la Alaska, está previsto que empiece a trabajar a principios de julio en Port Ginesta. Verterá la arena en la playa de Viladecans. La misma embarcación dragará a mediados de julio la bocana del puerto de Vallcarca para verter la arena en las playas de Sant Cristòfol de Vilanova i la Geltrú y Llarga de Cubelles.

La alcaldesa afirma que insistió ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que las actuaciones se iniciaran tras la época de temporales y antes de la temporada turística alta. Carbonell, pues, considera que ahora es "el momento más idóneo" para realizar el dragado y el vertido de la arena en las playas más diezmadas. La jefe de la oposición municipal, Mònica Gallardo (Junts), afirma que las dragas llegan tarde. Recuerda que es "una actuación impuesta y no planificada del gobierno munici-

pal". Y también añade que "a estas alturas supondrá molestias para los usuarios de las playas". El presidente ejecutivo de Port de Sitges de Aiguadolç y también presidente de Ports de Catalunya-Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, Albert Bertran, afirma que las actuaciones llegan "algo tarde". Opina que las decisiones municipales deberían haberse tomado "más rápidamente".

El presidente del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Oskar Stöber, reitera que la regeneración de los arenales debería haberse hecho de manera continuada.



Dos peatones cruzan la Via Laietana, avenida que encara la recta final de las obras

MIQUEL GONZÁLEZ / SHOOTING

## La justicia también tumba la reforma de la Via Laietana

Revocado el acuerdo que aprobó la remodelación de la avenida

TONI MUÑOZ RAMON SUÑÉ

Barcelona

La justicia tumba también la reforma en marcha de la Via Laietana. El juzgado de lo contencioso administrativo 14 de Barcelona ha revocado el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona de febrero de 2022 que aprobaba la reurbanización de la avenida al considerar que era incompetente para hacerlo "y no ser conforme a derecho". Así consta en la sentencia a la que ha tenido acceso *La Vanguardia*.

El juez da la razón a la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos que había presentado una demanda en contra del Ayuntamiento de Barcelona al considerar que la tramitación del proyecto urbanístico no siguió "el procedimiento legalmente previsto".

Las consecuencias de esta resolución judicial pueden ser similares a las que ya tuvieron las sentencias que hasta en tres ocasiones anularon el proyecto de reurbanización de la calle Consell de Cent, que ha obligado al Ayuntamiento a abrir un periodo de negociación con las entidades que impugnaron el proyecto.

La actual sentencia se refiere la primera fase de las obras del tramo que va desde la plaza Urquinaona hasta las calles Joaquim Pou y Jonqueres. Subraya el juez que la reurbanización

#### El juez reprocha que la aprobación "no era conforme a derecho" y debía haberse tramitado como un cambio del PGM

de la Via Laietana debía haberse tramitado mediante a una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) y no a través de una acuerdo de la comisión de urbanismo del Ayuntamiento, una circunstancia ya apuntada en la sentencia contra el eje verde de Consell de Cent.

"De la prueba practicada y de las alegaciones realizadas por las partes, debe llegarse a conclusión de que la Via Laietana debe calificarse como arteria urbana de interés metropolitano de la red viaria básica", sostiene el juez y descarta que sea una vía "estrictamente local o de barrio". Por ello, considera que debía haberse tramitado mediante una modificación el PGM. El magistrado reprocha que la fórmula empleada por el Ayuntamiento de Barcelona "encubre una modificación de las determinaciones esenciales que el PGM atribuye a la Vía Laietana sin seguir el procedimiento legalmente previsto".

El anteproyecto para la remodelación de Via Laietana fue aprobado por la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento que era un "órgano manifiestamente incompetente", según recrimina el juez, cuando debía haber sido abordado en la subcomisión de Urbanismo de Barcelona, que es órgano administrativo de la Generalitat de Catalunya.

La resolución judicial recuerda que el proyecto de las supermanzanas, impulsado por al anterior gobierno municipal encabezado por Ada Colau, "se desarrolla fraccionadamente mediante proyectos de obra ordinaria tratando de eludir al procedimiento de modificación puntual del PGM, que obligaría al Ayuntamiento a tener que consensuarlo con la Generalitat y con el tejido social".

El Ayuntamiento defendió que tenía competencias para aprobar el proyecto con el objetivo de "mejorar las condiciones de "la movilidad, transversalidad, pavimentación, adecuación de las aceras, vegetación y mejora y adecuación de diversos servicios preexistentes en el tramo indicado".•

## Serengueti

#### Arturo San Agustín



ste año he sido plenamente consciente de que el turismo masivo y desorejado, esa gran migración anual, ha convertido a Barcelona en algo bastante parecido al africano Serengueti. Quizá es porque las grandes manadas de mamíferos humanos, que antes solo arrollaban a los ciudadanos del Gótic, también han hecho ya definitivamente suyo el paseo de Gràcia. Y la Rambla de Catalunya y la calle València. En Barcelona ya es, pues, imposible intentar cruzar la calle cuando las manadas humanas avanzan decididas hacia su destino.

Observando a esas manadas humanas que nos invaden creo que los más parecidos a los ñus son los disciplinados turistas asiáticos y estadounidenses. Aunque debido a los malos hábitos alimentarios bastantes de esos yanquis recuerdan a los hipopótamos, pero estos animales, aparentemente pacíficos y casi siempre sumergidos en los ríos, no participan en la gran migración anual. Los estudiantes, en fase colegial, muchos de ellos franceses, se comportan como algunas gacelas. O como determinados turistas italianos que, aun siendo molestos, son más soportables que una manada de alemanes borrachos a quienes asocio con los búfalos. Los ingleses, cuando no se disfrazan de novia, cuando no celebran eso que llaman despedidas de soltero o soltera, me recuerdan, tal vez por su querencia por los uniformes, a las cebras, siempre proclives a la coz imprevista. En los turistas nórdicos y rubios, que suelen viajar en pequeños grupos familiares, creo ver siempre a las jirafas, animales de apariencia altiva, pero de comportamiento discreto que, por cierto, no participan en la gran migración.

#### En Barcelona es imposible cruzar la calle cuando las manadas humanas avanzan decididas hacia su destino

Tampoco forman parte de la gran migración anual los depredadores humanos, pero sí aprovechan la misma para robar relojes caros, teléfonos y bolsos de mujer. Ocurre que, físicamente, los depredadores humanos no tienen el empaque de los leones o guepardos. A mí me recuerdan a los cocodrilos que acechan desde el río. Hace unos días, una pareja de turistas se sentó en un banco de la Diagonal y se dispuso a comer el bocadillo que habían comprado minutos antes. Pero, de repente, apareció uno de esos depredadores, de apariencia magrebí, y literalmente le arrebató de un zarpazo el bocadillo que el hombre se estaba llevando a la boca. Las víctimas permanecieron unos segundos sin reaccionar. O sea que en aquel descuidero de piernas ágiles y manos rápidas vi a una hiena. Y me pareció que era una novedad en nuestro actual Serengueti.

Creo que el pequeño suricata no habita en las praderas del Serengueti, pero es el animal africano que más me recuerda al sufrido barcelonés actual. Se le conoce como el Centinela. Fuera de su madriguera, el suricata se alimenta y levanta continuamente la cabeza para comprobar si se acerca algún depredador. Lo suyo es, pues, una desazón permanente. Mientras los suyos comen y comprueban que no se aproxima un enemigo, uno de los suricatas, sentado sobre sus patas traseras, muy erguido, otea el horizonte desde un montículo. Su misión es vigilar. Es el Centinela.

#### Un año para terminar las obras

■ En el caso de la calle Consell de Cent la sentencia que tumbó la reforma de este eje verde del Eixample llegó cuando ya se habían ejecutado todas las obras. En el de la Via Laietana se conoce cuando los trabajos están ya muy avanzados pero todavía quedan muchos meses para su finalización. El calendario del Ayuntamiento de Barcelona para la transformación urbanística de la vía que conec-

el final de las obras para dentro de un año, en el verano del 2025. La primera fase de las obras se inició en marzo del 2022, entre las plazas Urquinaona y Antonio Maura, y se prolongó hasta septiembre del año pasado. Fue entonces cuando arrancó la segunda fase, desde Antonio Maura hasta Correos, con una duración prevista en principio en 21 meses

# Refuerzo policial por el velatorio y el entierro de las dos víctimas de Girona

Los Mossos desplazan a la Font de la Pólvora al GEI y a la brigada móvil



Compañeras de la víctima portan un retrato de la mujer en el minuto de silencio convocado ayer en Girona

DAVID BORRAT / EFE

#### **MAYKA NAVARRO** SÍLVIA OLLER

Girona

Dispositivo policial de máximos en los barrios de la Font de la Pólvora y Vila-Roja de Girona, escenarios la noche de Sant Joan del asesinato de dos personas y la reacción airada de los familiares de las víctimas, que siguen buscando y localizando bienes de los sospechosos para saquearlos. La jueza que investiga los crímenes autorizará hoy la entrega de los cuerpos a sus allegados para velarlos antes del entierro. Los responsables de la región policial de Girona han diseñado un dispositivo que cuenta ya desde ayer con la presencia del grup especial de intervención (GEI) y varios equipos de la brigada móvil para garantizar la seguridad.

A medida que pasan los días, crece la crispación entre los allegados de las dos personas que fueron tiroteadas por un individuo con multitud de antecedentes y que huyó del barrio con sus familiares. Los investigadores sospechan que el hombre no ha podido llegar muy lejos, ni cruzar la frontera ni acercarse hasta Granada, donde tiene familia. En la huida le acompaña su mujer con varios hijos pequeños y el padre de ella.

A las puertas del hospital Josep Trueta de Girona casi un centenar de familiares siguen concentrados esperando la evolución de los dos hermanos hospitalizados y que resultaron heridos de bala en el ataque. El menor, de 11 años, evoluciona favorablemente, mientras que la joven de 20 empeoró el lunes y tuvo que volver a ser operada.

Otros miembros de la familia siguen buscando propiedades de los fugados. El lunes localizaron una masía en Sant Miquel de Cladells donde había una plantación de marihuana. Y ayer por la tarde quemaron un coche estacionado en un aparcamiento del

municipio de Mont-ras y que estaba a nombre del presunto ase-

En Girona, el Ayuntamiento convocó ayer un minuto de silencio al que acudieron compañeros de trabajo de la mujer asesinada. De 44 años, trabajaba

#### El joven degollado ayudó a su hermana

■ El joven colombiano de 26 años apuñalado mortalmente el lunes en el barrio barcelonés de la Barceloneta trató de evitar previamente que el presunto autor del homicidio robara a su hermana, según las investigaciones de los Mossos d'Esquadra a las que ha tenido acceso Efe. La vícti-

ma percibió que su hermana estaba a punto de sufrir un robo y cuando se acercó para ayudarla el agresor degolló al colombiano, que murió en el acto. Una pareja de la Guardia Urbana detuvo a pocos metros al presunto autor, que aún estaba manchado de sangre de la víctima.

desde hacía 18 como auxiliar de cocina en el centro municipal de acogida de personas sin techo La

La otra víctima mortal, de 48 años, había trabajado siempre de albañil. Dos miembros de una misma familia, conocida como los Tomates, muy respetada y querida en la Font de la Pólvora. Una familia desvinculada del tráfico de drogas pero que sufrió las consecuencias de la reacción violenta de un individuo que guardaba un fusil de asalto en su casa y que disparó la madrugada de la verbena contra todo lo que tenía delante. Un arma de guerra que seguro tenía para protección de las plantaciones de marihuana que tenía.

El alcalde Lluc Salellas explicó que se han puesto a trabajar para garantizar los "derechos, seguridad y acompañamiento" a los familiares de las víctimas.

#### Las compañeras de la cocinera asesinada participan en un emotivo minuto de silencio en su memoria

El Ayuntamiento ha empezado a poner las bases de un futuro plan integral para el barrio, uno de los más castigados por la pobreza y la precariedad social de la ciudad. Un plan que debe contemplar acciones en materias de educación, formación, ocupación, vivienda o urbanismo. Este jueves se celebrará una junta local de seguridad extraordinaria, a la que asistirá el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, así como los responsables de todas las fuerzas policiales.

Uno de los temas a tratar será el tráfico de armas y la implicación de las distintas administraciones para acabar con esta problemática. "Este es un tema que supera la ciudad y necesitamos actuaciones concretas", advirtió el alcalde.

A la junta local de seguridad acudirá también el director de la policía catalana, Pere Ferrer, que ayer, en los micrófonos de RAC1, confirmó que la violencia ha subido y que "estamos a las puertas de un verano complicado". Ferrer admitió que "no es normal que el presunto asesino tuviera un kalashnikov en casa" y lo asoció al "comercio de la droga". Aún así, aseguró que en Catalunya "estamos muy lejos de convertirnos en Marsella"..

### Un tramo de la ronda de Dalt pierde dos carriles en el inicio de obras de cobertura

**REDACCIÓN** Barcelona

El inicio esta semana de una nueva fase de las obras de cobertura de la ronda de Dalt hará que un tramo de esta vía a su paso por el distrito de Horta-Guinardó pierda dos carriles. Hasta el próximo 5 de septiembre se reducirá un carril por sentido para facilitar la

que soportará la estructura.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado que esta próxima noche iniciará las obras que han de cubrir el tramo de la ronda de Dalt comprendido entre la avenida Vallcarca y el instituto Vall d'Hebron. Desde esta noche y hasta el 5 de septiembre se cortará el carril izquierdo de circulación

construcción del muro central en sentido Besòs entre las salidas 5 y 6. La noche siguiente se hará lo mismo con el carril izquierdo en sentido Llobregat. Así, provisionalmente, habrá solo dos carriles en este tramo, de unos 650 metros, entre las calles Granja Vella y Anna Piferrer.

Está previsto que el conjunto de las obras de cobertura acabe en mayo del 2027. Requerirán una

inversión de unos 18 millones de euros, a los que habrá que sumar el coste de las instalaciones y acabados del túnel, que se están definiendo en un proyecto propio y que tendrán una inversión de unos 13 millones. Una vez esté finalizada la cobertura habrá que aprobar las obras de urbanización del nuevo espacio generado. Las características de la zona de paseo y las actividades serán objeto de un proyecto posterior que se concretará en el marco del pacto por la ronda de Dalt y que se ejecutará una vez finalizadas las obras de cobertura. Se estima que el coste

total de todas las obras de cobertura y urbanización del tramo será de unos 41 millones de euros, de los cuales unos 31 millones se ejecutarán en este mandato.

Hace ya más de 30 años desde que se construyeron las rondas, que enlazan y conectan diversos barrios pero también los separan y generan ruido y contaminación. Por eso, la ronda de Dalt se cubrió a su paso por barrios como Canyelles, el Bon Pastor y Baró de Viver. El objetivo ahora es continuar en los barrios de Montbau, Vall d'Hebron, Sant Genís y la Teixonera.

## De la llama olímpica a la Copa del América

EL MIRADOR

SÍLVIA OLLER L'Escala



Todos quieren una foto con el flamante trofeo de la Copa del América, el aguamanil de plata de 14 kilos que ayer empezó en l'Escala una gira que le llevará a recorrer otros seis puertos catalanes con el fin de hacer pedagogía y atraer visitantes a una competición internacional que a partir del 22 de agosto arrancará en Barcelona. "Impresiona mucho verla", aseguraba ayer tras inmortalizar el momento junto a la copa Dolors Juvinyà, profesora de la Universitat de Girona. Le acompañaban otras tres colegas norteamericanas, de Houston, que descubrían como ella todos los pormenores de una competición que los más duchos en la materia no dudan en calificar la F-1 del mar.

Con bastante tiempo de antelación llegaron a la cita tres amigos de Girona, La Bisbal y Palafrugell que no quisieron perderse la oportunidad de hacerse una foto con el trofeo en un acto que fue también una clase magistral. "Personas como yo, que no la conocía, hoy he aprendido muchísimo", reconocía el alcalde de l'Escala, Josep Bofill. Una clase a la vez práctica, con un recorrido inmersivo por la historia de la regata y que daba la posibilidad de emular a los mejores regatistas a los mandos de un simulador.

El trofeo, antes de recalar en el Club Nàutic, había recorrido otros puntos de interés del municipio: el yacimiento grecorromano de Empúries; el núcleo antiguo y Montgó. En esta localidad costera, el presidente del Club Nàutic,



El flamante trofeo recaló ayer en l'Escala, arranque de la gira por seis puertos catalanes

Narcís Carreras, establecía un paralelismo entre el arranque de la gira de la Copa del América con la llegada de la llama olímpica a Empúries en 1992. No es para menos: las cifras que generará este evento deportivo, que tal como recordó la organización se podrá seguir por tierra, mar y a través de los medios de comunicación de forma gratuita, son mareantes: una audiencia cercana a los 1.200 millones de espectadores, un impacto económico de 1.115 millones y 2,5 millones de turistas que estarán en Barcelona entre los meses de agosto y octubre. ¿A ver, quién va a venir a Barcelona?" interpelaba a los asistentes el alma mater de la compe-



PERE DURAN / NORD MED

Grant Dalton, en el centro, con miembros de la asociación Mifas

tición, Grant Dalton. Muchas manos alzadas.

Entre los que no se perderán estacita deportiva mundial estaba el francés Orland Garriga, que veranea en L'Escala desde hace años. "Es el súmmum, el mar, el viento, la tecnología y los participantes", reconocía. Dalton, que elogió las instalaciones del Club Nàutic l'Escala, pidió a la Generalitat "ayuda para integrar a las mujeres y a los jóvenes en el futuro de la vela". Una petición que podría ser extrapolable a la de otros muchos

#### Grant Dalton pide "ayuda" a la Generalitat para atraer a más jóvenes y mujeres a la vela

clubes náuticos que necesitan el empuje de las administraciones para continuar creciendo.

Al acto, que se celebró bajo un sol de justicia, asistieron la triple campeona del mundo en la clase Optimist, Maria Perelló, y la olímpica en Tokio en clase Láser Cristina Pujol. Ambas entrenan a niños y niñas para que puedan alcanzar sus sueños. generación que, recuerda Pujol, tiene ahora el camino más llano que cuando empezó con solo 6 años. Ésta será la primera vez que habrá una competición femenina en los 173 años de historia del trofeo. "Es un aliciente y motivación más, ellas tienen ahora un sueño a perseguir que yo no tuve", reconoce. Abril, de 11 años, y Alèxia, de 10, y otras muchas niñas que estos días participan en un clínic de Optimist le recogen el guante.

## Luz verde al plan de inversiones más ambicioso del Àrea Metropolitana

JOSE POLO

Barcelona

El consejo metropolitano, máximo órgano de gobierno del Area Metropolitana de Barcelona (AMB), aprobó ayer el plan de inversiones para el período 2024-2028. La cifra total de inversión planificada es de 423 millones de euros, lo que representa un aumento del 25% respecto a la planificación del mandato anterior, que se encuentra en un grado de ejecución de entre el 70% y el 80%, concretó en rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón.

"Es el plan de inversiones más ambicioso y más cuantioso de la historia del AMB", destacó su presidente, Jaume Collboni. El también alcalde de Barcelona aseguró que los principales objetivos son la "cohesión territorial y combatir las desigualdades sociales".

Collboni también remarcó el "alto nivel de consenso" del plan



La rambleta de Sant Adrià, uno de los proyectos del anterior plan

de inversiones. El PSC, Junts, ERC y los comunes comparten gobierno en el AMB. Se constituyó después de las elecciones locales del año pasado. "El AMB es una garantía de estabilidad en un contexto de inestabilidad. Podemos garantizar que este plan se ejecutará", dijo el socialista. El programa consiguió la luz verde también con el apoyo de los partidos políticos de la oposición a excepción de Vox.

Con todo, el programa de actuaciones de cohesión territorial, que incluye proyectos como la transformación de los centros urbanos, la recuperación del patrimonio histórico o la creación de equipamientos, entre otros ámbitos, contará con 150 millones de euros.

Un total de 181 millones de euros, la parte del pastel más elevada, serán para el programa de mejora urbana y social, que incluye políticas medioambientales, actuaciones en el espacio público, movilidad sostenible y el fomento de la actividad económica. Además, el programa de asistencia técnica para contratar a profesionales externos al AMB y ejecutar el plan contará con 20 millones. Por último, el de mejora del paisaje natural y urbano tendrá 27 millones. Con este tipo de recursos se han llevado a cabo durante los últimos años actuaciones como por ejemplo la recuperación de la Unió de Cooperadors de Gavà, la Ciba de Santa Coloma de Gramenet o la rambleta de Sant Adrià de Besòs, entre muchos otros.

Los proyectos concretos para este mandato no están decididos y se idearán en colaboración con los ayuntamientos. Aunque retos como la vivienda y la movilidad pueden formar parte de algunos, Balmón relató que estos dos ámbitos contarán con programas específicos que serán "ambiciosos".

Sí que cuenta con asignación el plan metropolitano de apoyo a las políticas sociales municipales, con 30 millones de euros; y la segunda edición del plan de barrios metropolitano, que tendrá 15 millones, cinco más que el anterior.

Esta planificación afecta a 35 municipios, todos los que forman parte del AMB excepto Barcelona. Son tres los criterios que dirimen la cantidad de recursos asig-

#### Prevé gastar 423 millones hasta el 2029, la cifra más elevada de su historia

nados a cada localidad, explicó el gerente el AMB, Ramon Torra: el nivel de población, una cantidad fija de mínimos para que las localidades más pequeñas puedan ejecutar proyectos completos e indicadores socioeconómicos, como la renta o el paro. Así, l'Hospitalet de Llobregat, con 47,1 millones de euros; Badalona, con 36; y Sant Cugat del Vallès, con 31, serán las ciudades que más inversiones metropolitanas recibirán.

#### De su hija Andrea Pepe Navarro ha sido abuelo por primera vez

Pepe Navarro ha sido abuelo por primera vez. Su hija mayor Andrea ha dado a luz un niño en Estados Unidos, donde vive con su marido Luis Martín. El periodista todavía no ha viajado para conocer a su nieto, pero sí lo ha hecho su expareja Eva Zaldívar.



#### Por explotación laboral Dos años de prisión para Clotilde Martínez-Bordiú

Clotilde Martínez-Bordiú ha aceptado dos años de prisión por explotar a cuatro trabajadores sin papeles en su finca de Muñopedro (Segovia) entre el 2019 y el 2021. Su hijo Bosco participa en Supervivientes All Star, en Honduras, por ganar la edición del 2023.

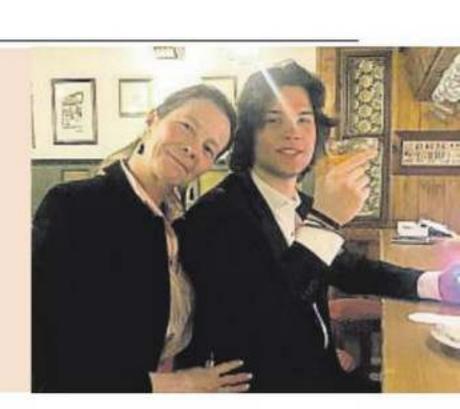

## Encuentro de reyes y emperadores

Un Carlos III de buen aspecto recibe a Naruhito y Masako con todo el oropel



Principe de Gales. Guillermo acudió sin su esposa la princesa Catalina al encuentro con los emperadores de Japón

Mascarilla. La emperatriz Masako se protegió la boca y la nariz por la alergia a los caballos durante su paseo en carroza con Camila

Visita de Estado. La emperatriz Masako y la reina Camila, de blanco, y el rey Carlos y el emperador Naruhito, con chaqués



CHRIS JACKSON / AP-LAPRESSE

**RAFAEL RAMOS** 

Londres

La vida da muchas vueltas, y cuando se programó la visita de Estado del emperador y la emperatriz de Japón al Reino Unido nadie habría imaginado que el rey Carlos y su nuera Catalina estarían enfermos de cáncer, que la princesa de Gales no participaría para nada en las ceremonias, que Ana estaría convaleciente de un accidente hípico y que el país se encontraría en plena campaña electoral. Pero aún así se decidió seguir adelante con el plan, porque los mandatarios nipones son para los Windsor prácticamente familia.

Naruhito y Masako se alojan en un lujoso hotel del centro de Londres, a un corto paseo de donde ayer por la mañana comenzó la parte oficial de su visita, con un desfile de la guardia real. Después se desplazaron en sendas carrozas descubiertas al palacio de Buckingham (donde no se pueden alojar porque está en obras), él con Carlos y ella con la boca cubierta por una mascarilla- junto a la reina Camila, ambas vestidas de blanco. La comitiva recorrió un Mall decorado con las banderas de ambos países, con francotiradores en las azoteas y extraordinarias medidas de seguridad.

Los emperadores japoneses obsequiaron a sus anfitriones una caja lacada negra típica de la ciudad de Noto, escenario este en Balmoral con Carlos, entonmismo año de un terremoto, un bolso de brocado y una fotografía enmarcada. Naruhito recordó con cariño el trato recibido cuando era estudiante en Oxford por el duque de Edimburgo y la reina Isabel (en cuya tumba en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor depositó una corona de flores), y las aventuras

ces príncipe heredero, intentando pescar salmones y truchas con bastante poco éxito.

Carlos (de excelente aspecto) y Camila mostraron a los emperadores piezas japonesas de la colección real, entre ellas un pergamino japonés de 1855 que perteneció a la reina Victoria y narra una coronación en el Japón del siglo XVII. Por la noche Masako y Naruhito fueron los invitados de gala de un banquete de Estado ofrecido en su honor en el palacio de Buckingham con toda la pompa y circunstancia.

Al margen del oropel propio de estas ocasiones, la visita de Estado tiene una alta importancia simbólica por ser la primera que preside Carlos III desde que



CHRIS JACKSON / REUTERS

#### Mes del Orgullo La actriz Louisa Jacobson presenta a su novia

En el mes del Orgullo, la actriz Louisa Jacobson (33), hija de Meryl Streep y protagonista de la serie La edad dorada, ha presentado a su novia, la productora de moda Anna Blundell: "Bendecida por entrar en esta nueva era de felicidad", ha escrito en Instagram.

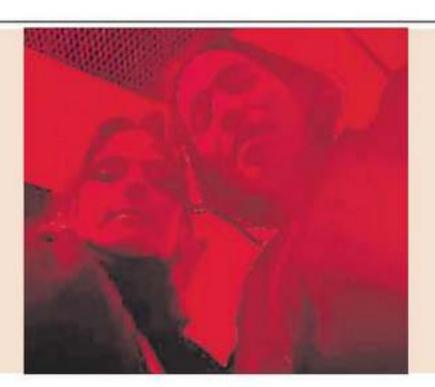

#### SANTORAL

Pelayo de Córdoba, Juan, Pablo, David, Josemaría Escrivá de Balaguer, Magdalena Fontaine, Perseveranda, Salvio, Superio

#### **ANIVERSARIOS**

Ariana Grande

Jacob Elordi

Aubrey Plaza

exfutbolista Chris O'Donnell

Luis M. Arconada

fue diagnosticado con un cáncer a principios de año y la primera de unos emperadores japoneses desde 1998, así como por el deseo de ambas partes de impulsar los lazos militares, de seguridad, científicos, comerciales y culturales entre los dos países.

Aunque Naruhito y Masako fueron recibidos oficialmente por el primer ministro Rishi Sunak y el ministro de Asuntos Exteriores David Cameron, la inminencia de las elecciones generales del 4 de julio hizo que, en plena campaña electoral británica, la visita no incluyera ningún acto en el número 10 de Downing Street, a fin de que no pudiera ser manipulada con fines políticos.

Si bien la parte oficial del viaje comenzó ayer, el emperador y la emperatriz llegaron a Londres el

#### La princesa Ana sufre amnesia tras el accidente

La princesa Ana (73) sufre amnesia y no recuerda cómo sucedió el accidente por el que está hospitalizada en Bristol. El domingo por la noche la hermana del rey Carlos sufrió una conmoción cerebral en su finca de Gloucestershire (Gatcombe Park) tras recibir el impacto de la cabeza o las patas de un caballo. A pesar de que no recuerda nada del accidente, está consciente y se espera que se recupere por completo. De momento pasará varios días en observación y es probable que reciba el alta a final de la semana.

pasado sábado y en los próximos días visitarán la abadía de Westminster, los jardines de Kew, el Royal College of Music, la Universidad de Oxford (donde ambos estudiaron dos años y medio) y la Barrera del Támesis, una maravilla de la ingeniería que Naruhito estudió a fondo durante su estancia en Inglaterra y sobre la que ha escrito.

El acontecimiento ha estado marcado por las presencias y las ausencias: la presencia de Carlos, confirmando que el tratamiento al que está siendo sometido le está yendo bien; la ausencia anecdótica de Ana, por un inoportuno accidente con un caballo: y, sobre todo, la de Catalina, cuyo regreso hace unos días a la vida pública no ha tenido continuidad, y cuya salud -a falta de explicaciones-sigue dando pie a todo tipo de teorías..

## Desfile de estrellas por las calles de París

cantante

La semana de la alta costura reúne a famosas como Gigi Hadid y Jennifer López

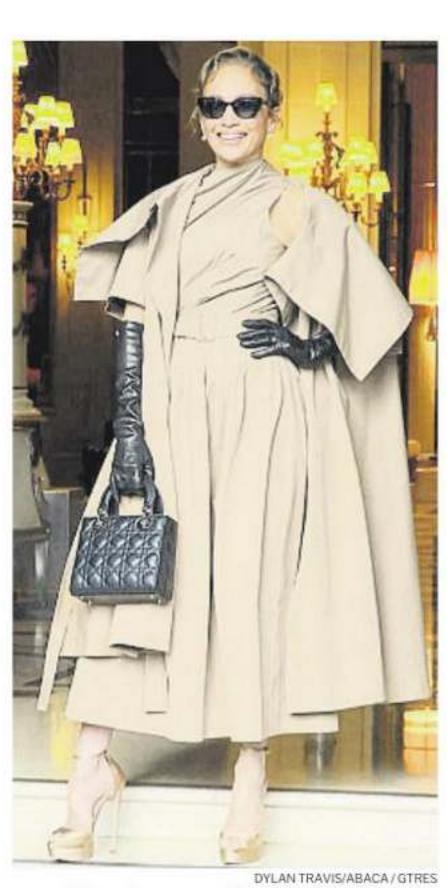

Jennifer López acudió al desfile de Dior



Kendall Jenner y Bad Bunny, juntos de nuevo



Gigi Hadid acaparó los focos con su look

**ALEX JOVER** Barcelona

En el calendario oficial de las Fa-

shion Weeks, estas dos últimas semanas de julio están marcadas al rojo vivo. A un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, las calles de París dieron la bienvenida a su temporada de desfiles el 18 de junio con las pro-

puestas de moda masculina de casas como Hermés, Loewe y Dries Van Noten, quien se despedía en esta edición y para siempre de las pasarelas. Poco después, el evento Vogue World tomaba la ciu-

dad y reunía en la plaza Vendô- en este importante circuito de me a celebridades de la talla de la cantante Sabrina Carpenter, que sorprendió desfilando, la modelo Cara Delevingne, con un corsé de Jean Paul Gaultier como bandera de la estética queer, y la actriz Diane Kruger, entre muchos otros rostros conocidos que no quisieron perderse este espectá-

culo que recorre la moda desde

los años veinte hasta la actualidad. Y el lunes, casi sin tiempo a digerir tal aglomeración de farándula, la semana de la alta costura reclamaba el foco mediático con los desfiles de casas tan legendarias como Chanel, Dior y Schiaparelli. Una cita señalada que atrajo a más celebridades de altura a la capital francesa. Sorprendía así una radiante Jenni-

fer López, que, a pesar de los rumores de separación de su actual marido Ben Affleck, no pierde la ni sonrisa la tampoco oportunidad de conocer desde el front row la nueva colección de alta costura de

Dior. Porque moda, la atención no se centra únicamente en lo que pasa sobre la pasarela, sino en lo que acontece fuera de ella: un desfile improvisado de estrellas, ataviadas con complejos estilismos para apoyar y dar visibilidad a una industria que ensalza el más alto nivel de costura. A las puertas del desfile de Schiaparelli, entre

REYNAUD JULIEN/APS-MEDIAS/ABACA / GTRES

Kylie Jenner en Schiaparelli

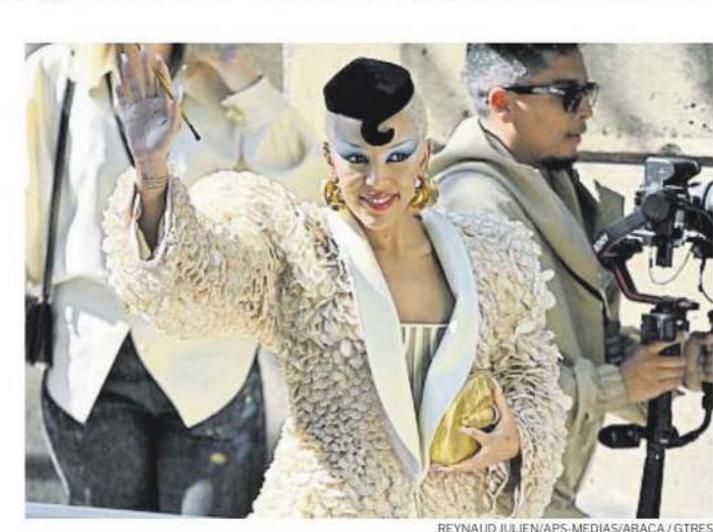

La cantante Doja Cat se engalana para ir al desfile de Schiaparelli

nombres como Anitta, Kelly Rutherford y Kylie Jenner quien apostó por cubrir su rostro con un finísimo pañuelo de seda- destacaba por su extremado estilismo la cantante Doja Cat, con una americana repleta de escamas doradas con la que hizo un guiño a la estética surrealista de la firma. Lejos de los desfiles que marca la agenda oficial de la semana de la moda de París, los paparazzis acampan a las puertas de los hoteles de lujo y los restaurantes más prestigiosos para cazar al siguiente famoso vestido de forma excéntrica o a una nueva e inesperada pareja de 'vips'. La primera fue Gigi Hadid, quien, saliendo de un hotel del centro, posaba espectacular el domingo con un vestido de Olivier Rousteing en tonos azules, que emulaba un torso desnudo y se bañaba en brillantes.

Horas después, las cámaras y la atención de los tabloides no tardaron en centrarse en Kendall Jenner y Bad Bunny, juntos de nuevo y vestidos a juego, disfrutando entre desfiles de la ciudad del amor.

**ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra** 

Núm. 12307

**LOS 8 ERRORES** 

Original publicado en La Vanguardia entre 1982 y 1999

En el dibujo de arriba hay ocho diferencias con respecto al dibujo de abajo

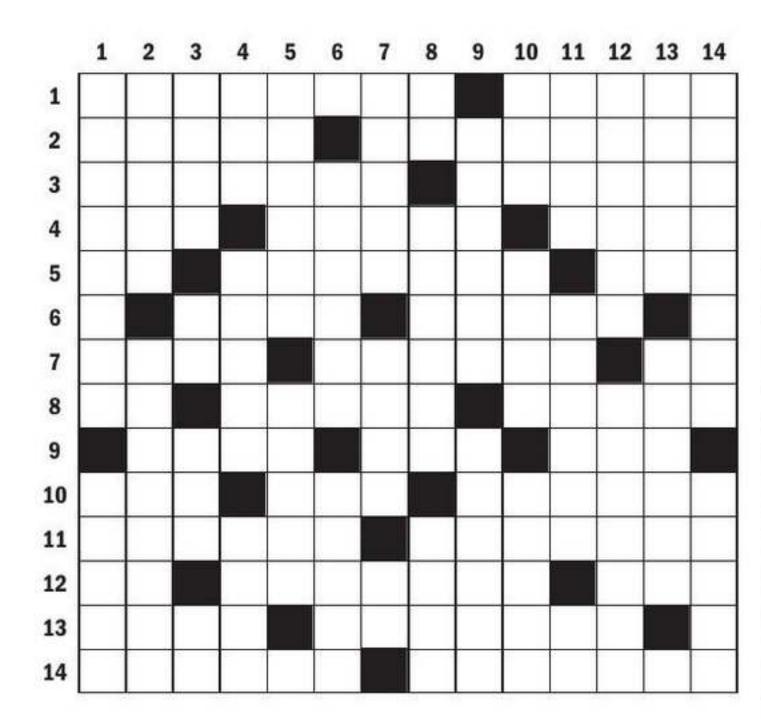

HORITZONTALS 1. Impregnen de fòsfor. Els de Peguera són molt apreciats pels aficionats als ral·lis. 2. Relatius a l'orina. Aquesta cerca d'introduir innovacions, especialment en matèries de doctrina. 3. Plàteres. Obstrueixes (o munts de bateries). 4. Dot molt barrejat. Que passa cada vint-i-sis de juny. Remis enrere. 5. Intel·ligència Artificial. Membre d'una secta cristiana els adeptes de la qual es congregaven nus. L'Hugo ha perdut la porteria de rugbi. 6. Gros i bru. Zona d'aparcament prohibit. S'alegra d'alguna cosa. Mig centenar de ro-

mans en disposició ordenada. 7. Que no forma part d'un parell. Persona que practicava la màgia per exercir una influència sobre els esperits celestes. La nota musical més vàcua. 8. Infusió de les cinc de la tarda. Pinces de cirurgià. Vagareges sense deixar d'equivocar-te. 9. Tibada com ella sola. Tres lletres que equivalen a tres punts. No ho era pas, una noguera. 10. Cèlia Estrany Herrero. Bocs anaeròbics. Aprimant de la punta el ganivet per atacar una gran massa de foie. 11. Feia la feina dels imants. Ho empréssiu. 12. El pronom feble dels orientals.

El mocador emblemàtic de làssir Arafat. La santa foragita el campió. 13. El pelà aquí a Occident amb eines de dentista. En un cert sentit, porgaré el gra a l'era. Ens cal per respirar. 14. Gratar. Passar un material pel colador.

VERTICALS 1. Assotat com un pobre cavall de Western guan li toca tibar de la carreta dels dolents. Temperatura alta. 2. El peix més pregat. Aquesta procedeix per investigacions. 3. Permet rebaixar el vi amb gas carbònic. Girar no és gens estrany a Girona. Establiments hotelers reials. Cues d'ànecs. Foca anaeròbica. Increments de popularitat. Llegendari. 5. Al final, la teníem mig acostada. Fúria de gos. As. 6. Res no és. Lloà sobre manera. Caldre, també. 7. L'acció olfactiva dels bons detectius. La part baixa de les antenes. Ermites gens llegendàries. 8. Cop de porta al nord-oest. Xàfec. De segona mà. 9. Anar amunt i avall. Capa "manu militari". 10. El peix del hip hop. Apogeu. Elaboràvem formatges. 11. M'harmonitzo amb un posat sàdic. Uniforme de balneari. Ribes gens romàntiques. 12. Solitària. Dofins grossos. 13. Ventet que passa quan obrim les finestres. Dominin unes terres de manera absoluta i àdhuc absolutista. As. 14. Culleres de fusta per a treure l'aigua del fons de les embarcacions petites. Mestre responsable de l'educació integral d'un alumne.







#### ¿Aceptas el reto? Juega ahora a EntrenaMentes





Núm. 13762 **CRUCIGRAMA Fortuny** 

10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HORIZONTALES 1. Manipula los trapos sucios para que queden presentables. Ningún hombre conseguirá nunca romperlas. 2. A mediados de mes. Lo pusieron de todos los colores. Le gusta dar realce a su comamenta. 3. Parte desgarrada de un todo. Las timan de mala manera con una protección esotérica. 4. Poesía de moda. En estos momentos no puede pensar. Están en consonancia con la risa. 5. Fue rey y sabio al mismo tiempo, raro fenómeno que no se ve todos los días. Su autor no siempre merece la pena. 6. Señalan los límites de los demás. Tubo que permite desplazar un poco de líquido. Error de bulto. 7. Se acentúa para hacer el paripé. Per-

mite llegar al interior. En Normandía parece leios. 8. Se une a su hermano para cerramos la boca. Capaz de llorar por una chiquillada. Parece un santo. 9. Obra vertical. No tiene vacaciones pagadas. 10. Manera de hacer que suele ser antigua. Partir hacia el oeste. Marcan los límites de su santidad. 11. Separadas por un minuto. Escenario del primer exilio de Napoleón. Introduce una explicación en dos palabras. 12. Variedad de seda que tiene un aspecto divino. Trabajaba en la almadraba. Insinúa una irritante impertinencia. 13. Tiene una playa muy larga. Si no está alicaído, siempre puede planear algo. Para una persona delicada resulta ofensivo.

14. Son unos buenos tipos y rematan la columna. Es mucho morro para los cuba-

VERTICALES 1. Apartado de los ecos de sociedad (cuatro palabras que se alargan por la última fila). 2. De la vía. Malos días para las locas. Es muy moderada, quizá demasiado. 3. Destroza al rival y se difunde por doquier. Quite la tapa. Flor que crece de abajo arriba. 4. Salió redondo pero no está del todo claro. Llenan el abanico de posibilidades. Tiene una pata más larga que la otra. 5. Tiene tanta energía que resulta terriblemente omnicida. Ponen límites al zarzal. Ausentarse sin darse reposo. 6. Empiezan a oscilar y acaban con los inmovilismos. Impide seguir la marcha. Cuando descubre una trufa se comporta como un cerdo. 7. El cortesano adquirió un aspecto de animal doméstico. Dejad bien amarrado. 8. Tuvo innumerables hijos. Pieza muy usada como protector real. Dúo que no suena bien. 9. La pillaron husmeando. Nos pone enfermos. 10. Una de cada. El gaitero las lleva en el corazón. Ponerse muy bien. Principio banal. 11. Se pone explosivo cuando salimos de marcha. Hacerse el ovillo más grande. 12. Vio nacer a Einstein. Descomponga la luz. Bombazo que tiene éxito. 13. Ir adquiriendo propiedades pergamínicas. Indicios de ebriedad. 14. Tiene una sensibilidad inhumana. Trabaja a pecho descubierto.

#### SOLUCIONES

MOTS ENCREUATS ANTERIORS V O G A R A S C O E R C I A N A S U B D U P L E M C A V O N S E E P I T E M A ADIRTASSATIEN RANCIEGI STRAGODITS RIUADES EDUCANDCACTUS GATAOIRE ARPONIMATALLEU REALCEM SUALLM ENRAONAR BULLS **CRUCIGRAMA ANTERIOR** 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | your r |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|
| F | 1 | L | 0 | S | 0 | F | A | S | T | R      | 0 |   | D |
| A |   | A | G | 1 | L | I | Z | A | R |        | В | R | E |
| L | 0 | T | E | R | 0 | S |   | L | T | A      | R | Α | S |
| S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |
| 0 | D | 1 | A |   | 0 | C | A | В | Α | T      |   | L | 0 |
| Α |   | Α | S | E | S | 0 | R | E |   | L      | A | U | S |
| M | A |   | 1 | S | 0 |   | В | A | T | U      | T | Α |   |
| 1 | D | E | Α | s | 1 | M | 0 | T | E |        | 1 | М | F |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |   | A |
|   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |        |   |   | E |
|   | 1 | D | 0 | L | A | T | R | A |   | L      | E | A | N |
| 0 | S | 1 |   | Α | R | 1 | 0 | S | T | 0      |   | Т | E |
| N | _ |   | A | _ |   |   | _ |   | _ | -      |   | _ |   |
| G |   |   | ٧ |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |

#### PROBLEMA AJEDREZ ANTERIOR

1... 2g3! [la idea original del autor era 1...f1營? 2.皇e2+! 图xe2 3. 2 d4+! 2 xd4 ahogado] 2. 2e3 dc5 [y el final se gana. Por ejemplo: 3.2f3 堂d4 4.堂b4 堂xe3 5.皇g2 堂d2 6.\$c5 \$\alpha\$h5 7.\$\alpha\$d4 \$\alpha\$f4 8.\$\alpha\$f1 del 9.2b5 de2+, y corona] 0-1 Twitter: @illescasmiguel

#### JEROGLÍFICO ANTERIOR

TRECE T/RE/CE

#### LOS 8 ERRORES



#### AJEDREZ Miguel Illescas Núm 6763

DIFICULTAD MEDIA, DE 4 A 20 MINUTOS

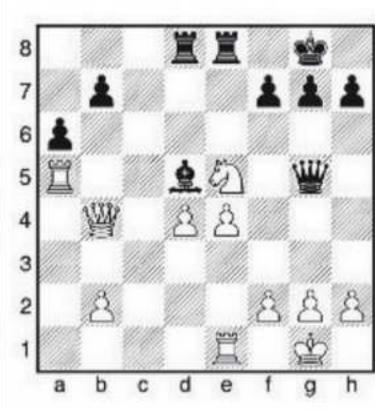

#### **NEGRAS JUEGAN Y GANAN**

Tscherepkov - Sasanov (URSS, 1976). Las negras tienen peón de menos, y si retiran el alfil se exponen además a un peligroso salto de caballo con ataque a la descubierta sobre la dama negra, que hay que analizar a fondo. En la mencionada partida el conductor de las negras supo hallar el antídoto para tan venenoso salto, y acabó incluso ganando tras ser las blancas demasiado glotonas.

Información proporcionada por www.ajedrez21.com

#### **JEROGLÍFICO**

Título con todas las vocales

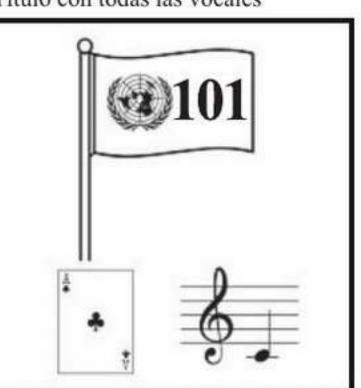

#### **PASATIEMPOS**

#### FRED BASSET Alex Graham





SUDOKU

FÁCIL

© 2006 Knight Features. Distribuido por Universal Press Syndicate, Todos los derechos reservados

DIFÍCIL

|     | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6   |   |   |   | 9 |   | 1 |   | 8 |
|     |   |   | 8 |   |   |   |   | 9 |
| 1   |   |   | 5 |   |   | 4 |   |   |
| )); | 7 |   | 3 | 6 | 9 |   | 5 |   |
| 3   |   | 6 |   |   | 8 |   |   | 3 |
| 4   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |
| 5   |   | 9 |   | 2 |   |   |   | 7 |
|     |   |   |   |   | 5 |   | 9 |   |

| 3 |   |   |   |   |   |   | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   |   | 7 |   |   |   | 9 |
| 9 | 2 |   | 6 |   |   | 5 | 3 |
|   |   |   |   |   | 9 | 6 |   |
|   |   |   | 1 | 5 |   |   |   |
|   | 6 | 3 |   |   |   |   |   |
| 5 | 9 |   |   | 2 |   | 1 | 6 |
| 2 |   |   |   | 3 |   |   | 7 |
| 8 |   |   |   |   |   |   | 4 |

|   | 8 |   |   |   | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | - |   |   |   | 4 |
|   | 5 | 6 |   | 4 | 9 |   |
| 3 | 7 |   | 9 |   | 6 | 1 |
| 8 | 9 |   | 7 |   | 2 | 5 |
|   | 2 | 9 |   | 1 | 5 |   |
| 9 |   |   |   |   |   | 3 |
| 0 | 6 |   |   |   | 4 |   |

COMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, ni en una misma columna ni en cada cuadrado

#### **SOLUCIONES DE AYER**

| 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 |
| 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 |

| 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 |

| 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 |
| 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |



Información proporcionada por www.taikometeorologia.com

Murcia

20°/30°

#### **ASTROLOGÍA**

Blanca Herrero

Aries 21 de marzo

al 19 de abril

Podría ser un día sumamente tenso hoy, sobre todo en el terreno de las relaciones personales o asociaciones.

Tauro 20 de abril al 20 de mayo

Podría ser un día difícil, tanto en las relaciones familiares como en las laborales. Los intensos sentimientos tenderán a desequilibrarle.

Géminis 21 de mayo al 20 de junio Podría ser un día difícil si no sabe controlar sus palabras; tenderá a la polémica y a mezclar sus pensamientos con las emociones.

Cáncer 21 de junio al 22 de julio Tendrá algunos sentimientos entremezclados hoy que tal vez le produzcan una mala comunicación con el entorno.

Leo 23 de julio al 22 de agosto Será un día difícil; tal vez exista conflicto entre su fuerte ego y las emociones; si lo permite, puede llegar a afectar a la pareja.

Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre

Podría ser un día difícil, pues la forma de comunicarse podría causarle problemas. Se comportará de una manera polémica.

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Hoy podrá ser un día de satisfacciones y logros, de unas relaciones favorables y de éxito, con cierres de contratos o proyectos interesantes.

Escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre Hoy podrá ser un día sumamente tenso en el que los conflictos podrán darse en el terreno laboral y también en el familiar.

Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre

Hoy puede que alguien de su pasado aparezca en su vida y haga salir a la superficie algunos recuerdos que creía olvidados.

Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero

Lo más destacado de hoy bien podrían ser las fluctuaciones financieras y el peligro de pérdidas en el terreno económico.

Acuario 21 de enero al 19 de febrero Hoy será un día tendente a la tensión en el plano emocional, con cierta agresividad; podría provocar el enojo de su pareja.

Piscis 20 de febrero

al 20 de marzo

Puede ser un día difícil, pues sentirá demasiada tensión en el plano emocional; además se sentirá melancólico.

blanca.herrero@astro.virtualmedia.es

#### EL TIEMPO

MÁS INFORMACIÓN EN: http://eltiempo.es

#### TIEMPO Y TEMPERATURAS PREVISTAS

 Barcelona 21°/28°



CALIDAD DEL AIRE EN BARCELONA Contaminación Niveles bajos de contaminación y

calidad aceptable

Polen Niveles moderados de gramíneas y urticáceas

Sta. Cruz 🥖

de Tenerife

₹ 19°/25°

#### **FASES LUNARES**

menguante nueva

Luna



Cuarto



Cuarto





LOS ASTROS Hora de mañana SOL Salida 06 h 19 min Puesta 21 h 29 min

LUNA Salida 00 h 57 min Puesta 12 h 15 min



creciente Ilena

DOMINGO No mejorará del todo. LUNES Claros en conjunto y Sol en la costa y chaparrones en chubascos de tarde en los



Pirineos. Temperatura al alza

#### Alfred Rodríguez Picó

#### Calor sin excesos



on cuentagotas, los días veraniegos van apareciendo tímidamente, interrumpidos por tormentas o situaciones de inestabilidad. Hoy y mañana serán días de verano, sin exageraciones. Si quiere transportarse al verano que respira calma, silencio, sensaciones que solo esta estación nos puede dar, deléitese con el Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy, estrenado en 1894. Pero si llegan tormentas, seguramente el viernes y la madrugada del sábado, tendremos que cambiar de pieza, por ejemplo la polca Bajo rayos y truenos de Johann Strauss II.

Catalunya. Sol, nubes altas por la tarde que irán a más y algunas tormentas en los Pirineos, difícilmente en otras zonas. Temperatura algo más elevada. Mañana aumentará un poco más la inestabilidad, pero aún dominará el sol con nubes altas y medias. Algo más de calor. Cambios para el viernes.

Espanya i Europa. Más tormentas entre los Alpes y Balcanes. El sábado, tormentas fuertes en Francia. Inestabilidad en Castilla y León, el oeste de Aragón, Navarra y La Rioja con tormentas y más nubes en el sur y el oeste. Temperatura en descenso por el oeste. Las tormentas ganarán extensión en gran parte de la Península entre mañana y el viernes.

@AlfredRPico



ste . de

JUEVES Sol en la costa y chaparrones de tarde en la mitad norte. Calor veraniego



🌑 0-5° 🌑 5-10° 🌑 10-15° 🍩 15-20° 🥯 20-25° 🥠 25-30° 🧐 30-35° 🔞 35-40° 🚳 40°<

VIERNES Llegada de una DANA con tormentas en Tarragona y Lleida. Más nubosidad

SÁBADO Tormentas de madrugada y chubascos en el nordeste. Suavización térmica

los Pirineos. Calor contenido

## 'Lucrecia: un crimen de odio', el primer asesinato racista en España

Disney+ estrena esta serie documental en el 30.º aniversario del inicio del juicio

**FRANCESC PUIG** 

Barcelona

Lucrecia Pérez, migrante de República Dominicana, fue asesinada en el año 1992 en lo que se considera el primer caso de un crimen racista en España. Coincidiendo con el 30.º aniversario del inicio del juicio, la plataforma Disney+ estrena mañana la serie documental Lucrecia: un crimen de odio, que narra en cuatro episodios este hecho que marcó a la sociedad española pocos meses des-pués de vivir los éxitos de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.

La serie documental sigue la investigación del caso a través de material de archivo inédito y testimonios de la familia y amigos de Lucrecia, incluyendo a su hija Kenia, que tenía solo seis años cuando ocurrió la tragedia. En la miniserie también participan policías y jueces instructores que investigaron el caso, periodistas testigos directos de lo sucedido, así como

abogados de los inculpados y de la acusación que protagonizaron el mediático juicio posterior.

En la noche del 13 de noviembre de 1992, cuatro encapuchados entraron en una discoteca abandonada en el barrio madrileño de Aravaca que servía de refugio a unos treinta inmigrantes en condiciones lamentables. Entre ellos se encontraba Lucrecia, una joven de 32 años que había venido a España apenas hacía un mes en busca de una alternativa a la pobreza y un futuro para su hija Kenia, a la que había dejado en República Dominicana. Los encapuchados la emprendieron a tiros y Lucrecia murió a consecuencia de ellos.

Dos semanas después, los autores fueron detenidos: un guardia civil de 25 años, Luis Merino, y tres menores de 16. Todos ellos tenían vínculos con grupos ultraderechistas. Más tarde fueron sentenciados en conjunto a 126 años de prisión: 54 años para Luis Merino como autor de un asesinato consumado y otro frustrado, y 24 años para cada uno de los tres menores.

El fiscal dijo que asesinaron a Lucrecia "por ser extranjera, negra y pobre" y su muerte se consideró el primer crimen de odio en

Única foto de Lucrecia

La joven dominicana de 32 años murió a consecuencia de los disparos de cuatro encapuchados

España, un país que por primera vez fue capaz de reconocer el germen de la xenofobia.

La serie documental cuenta como guionista y productor ejecutivo con Justin Webster (responsable de las docuseries sobre Jesús Gil El pionero y sobre el asesinato de Isabel Carrasco Muerte en León) junto a Sumpta Ayuso y está dirigida por David Cabrera y Garbiñe Armentia.

"Tres décadas después, la historia de Lucrecia es un viaje a las raíces del odio, un manual de cómo se propaga el odio en la sociedad. Sucedió entonces y puede volver a suceder mañana si no aprendemos del pasado", sostiene el codirector Cabrera.

Por su parte, Armentia destaca el gran reto que afrontaron para realizar este proyecto: solo existe una foto de Lucrecia. "¿Cómo evocar, en un documental cinematográfico, a una persona de la que no hay más que una imagen? La solución la encontramos en la riqueza del archivo. Pudimos proyectar a Lucrecia en decenas de mujeres que estaban en los mismos lugares y en su misma época. A través de esas imágenes, de forma emocionante, Lucrecia cobra vida en el relato"...

PARRILLA ELABORADA POR ONEDATA. COMERCIAL@ONEDATA.ES

#### **PROGRAMACIÓN TV**



Telediario matinal. Incluye El tiempo. (ST)

8.00 La hora de La 1

(magacín de actualidad). Presentadores: Marc Sala y Silvia Intxaurrondo. (ST) 10.40 Mañaneros (magacín de

actualidad). (ST) 14.00 L'informatiu. Incluye El

temps. (ST) 14.10 Ahora o nunca (ma-

gacín). Presentadora: Mònica López. (ST)

15.00 Telediario 1. Presentadora: Alejandra Herranz. Deportes: Ana Ibáñez. Incluye El tiempo. (ST)

15.45 L'informatiu. Incluye El temps. (ST)

16.15 Salón de té La Moderna 17.10 Grans documentals (serie). (ST)

Cafe d'idees (magacin). 9.55 La aventura del saber.

10.55 Aquí hay trabajo (empleo). (ST) 11.20 La 2 express (zapping).

11.45 Culturas 2. Invitado: Alberto Sanjuan, actor.

12.20 Mañanas de cine: El gran combate.

14.40 Las rutas de Verónica.

Els matins (magacín de actualidad). Presentadora: Ariadna Oltra. Magacín de actualidad que incluye entrevistas, reportajes

secciones. (ST) 10.30 Tot es mou (magacín). Presentadora: Helena

y debates, entre otras

Noticies 3/24. (ST)

Garcia Melero. 13.50 Telenotícies comarques. 14.30 Telenotícies migdia. (ST) cuatre\*

7.00 Love Shopping TV Cuatro (promocional).

¡Toma salami! (zapping). 7.30 Alerta Cobra (serie). Emisión de tres capítulos.

11.30 En boca de todos (actualidad). Presentador: Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. Presentadora: Alba Lago. (ST)

14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentador: Manu Carreño. (ST)

15.10 El tiempo. (ST)

González Batista. gacín). Presentadores:

9

Informativos Telecinco.

Jiménez v Arancha Mora-

gacín). Presentadora: Ana

Terradillos, Colaborador:

actualidad). Presentador:

Joaquín Prat. Colabora-

doras: Patricia Pardo y

Adriana Dorronsoro.

Antonio Texeira.

10.30 Vamos a ver (magacín de

Presentadoras: Laila

les. Incluye El tiempo.

La mirada crítica (ma-

Taboada. (ST)

Minutos musicales. Remescar, cosmética al instante (promocional).

LaSexta

DISNEY+

7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s (entretenimiento). Presentador: Alfonso Arús. (ST)

11.00 Al rojo vivo (debate). Presentador: Antonio García Ferreras. (ST)

14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Presentadora: Helena Resano. (ST)

Consulte aqui la programación de hoy y de los próximos dos días de todos los canales http://parrilla-tv.lavanguardia.com STSUBTITULADO / R REPETICIÓN





6.00 Remescar, cosmética al instante (promocional). Las noticias de la ma-6.15

ñana. Incluye Deportes y El tiempo. (ST) Espejo público (ma-8.55

gacín). Presentadora: Susanna Griso. (ST) 13.20 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano (gastronómico). (ST)

(concurso). (ST)

13.45 La ruleta de la suerte

16.10 El tiempo. (ST)

(serie documental). La vida als rius africans: Riu

15.35 Saber y ganar. (ST)

16.20 Grans documentals

Nil: El río Nilo es el mayor, más largo y más antiguo de Africa.

(serie documental).

15.40 Cuines (gastronómico): Presentadores: Marc Ribas, Gessamí Caramés y Amau Paris.

16.10 Com si fos ahir (serie). Miquel le exige a Noe que deje de teletrabajar cada vez que tienen mal rollo. (ST)

15.30 Todo es mentira

(humor). Presentadores: Marta Flich y Pablo

18.30 Tiempo al tiempo (ma-Mario Picazo y Verónica Dulanto.

15.00 Informativos Telecinco. Presentadoras: Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Presentadora: Lucía

15.40 El tiempo. (ST)

15.15 Jugones. Presentador: Josep Pedrerol. (ST) 15.30 La Sexta meteo. Presen-

tadores: Francisco Cacho y Joanna Ivars. (ST)

15.45 Zapeando. Presentador: Dani Mateo. (ST)

17.15 Más vale tarde (actua-

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentadora: Sandra Golpe. (ST)

15.30 Deportes. (ST) 15.35 El tiempo. Presentador: Roberto Brasero. (ST)

15.45 Sueños de libertad (serie). (ST)

16.45 La Promesa (serie). El ultimátum de Ayala provoca un cisma en La Promesa, ya que a Martina le espera o la

cárcel o el manicomio. 17.40 UEFA Euro 2024 (fútbol): Ucrania-Bélgica. Previa y partido (18.00h.). Los ucranianos estaban llamados a ser el equipo revelación de este tomeo. Desde el Stuttgart Arena.

17.40 UEFA Euro 2024:

Eslovaquia-Rumanía. Previa y partido (18.00h.). El Grupo E está siendo, sin duda, el más abierto de todos cuantos componen esta primera fase del tomeo.

19.55 ¡Cómo nos reímos! Xpress: Tip y Coll (V). 20.10 Diario de un nómada.

Las huellas de Gengis Khan.

16.45 El Paradís de les

Senyores (serie). Vittorio tuvo un accidente con el coche mientras iba a ver a Marta a París, y ahora que tiene el alta del hospital vuelve a casa.

17.30 Planta baixa (magacín de actualidad). Presentadora: Agnès Marquès.

19.10 Atrapa'm si pots (concurso). (ST)

tadores: Diego Losada y Mónica Sanz. (ST) 20.40 ElDesmarque Cuatro.

Presentador: Ricardo Reyes. (ST) 21.00 El tiempo. (ST)

Carlos Sobera. (R) 21.45 First Dates (entretenimiento). Presentador: Carlos Sobera.

22.50 Viajeros Cuatro

21.10 First Dates (entreteni-

miento). Presentador:

(reportajes). El equipo

15.50 Así es la vida (magacín). 19.55 Noticias Cuatro. Presen-Presentadores: Sandra

Barneda y César Muñoz. 17.00 TardeAR (magacín). Presentadora: Ana Rosa Ouintana, Colaboradores: Antonio Hidalgo, Manuel Marlasca, Laura Madrue-

Beatriz Archidona y Jorge Luque. 20.00 Reacción en cadena (concurso).

ño, Miguel Ángel Nicolás,

lidad). Presentadores: Iñaki López y Cristina Pardo. (ST) 20.00 La Sexta noticias 2ª

edición. Presentadores: Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. (ST) 21.00 La Sexta Clave. Presen-

tador: Joaquín Castellón. (ST)

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

Yildiz se sorprende ante la declaración de Dogan. Ella le responde que está confusa y que Çagatay solo está en su vida por su hijo.

17.00 Pecado original (serie).

18.00 Y ahora Sonsoles (magacín de actualidad). Presentadora: Sonsoles Onega. (ST)

20.00 Pasapalabra (concurso). (ST)

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.35 El tiempo. Presentador:

20.00 Camino a Berlín (fútbol). 20.30 Telediario 2.

20.40 UEFA Euro 2024 (fútbol): Georgia-Portugal. Con la clasificación en el bolsillo para la siguiente fase, el equipo portugués se mide al combinado más flojo de su grupo. Sin embargo, los georgianos tienen todas las opciones de pasar de ronda abiertas y dependen de sí mismos para ser equipo de octavos de final.

23.00 Lazos de sangre (serie documental): Raphael, yo soy aquel.

0.00 Lazos de sangre: el debate.

20.40 UEFA Euro 2024: República Checa-Turquía. Previa y partido (21.00h.). Todo abierto en el Grupo F, donde ambas selecciones podrían pasar como segundas o terceras de grupo, o también quedar eliminadas. Un partido donde ambas se juegan sus aspiraciones a seguir adelante en el tomeo. Desde el Volksparksta-

22.55 Megaestadios de Europa: Glasgow vs Dublin.

23.45 En portada: Fuera de 0.30 Cine: Apuntes para una

película de atracos.

20.15 Està passant (humor). 21.00 Telenoticies vespre. ST) 22.10 Cuina com puguis

(gastronómico): Joel Díaz vs. Andreu Juanola. Presentador: Marc Ribas. Colaboradores: Ivan Surinder y Sofia Janer. Dos de los comunicadores mas graciosos de Catalunya, Joel Díaz y Andreu Juanola, se citan en el programa para demostrar quién de los dos cocina mejor y quién de los dos ensucia menos en la cocina. (Nuevo en emisión.) (ST) 22.50 El tros (concurso).

0.05 Més 324 (debate).

del programa recorre los lugares más fascinantes, recónditos o insospechados del planeta de la mano de sus propios habitantes, quienes comparten con los reporteros anecdotas, curiosidades, trucos para los futuros viajeros y hasta platos típicos de la gastronomía 1.45

Callejeros (reportajes). The Game Show (entretenimiento). Presentadores: Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

21.00 Informativos Telecinco. Presentador: Carlos Franganillo. (ST)

21.35 El tiempo. (ST) 21.45 ElDesmarque Telecinco. Presentador: Matías Prats Chacón. (ST) Supervivientes All Stars:

Ultima hora (reality show). Presentadora: Laura Madrueño. 22.50 El marqués (serie). (Último capítulo.)

0.15 La verdad de Los Galin-

dos (reportajes). Presen-

tadora: Verónica Dulanto. Casino Gran Madrid Online Show (otros). 2.25 Supervivientes All Stars.

Diario (reality show).

21.30 El intermedio (humor). 22.30 Apatrullando (reportajes): Marbella.

0.30 En tierra hostil.

Presentadores: Jalis de la Serna y Zazza el italiano. Jalis de la Sema y Zazza el italiano viajan a Marbella para que los espectadores conozcan las dos caras de la ciudad andaluza, referente del lujo, la exclusividad y la ostentación, pero también el lugar en el que se mueven decenas de bandas criminales, de 60 nacionalidades distintas, vinculadas al narcotráfico.

Roberto Brasero. (ST) 21.45 El hormiguero 3.0 (talk

(ST)

21.30 Deportes. (ST)

show). Presentador: Pablo Motos. Invitada: Becky G, cantante, compositora y actriz. El programa recibe la visita internacional de la cantante Becky G. La artista californiana de 27 años acumula una sólida carrera musical a sus espaldas. 22.45 Máxima (serie). Emisión

de tres capítulos. 2.30 The Game Show.

#### Los rostros del audiovisual español

## El elixir de la juventud del cine

Una nueva generación de cineastas e intérpretes pide paso en las pantallas



#### ASTRID MESEGUER Barcelona

n España hay jóvenes con mucho talento en la industria audiovisual. Saben que la suya es una carrera de altibajos y mucha competencia donde solo unos pocos logran destacar y vivir de ello. Pero las ganas de formar parte de un ámbito como el del entretenimiento y poder hacer realidad sus sueños muchas veces puede con el miedo a no poder contar con un sueldo estable a fin de mes y otras vicisitudes. Hay toda una generación de actores y actrices españoles menores de 30 años o de esa edad que han logrado hacerse un nombre en el sector: Anna Castillo, Greta Fernán-

#### "He aprendido a convivir con la incertidumbre y las esperas propias de la industria", dice Monen

dez, Miguel Herrán, Milena Smit, Carlos Cuevas, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas, Alex Monner... la lista es extensa. Pol Monen (Barcelona, 1994), se dio a conocer por el drama romántico Amar (2017), de Esteban Crespo, por el que fue nominado a actor revelación y aupado a joven promesa del cine español. "La gente no sabe lo difícil que es ser actor. Hay épocas en las que te va muy bien y otras que no tanto", contaba a este diario en el 2018. Desde en-

tonces ha trabajado de forma asidua tanto en la pequeña como la gran pantalla. "Tengo la sensación de que ahora puedo acceder más a castings que hace unos años y que la industria está en un momento de ebullición", asegura este actor que vive normalmente en Madrid pero se desplaza cada mes a Barcelona. "Nunca se puede dar nada por hecho en el mundo de la actuación, pero estoy feliz y he aprendido a convivir con la incertidumbre y las esperas propias de la industria". Monen tiene dos proyectos a la vista, un biopic del grupo musical Sau, ópera prima de Elisabet Terri, donde interpretará a Pep Sala, y volverá a colaborar con Jota Linares, con el que ya hizo ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, en un filme basado en un texto de Alberto Conejero.

Claudia Trujillo (Barcelona, 1995) era tan extremadamente tímida de pequeña que sus padres decidieron apuntarla a clases de teatro. Y cuajó. "Todos entramos en la industria sabiendo que es una montaña rusa y una lucha constante por seguir siendo relevantes. La gente se piensa que los actores trabajamos de camareros (y otros trabajos del estilo) hasta que nos cogen en nuestra primera serie o película y entonces ya está. Pero la realidad es otra. Al menos la mía y la de muchos que conozco", apunta. "Hay épocas en las que he trabajado mucho y he podido subsistir casi tres años seguidos solo de empleo actoral. En mi caso después de Bienvenidos a Edén, Amar es para siempre y Terminator: destino oscuro me ha venido mi época de sequía laboral más grande hasta la fecha: llevo dos años trabajando en varios res-

#### Menores de

30. Clàudia Malagelada (izquierda) ganó el Gaudí a mejor actriz revelación por 'Creatura', su primera película, igual que en el 2023 lo logró Carla Quilez por suadolescente embarazada de 'La Maternal', de Pilar Palomero. Carlos Cuevas no para de trabajar tanto en cine como en teatro tras despuntar en la serie 'Merlî'



XAVIER CERVERA

#### El intrusismo de las redes sociales

De un tiempo a esta parte hay muchos productores y directores que se decantan por contratar actores y actrices sin prácticamente formación solo por el número de seguidores que tienen en las redes sociales como plataforma para lograr más audiencia para sus proyectos.

Al respecto, Clàudia Malagelada (Sant Feliu de Llobregat, 17 años) se muestra contundente:

tenemos muchas ganas de trabajar y de que los directores confien en nosotras y que se confie en caras nuevas. No siempre hay que basarse en las mismas intérpretes para asegurarse el éxito en una serie o una película. Hay actrices muy buenas en nuestro país que a lo mejor no tienen tantos seguidores en Instagram, pero tienen perfiles muy interesantes".

"Las actrices de mi edad

taurantes y bares nocturnos". Trujillo confía en que "el trabajo volverá a llegar" y asegura que "es una industria difícil", pero cree que "la perseverancia da sus frutos" y que "lo más importante es celebrar los pequeños logros". Le gusta "cómo va encaminado el futuro de la industria en general, con la globalización de las plataformas y la cantidad de proyectos internacionales que vienen a ro-

dar a España". La jovencisima Carla Quílez, de

16 años, entró como un huracán en el sector sin experiencia previa. Con su aplaudido debut en La Maternal como adolescente embarazada a las órdenes de Pilar Palomero, se llevó la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista y el de actriz revelación en los Gaudí. Ha acabado cuarto de la ESO, dice que su gran pasión es el baile -la descubrieron por sus vídeos virales en Instagram-, no tiene miedo a los retos y tampoco tiene prisa por saber qué acabará haciendo en un futuro. Ha rodado el corto La niña tatuada y en el 2025 estrenará la miniserie Dime tu nombre, con Michelle Jenner. "Estoy muy satisfecha de poder seguir en el mundo de la actuación, que es muy bonito".

Clàudia Malagelada es solo un año mayor y ha vivido un sueño colocándose por primera vez delante de la cámara en Creatura, el premiado filme de Elena Martín sobre el tabú de la sexualidad femenina, por la que ganó el Gaudí a mejor actriz revelación y fue nominada en la misma categoría en los Goya. Tampoco tenía formación actoral previa. Se presentó al casting por un anuncio en Instagram. "Me encantó ponerme en la piel de alguien que no fuese yo y aprendí mucho en el rodaje", explica de su experiencia como Mila

Continúa en la página siguiente

40 LA VANGUARDIA CULTURA MIÉRCOLES, 26 JUNIO 2024

# "Llevo dos años trabajando en restaurantes y bares nocturnos"





Caray cruz. Greta Fernández ganó la Concha de Plata a la mejor actriz con 'La hija de un ladrón' y no para de encadenar proyectos. Pol Monen se dio a conocer en 'Amar' y hará ahora de Pep Sala. Claudia Trujillo, vista en varias series, lleva dos años sin trabajar

#### Viene de la página anterior

adolescente. Ha acabado primero de bachillerato y también estudia danza clásica en el conservatorio del Institut del Teatre. Le asusta la incertidumbre del sector "porque da la sensación de que el hecho de ganar premios te abre puertas y de momento no he tenido esta suerte". Quiere estudiar interpretación, aunque va muy liada en el conservatorio. Por eso intenta trabajar de momento en cortometrajes realizados por estudiantes. "Tengo muchas ganas de hacer castings y no me pongo presión pero ya hace tiempo del rodaje de Creatura y no encuentro otro proyecto". Está muy feliz por la "oportunidad increíble" que ha tenido en el segundo largometraje de Martín, pero ve complicado que se repita de nuevo. Igualmente aboga por "no frustrarse" y "no dejar de luchar".

Ganarse la vida al otro lado de la cámara tras el éxito inicial tampoco es tarea fácil. Pau Cruanyes y Gerard Vidal, formados en la Universitat Pompeu Fabra, fueron reconocidos en la sección Zonazine del festival de Málaga en el 2020 y se llevaron el premio del público en los Gaudí con Les dues nits d'ahir, su trabajo de fin de grado en Comunicación Audiovisual. "Hay que invertir mucho trabajo, energía y esfuerzo en esta industria antes de poder tedinero para desarrollar un proyecto", señala Vidal, de 28 años, que lleva unos tres embarcado en otro largometraje "y va para largo". "Obviamente hay gente a la que le va muy bien pero hay otros escribiendo muchos proyectos y haciendo muchas cosas y no hay suficiente oferta", prosigue. Le acaban de conceder una beca para estudiar un máster de cine en Nueva York y está a punto de hacer las maletas y cruzar el charco. "Es aire fresco porque aquí cuesta mucho encontrar estabilidad, un trabajo o encadenar proyectos de cara a una tranquilidad económica". Sobre su futuro en el sector, responde: "Me gustaría pensar que mejorará pero creo que hay tanta gente y tanta demanda que es difícil que todo

#### FILMES CON TALENTO JOVEN

PATATALLE

#### Amar (2017)

Dirección: Esteban Crespo Intérpretes: Pol Monen, María Pedraza, Greta Fernández

#### La hija de un ladrón (2019)

Dirección: Belén Funes Intérpretes: Greta Fernández, Eduard Fernández, Àlex Monner

#### Chavalas (2021)

Dirección: Carol Rodríguez Colás Intérpretes: Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas

#### Les dues nits d'ahir (2020)

Dirección: P. Cruanyes, G. Vidal Intérpretes: Judit Cortina, O. Llobet

#### Ama (2021)

Dirección: Júlia De Paz Solvas Intérpretes: Tamara Casellas

#### La Maternal (2022)

Dirección: Pilar Palomero Intérpretes: Carla Quílez, Á. Cervantes

#### Creatura (2023)

Dirección: Elena Martín Intérpretes: E. Martín, Clàudia Malagelada, Oriol Pla el mundo pueda ganarse la vida tranquilamente en esto".

Y recién terminado el máster de Di-

rección Cinematográfica por la Escac y con toda la ilusión del mundo se presenta Joel Cánovas, de 24 años. No siempre quiso ser director pero antes de hacer la selectividad se decantó por el cine porque siempre le habían gustado las películas. "Desde los 18 años el cine se ha convertido en mi vida", admite. Agradece que en la Escac se ruede mucho y su experiencia ha sido muy positiva. Ahora está en un curso fantasma tras el máster y está en plena posproducción de un proyecto. Ha colaborado en cortos y videoclips. Tiene varias ideas que está desarrollando por su cuenta y espera que acaben en una película. Cita como referentes a seguir a David Fincher y Denis Villeneuve, "directores que hacen películas como de autor, pero de gran presupuesto". No tiene prisa por hacerse un hueco, "sé que hasta de aquí unos diez años no pasará porque es algo natural", pero sí afirma que ahora mismo le preocupa el tema de hacer películas para el cine tras la irrupción de las plataformas. "El problema es que se hacen muchas películas para ver ya directamente en casa". No se plantea una opción B. "No pienso rendirme. Hay que tener dedicación, paciencia y mucho trabajo", clama con optimismo.

## Contra la tecnocracia

#### Jorge Carrión



Bates contra Correos (Movistar+) es una excelente miniserie británica que, más allá de la historia real que la inspira, la lucha de cientos de empleados de correos para que se reconozca que los fallos en la contabilidad de sus oficinas no se debieron a un fraude, sino al fallo del software creado por Fujitsu para el control financiero de las franquicias, habla de uno de los grandes temas -y problemas- contemporáneos. El drama y la épica particulares del señor Bates y sus compañeros de infortunio, arruinados por los errores de la máquina, que todavía están luchando en los tribunales, se inscribe en un argumento universal, el ciudadano contra el Estado, que en el siglo XXI tiende hacia una nueva inflexión: el antagonista sin rostro es la tecnocracia automática.

En el centenario de la muerte de Franz Kafka, quien en El castillo y El proceso diseccionó los mecanismos enloquecedores de la burocracia, la nueva fe en las computadoras y la I.A., en los que se delegan cada vez más operaciones que antes hacían seres humanos, empieza a crear su narrativa oscura. El caso de la Post Office fue paralelo al de Robodebt en Australia -la automatización del control de los beneficiarios de la asistencia social-, y a las polémicas por Affelnet en Francia -el algoritmo que gestiona las plazas de los alumnos de los colegios-. En España, el programa Bosco, desarrollado por el Gobierno, decide quién recibe el bono social para su factura de la luz; aunque la organización Civio descubrió errores graves en el código fuente, la justi-

#### Los sistemas de datos se imponen para contratar en clubes deportivos... pero no en temas culturales

cia se ha opuesto a que sea revelado y analizado. Todos esos casos han sido narrados en formato pódcast y probablemente pronto también protagonicen películas, series o libros.

En el 2011, *Moneyball*, de Bennet Miller, ofreció una visión positiva del uso de las estadísticas avanzadas en el mundo del deporte. Es sabido que el protagonista, interpretado por Brad Pitt, es el gerente general de un equipo de béisbol que decide contratar a un economista como asesor para los fichajes. Los datos se imponen en la contratación a las intuiciones y las emociones. Y triunfan. Trece años después, los sistemas de datos son moneda de uso común en todos los clubes deportivos. Pero cuesta encontrar objetos culturales que hablen de casos de éxito.

Me pregunto si es por esa tendencia que en Mr. Bates contra Correos no se muestra la importancia que seguro que tuvo Facebook para que todos los afectados se pusieran en contacto durante la década pasada y pudieran organizarse. Mientras el programa Horizon hacía estragos en la contabilidad de muchas oficinas y los empleados de Fujitsu y de Post Office actuaban con vileza para ocultarlos, las víctimas podían luchar por sus derechos gracias a Facebook o sus teléfonos móviles. Y su historia se ha conocido en todo el mundo gracias a una serie disponible en plataformas digitales (en cuyos corazones hay también complejos algoritmos).

#### **ENTREVISTA**

**JUSTO BARRANCO** Madrid

nuevo espectáculo de Alberto San Juan, Macho grita, consigue con humor y cuatro músicos sacudir al espectador. Une el depredador mito de Don Juan y la historia más oscura de España, la de la eliminación del otro. El espectáculo, dentro del festival Grec, estará en el teatro Condal hasta el 7 de julio.

Lleva años revisando la historia reciente de España en sus espectáculos. Ahora se va mucho más atrás, a una historia que, dice, desconocía. ¿Qué ha descubierto? Encuentro dos grandes catástrofes en nuestra historia cuyo eco no termina de apagarse. La evidente es el golpe militar contra la democracia del 36, que dio lugar a una guerra y a una interminable dictadura. La otra es el proyecto nacional católico monárquico de Isabel de Castilla cuyo arranque pode-mos situar en 1492. A partir de entonces lo hispánico prescinde de sus elementos judío e islámico para fundar lo español sólo sobre lo cristiano. Esto da lugar a un proceso genocida contra gran parte de la población hispánica.

¿Qué le ha sorprendido más de esa historia de la formación de la España actual?

Saber que moros y judíos eran tan hispánicos como los cristianos. Las poblaciones hispánicas, mayoritariamente cristianas a principios del siglo VIII, comienzan un proceso que lleva a que esas mismas poblaciones sean musulmanas en el siglo X. Más que una conversión religiosa es un cambio cultural. La raíz de nuestra cultura es tan romana como islámica, pero reivindicamos una y negamos la otra. Y no existió un proyecto para erradicar lo islámico, o quizá, mejor, andalusí, hasta 1502, cuando Isabel ordena la conversión forzosa al cristianismo.

Uno de los momentos más impactantes en el espectáculo es cómo narra la suerte del mundo musulmán peninsular. ¿Lo conocía?

No tenía la más mínima idea. Forma parte de lo que María Zambrano llamó "historia invisible" o invisibilizada. El sultán Boabdil pacta con Isabel la rendición del reino de Granada a cambio de que la cultura y religión islámicas fuesen respetadas. Diez años más tarde, Isabel rompe el pacto y ordena la conversión. Mediante una decisión política, crea una nueva categoría social: los moriscos, que po-



Alberto San Juan, en una escena del montaje Macho grita, que hoy arranca en el teatro Condal

## "Ser un Macho con mayúscula consiste básicamente en tener miedo a no serlo"

#### Alberto San Juan

Actor y director, protagoniza 'Macho grita'

drían mantener lengua y costumbres pero no la práctica de sus creencias. Medio siglo después, Felipe II prohíbe también la lengua y costumbres de los moriscos. Y a principios del XVII, Felipe III ordena la expulsión de toda y todo descendiente de musulmanes. Unas 300.000 personas.

¿Macho grita es el relato de la construcción de un país a base de eliminar al otro, al diferente?

Sí, en gran parte. Aquí lo Macho se refiere a una forma de habitar el mundo basada en la voluntad de dominio y depredación. Esa forma de habitar el mundo, llamada capitalismo desde hace unos siglos, ha llegado a su fin, los recursos de la tierra no son suficientes

para esa voracidad insaciable, pero en su epílogo está produciendo monstruos que gritan mucho.

¿Cómo se cruzan el mito de Don Juan y el colonialismo español interno y externo, en qué coinciden?

Don Juan es un posible arquetipo de lo Macho. Y es mucho más, también. Es el señorito de Los santos inocentes, pero también, por su

Ayuso y Milei

Hoy muchos monstruos gritan, como el criminal de la motosierra que ha recibido una medalla"

rebeldía, es la cuerda con la que Azarías ahorca al señorito.

Ese Macho protagonista, ¿lleva toda esta historia como un orgullo o una prisión, o quizá ambos?

Lo Macho exhibe siempre una actitud orgullosa, el famoso "pecho palomo", pero también pienso que ser un Macho con mayúscula consiste básicamente en tener miedo a no serlo.

¿Qué grita hoy su macho?

Grita para callar a los demás. Y grita de terror, porque sabe que su mundo, que creía eterno, se está acabando. Lo que no sé es si nos dará tiempo a construir otro.

¿En qué resuena este montaje, esta historia sobre la que estamos construidos, en la España hoy?

Hoy nos están dejando sordos los gritos de terror del Macho. Y ese Macho también está encarnado por grandes lideresas como Isabel la católica. Hubo una lideresa que apareció en un diario disfrazada de Isabel la católica, creo. Ni sé.

Una frase resonante del espectáculo es: "Históricamente, pues, ser un buen español es tener siempre razón". ¿Seguimos ahí? Me decía un amigo que la catego-

ría verdad ha desaparecido. Es difícil hallar ocasiones en que distintas voces dialogan para intentar aproximarse juntas a algo que puedan considerar cierto. Hoy son más frecuentes los monstruos que gritan, como el criminal de la motosierra que recibió una medalla en Madrid la semana pasada..

#### Pep Montserrat gana el premio Nacional de Ilustración

**MADRID** Agencias

El ilustrador catalán Pep Montserrat (Monistrol de Montserrat, 1966) ganó ayer el premio Nacional de Ilustración 2024, dotado con 30.000 euros, que concede el Ministerio de Cultura, y mostró su alegría por el reconocimiento a una trayectoria de tres décadas. Ha sido galardonado por su maestría técnica, su versatilidad y apertura hacia campos de la ilustración gráfica que le han hecho un "referente indiscutible para numerosos profesionales", según el jurado.

El premiado desarrolla su carrera en España y a nivel internacional y combina la labor artística con la docencia en la Escola Massana. Colaborador en prensa escrita, destaca también su trabajo en literatura, infantil, juvenil y adulta, en editoriales como Viena o Comanegra, entre otras.

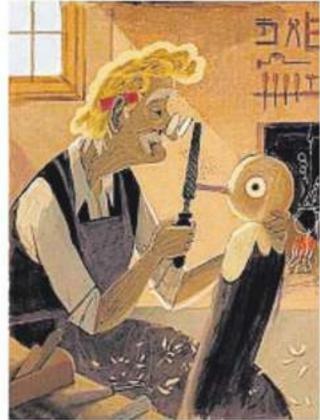

Pinocho, visto por Montserrat

El jurado valora su "capacidad de construir significados más allá del simple despliegue visual con una voz propia", y "su generosa contribución a la definición de las bases de una pedagogía de la ilustración cruciales para la formación de futuras generaciones".

En el ámbito televisivo, Montserrat participó en el programa infantil de TV3 Una mà de contes. Además, junto con la escritora Montse Ganges, es el creador de la serie de animación Miniman.



### Pat Metheny, John Scofield,

ANDREA MOTIS, MARIA SCHNEIDER, CROSSCURRENTS TRIO, PAQUITO D'RIVERA, CIMAFUNK, MIGUEL POVEDA Y MUCHOS MÁS



Ctubre - Diciembre 2024

www.entradasdevanguardia.com

Consulta los términos y las condiciones de los descuentos en la web.

LAVANGUARDIA

Audrey Magee habla del colonialismo en una isla con los últimos hablantes puros del idioma

## "El irlandés era de pobres y analfabetos"

BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Barcelona

i uno crecía en Irlanda en los años 70, no lo tenía fácil para escapar a la historia, con todas sus pesadas mayúsculas. Audrey Magee (Enniskerry, 1966) lo entendió pronto. Antes de llegar a la adolescencia ya había pasado por dos sucesos que le marcaron. Uno fue el asesinato de lord Mountbatten por parte del IRA, en agosto de 1979. Magee, entonces una adolescente, acababa de estar ese mismo verano en Francia, en la costa bretona, como parte de un intercambio escolar. Allí todo olía, se sentía y se veía muy parecido a Irlanda, con una diferencia fundamental: no había violencia. El atentado contra Mountbatten, el primo favorito de Isabel II y antiguo gobernador de la India, tuvo otras tres víctimas, entre ellas dos chicos de una edad similar a la de Magee, el nieto del militar, Nicholas Knatchbull, de 14 años, y un chico del condado que atendía en las labores de pesca, Paul Maxwell, de 15. Ambos fallecieron al instante por heridas de la bomba que el IRA hizo detonar en el barco de pesca de la familia. "Pensé que, si hubiéramos estado en Francia, esa gente simplemente hubiera seguido pescando. Y que a mí esa violencia me estaba determinando. ¿Yo realmente quería que chicos de 14 y 15 años muriesen por mí? En Irlanda nos parece muy bien beneficiarnos de la violencia de 1916 [independencia del país], pero no tanto de la de 1979", reflexiona la autora en una reciente visita a Barcelona.

El segundo hecho dramático que le hizo tomar conciencia fue la muerte de Anne Lovett, una adolescente, mientras paría, sola, en una cueva, un bebé que era fruto de la violación por parte de un



Audrey Magee, fotografiada en una calle de Barcelona

cura del pueblo. "Entendí que eso te pasa cuando eres mujer y las cosas te salen mal en Irlanda".

Más tarde, con todo bullendo en su cabeza, Magee se hizo periodista – cubrió para The Irish Times el proceso de paz en Irlanda del Norte– y después novelista. La colonia (Sexto Piso / Periscopi) es su segunda novela y se podría calificar como una metáfora sobre las distintas formas de colonialismo si no fuera porque reducirla a una fábula simbólica achata la ambición del texto. En una isla sin nombre, viven los últimos hablan-

tes puros del irlandés, algunos no contaminados por el inglés.

En cuatro generaciones de la misma familia se ve ese desarrollo, o esa decadencia, según se mire: desde la matriarca, Bean Uí
Néill, que no habla inglés, a su bisnieto de 15 años, Seamus, que se
hace llamar por la versión anglo
de su nombre, James. En el verano de 1979 llegan a esa isla ficticia
dos forasteros: un francés, JP
Masson, que es viejo conocido de
los lugareños, lingüista empeñado en salvar la lengua irlandesa, y
Lloyd, un pintor inglés también

en busca de lo auténtico, que en teoría ha ido a pintar paisajes, pero pronto empieza a retratar a "los isleños" como un Gauguin en el Atlántico. Su interés es Mairéad, la madre de Seamus, una viuda de pescador fallecido en el mar que posa para Lloyd semidesnuda mientras se acuesta con Masson, para disgusto de su cuñado, Francis, que da por hecho que la viuda de su hermano le pertenece.

A la autora le cae especialmente bien Mairéad. "Desde el principio, sabía que Mariéad, una mujer de mediana edad, tendría una vida sexual activa", dice. "Cuando se va el colonizador, lo que deja es un país vacío y muy pobre. ¿Cómo construyes escuelas?, ¿Cómo te las apañas? No había Unión Europea, no había Banco Central. Todo lo que teníamos era el Vaticano. La Iglesia católica hizo cosas extraordinarias en Irlanda, poniendo en pie todo un sistema de asistencia social, pero el precio lo pagaron las mujeres irlandesas, los homosexuales, hombres y mujeres, y los niños de los que se abusó. Fue un precio enorme".

En la novela, para sorpresa de nadie, el inglés y el francés no se soportan. Dividen su territorio sin consultar a los isleños y alteran la vida del territorio. Mientras que Lloyd espera que todos hablen inglés para su comodidad, Masson se desespera porque mantengan el irlandés. Él mismo, hijo de francés y argelina, arrastra traumas respecto a la multiculturalidad. "En esa batalla, Lloyd es utilitario y Masson cree que la lengua está

#### "La Iglesia hizo cosas extraordinarias en Irlanda, pero el precio lo pagaron mujeres, niños y homosexuales"

íntimamente unida al alma de los isleños. Pero lo que él quiere es que la isla permanezca intacta para seguir yendo todos los veranos. Eso está en el corazón del colonialismo, pero también en la industria moderna del turismo".

En casa de Magee no hablaban irlandés. Estudió las nociones básicas obligatorias en el colegio y nunca sintió la llamada de aprenderlo, hasta hace muy poco. "Estaba muy politizado, no era cool". Para explicar esa diglosia se remonta a Enrique VIII: "Cuando él llegó a Irlanda, se aseguró, como todo colonizador, de que la lengua local fuera la lengua de los estúpidos, de los pobres y los analfabetos". Su hija de 24 años, sin embargo, tiene una actitud mucho más positiva y curiosa hacia la lengua.

La muerte de esos dos chicos que iban en el barco con Mounbatten "fue un éxito para el IRA, pero mucha gente pensó: esto no va de una Irlanda unida". Magee escribió *La colonia* con el trasfondo político del Brexit, tras el cual volvió a la circulación la idea de la Irlanda unida. ¿Cree que llegará a verla? "Hace falta un movimiento potente y apoyo de Europa, que está ahora por otras cosas. Es complicado".•

### **GUÍA TIEMPO LIBRE**

#### **TEATROS**

AQUITÀNIA TEATRE Av Sarrià 33 BCN-info@aquitaniateatre.es La tardor no arriba mai de Dj. a Diu. Si lo cuentas te mato Diu. Bavid Fernández: No estoy bien (Última función) Diss.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Tots Ocells, de Wajdi Mouawad, direcció d'Oriol Broggi. Fins al 28/07. Entrades a laperla29.cat i 1,5h abans de cada funció a la taquilla del teatre.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91, 93 442 31 32). Grec 2024: del 26 de juny al 7 de juliol, Alberto San Juan a Macho Grita. Crónica de mi propia ignorancia sobre la Historia de España, de dt. a dv. 20 h, ds. 17.30 i 20 h, dg. 18 h. teatrecondal.cat i promen trada.com

EL MALDA, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Divina de la mort. Cia. Facòf. Compra d'entrades, consulta d'horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOYA (Joaquín Costa, 68. Tel. 93 343 53 23). Dins Grec 2024: a partir 28 juny, Lolita Flores és Poncia, de dt. a ds. 20 h, dg. 18.30 h. teatregoya.cat i promentrada.com

LA PUNTUAL C/ Allada Vermell 15. <M> Jaume I. T. 639 305 353 "Patufet" Cia. La Puntual - Eugenio i Nëstor Navarro Marionetes de fil + 2 anys. Dv. a les 18h; Ds. a les 12h i 18h; Dg. a les 12h i 17h. A partir de 9€ www.lapuntual.info

LA VILLARROEL (Villarroel, 87, 93 451 12 34). Fins 7 juliol L'illa deserta, dc. i dj. 20 h, dv. 17.30 i 20 h, ds. 17.30 i 20.30 h, dg. 17.30 h. LOFF: Fins 2 juliol A fuego, dl. i dt. 20 h. lavilla rroel.cat i promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51, 93 301 55 04). Grec 2024: Tirant Lo Blanc, de dt. a dv. 20 h, ds. 17.30 i 20.30 h, dg. 18 h. teatre romea.cat i promentrada.com

SALA ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com Dijous: "No et vesteixis per sopar" a les 21:00h

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. 934417022. Sala Àtic22: La Maièutica presenta Tot en ordre fins el 21 de juny + info a www.tantarantana.com

TEATRE AKADÈMIA. Paradise, de Kae Tempest, dramatúrgia i direcció de Moreno Bernardi. De dx a dss a les 20h i dg a les 18h. Entrades: teatreakademia.cat. C.Buenos Aires, 47-49. BCN. Tif. 934951447

TEATRE DEL RAVAL St. Antoni Abat, 12. T. 93 443 39 99. "Circle Mirror Transformation" | Dij, 20h. "Oficinats" | Div, 20h. Diss, 18h. "Pots ser tu, puc ser jo" | Diu, 18h. Compra d'entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN Sta. MªClaret 120 T. 93 603 51 61 Fins 30/6 'La Festa' Dj Dv Ds 21h Dg 17h Fins 30/6 'Brain 2.0 El màgic poder de la ment' by Hausson Dj Dv Ds 19:30h Dg 19h Propera 4/7: 'La felicidad es un hábito' de Laura Freijo

TEATRE LLIURE: Gràcia - 93 228 97 47. Montseny, 47. Fontana L3. Festival Grec 2024: Morir lo hace todo el mundo, de José y sus Hermanas, del 26/06 al 07/07. Temporada 24/25 ja la venda. www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla i 93 289 27 70 https://www.teatrelliure.com/ca/ el-grec-al-lliure-2024

TEATRE LLIURE: Montjuic - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1. Festival Grec 2024: Billy's Violence / Billy's Joy dir. J. Lauwers, Needcompany. Del 28 al 30/06, funcions alternes. X. Bobés: El cap als núvols, 29 i 30/06. Cosas que se olvidan facilmente, del 29/06 al 07/07. Temporada 24/25 ja la venda. www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla i 93 289 27 70 https://www.teatrelliure.com/ca/el-grec-al-lliure-2024

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. (Pl. de les Arts, 1.) Sala Gran: Elisabeth Costello J.M. Coetzee. A partir 6 juliol. Sala Petita: What the foc?! de Gerardo Salinas i Junior Mthombeni. A partir 4 juliol. Informació i venda entrades: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA (Tel. 93 317 75 99, La Rambla, 115). Non Solum de Sergi Lopez, 6 úniques funcions. Horaris: dc. i dj., 20 h; dv., 20:30 h; dss., 17 h i 20:30 h; dg., 18:30 h. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com

EXPOSICIONES DE ARTE

(\*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.
ART MAR. Tel. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

#### MUTUA INTERCOMARCAL

#### Junta 2024

Por acuerdo de la Junta Directiva de la Entidad de fecha 16 de mayo de 2024, se ha procedido a convocar la Junta General Ordinaria de Mutualistas en la Sala Europa del Hotel SB Icaria, sita en Av. Icaria, nº 195, de Barcelona, el día 18 de julio de 2024 a las dieciocho horas en primera convocatoria y a las dieciocho horas y treinta minutos en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del Día:

- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2023, del anteproyecto de Presupuestos de Ingresos y Gastos para el ejercicio de 2025, así como la demás documentación que, legalmente y junto con la indicada, debe ser sometida a conocimiento o aprobación de la Junta General.
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por la Junta Directiva de la Entidad
- 3. Renovación y, en su caso, designación de nuevos cargos de la Junta Directiva.
- Información sobre el corriente ejercicio en los diferentes ámbitos de la Entidad y perspectivas, así como sobre las dotaciones y aplicaciones del patrimonio histórico.
- 5. Ruegos y preguntas.
- 6. Aprobación del Acta de la Junta y nombramiento de Interventores.

Se podrá ejercitar su derecho a voto mediante la delegación de voto en otra empresa asociada de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Entidad. Como requisito indispensable para tener derecho a voto deben encontrarse al corriente en el pago de las cotizaciones sociales, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y el artículo 33 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Tendrán derecho de asistencia todas las empresas asociadas a la Entidad, en las condiciones previstas por los Estatutos de la Mutua.

Barcelona, 17 de junio de 2024.- El Presidente, Enric Torres Borràs.

### La Oreja de Van Gogh y Els Amics de les Arts encabezan el festival Vallviva

El evento colabora con la investigación oncológica de Vall d'Hebron

**REDACCIÓN** Barcelona

Cinco días de música y gastronomía de proximidad a La Vall d'en Bas es la propuesta del festival Vallviva, del 10 al 14 de julio, que no es ni quiere ser el mayor, pero sí tiene la aspiración de ser el más solidario, ya que su origen está marcado por la intención de la Fundació Vallviva, por un lado, de llevar la cultura y el ocio a la comarca pensando en el turismo de calidad y, por otro, de colaborar con el bienestar físico, psíquico y social de las personas, especialmente las afectadas por el cáncer.

Para conseguirlo, han planificado un entorno en medio de la naturaleza que se estrenará con el proyecto *Emociona't amb la SCCC*, que une la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya con la Polifònica de Puig-reig, a los que en esta ocasión se sumarán Manu Guix, Mariona Escoda, Beth, La Pau y Joan Garrido.

Al día siguiente será el turno de Els Amics de les Arts, que presen-

tarán su último álbum, Les paraules que triem no dir, sin dejar de lado clásicos como su Jean-Luc. Además actuará el grupo de los hermanos Serrasolsas, Ginestà, que con su último disco, Vida meva, se introducen en la electrónica, que acaba empapando el resto de su repertorio, con éxitos como T'estimaré com la terra.

Al día siguiente serán La Oreja de Van Gogh, que tras 22 años sobre el escenario siguen siendo un referente del pop español. La noche del sábado los conciertos serán de dos músicos que ganaron popularidad gracias a los concursos, Operación Triunfo en el caso de Alfred García y La Voz respecto a Álvaro de Luna, que con su segundo disco, Uno, se ha consolidado como uno de los músicos españoles jóvenes con más proyección.

Para la jornada final, el domingo, la música se centrará en el público familiar con el concierto de El Pot Petit junto a la Black Music Big Band. La banda liderada por Pau y Jana recibirá la



Els Amics de les Arts presentan su último disco, Les paraules que triem no dir

menores de 25 años.

En la experiencia del festival la gastronomía es un elemento destacado, y se encargarán firmas catalanas como Jubany (10 de julio), Les Cols (día 11), Casa Enric (día 12) y el Miramar de Paco Pérez (la última noche). Además,

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya y la Polifònica de Puig-reig inauguran el festival el 10 de julio

habrá una zona de cocina de autor a cargo de los restaurantes Quinze Ous y Equilibri y se podrán hacer catas de propuestas de proximidad de la Garrotxa.

Además de estas propuestas, el festival ha dispuesto un *village* 

donde se desarrollarán otros tipos de actuaciones artísticas, ya sean obras teatrales, magia, acrobacia, una muestra de arte o pintura en directo, y aún después de los conciertos del escenario principal habrá sesiones de dj para disfrutar hasta la madrugada.

El festival Vallviva nació en el 2021 por iniciativa de Royalverd, que al año siguiente crearía la fundación organizadora con Noel Alimentària, dos empresas de la Garrotxa que buscan llevar la cultura a la comarca y al mismo tiempo dar impulso a la investiga-ción del cáncer, motivo por el cual los beneficios del festival irán destinados al equipo del Campus Vall d'Hebron que busca erradicar el efecto de la metástasis en los cánceres más agresivos y conocer más a fondo la medicación específica para el cáncer de páncreas en diferentes etapas y comportamientos.

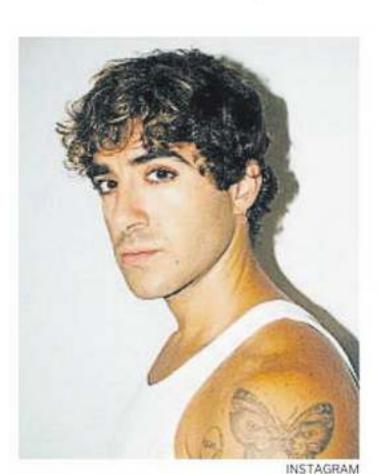

Álvaro de Luna

visita de muchos de sus amigos, los animales que salen en sus canciones, y además de la Melmelada Band el escenario lo ocuparán los más de veinte artistas del proyecto formativo Black Music Big Band, con prometedores músicos

#### Encuentros LAVANGUARDIA

### Dos ciudades de vanguardia



10 JULIO **Auditorio MGS** 

JULIO
12:00 h

C. d'Entença, 325.

Barcelona

Modera:

Enric Sierra
Director adjunto de
La Vanguardia

Colabora:





MIÉRCOLES, 26 JUNIO 2024 44 LA VANGUARDIA





# Inglaterra juega con fuego

Los 'pross' amarran la primera plaza con un triste empate ante Eslovenia



Vaya nochecita. Harry Kane, que se tapa un ojo con la mano, y Jude Bellingham tuvieron una noche aciaga contra Eslovenia en Colonia. Inglaterra no brilla y ahora ni marca



Todos felices, aunque unos más que otros. Amarró Inglaterra la primera plaza del grupo C, pero no despejó ninguna duda después de firmar un triste empate sin goles ante Eslovenia, que celebró mucho más el resultado porque le garantiza una plaza en octavos. Evitaron así los de Southgate un cruce con Alemania y se van al otro lado del cuadro, pero con el nivel de juego que están mostrando no es que no haya rival pequeño, es que todos parecen gigantes.

Bajaban movidas las aguas en la concentración inglesa, donde las críticas al juego desde el exterior han provocado que Southgate y los suyos se conviertan en una legión romana, con los escudos hacia afuera protegiéndose unidos. Pero si les habían tocado el orgullo no se notó en el verde del estadio de Colonia, donde, como un niño pequeño y sus padres, la parsimonia y el tedio no se separaron de la mano de los

pross. La calculadora tampoco ayudaba a dibujar un escenario extraordinariamente atractivo para el espectador. La peleona Eslovenia sabía perfectamente que con un empate sellaba el pasaporte para octavos de final, y esta Inglaterra no se ha caracterizado nunca por su destreza para encontrar espacios en defensas pobladas y bien situadas.

No parecían tener prisa los hombres del polémico y discutido Southgate con el balón en

#### Oblak apenas intervino en una noche en la que los de Southgate flirtearon con citarse con Alemania

los pies, que jugaban con el agua al cuello ya que un gol de Dinamarca les arrebataba el primer puesto.

Mostraron de todo menos nervios los ingleses, que tardaron en atisbar a Oblak un buen rato. En esos minutos iniciales de tanteo, fue Eslovenia la que pisó el área de Pickford. Primero, con un tímido cabezazo de Sesko, que se convirtió en el primer disparo de la noche. Y, después, con un disparo mordido de Sporar, su compañero en ataque.

A pesar de todo, el dominio del juego era indiscutiblemente inglés. Con Foden pegado a la banda, lejos de los carriles interiores donde esta temporada ha lucido a su mejor nivel, les costaba a los pross enlazar alguna jugada rápida y de peligro. Pero, con tanta calidad arriba, no fue ninguna sorpresa que los primeros tres pases seguidos con un poco de fluidez acabaran con el balón en la red de Oblak. Pero, antes de ceder el balón a Saka, Foden había recibido en fuera de juego por pocos centímetros y el gol no subió al marcador.

A raíz de esa primera (y última) gran jugada inglesa, su dominio sobre el verde se acrecentó y Eslovenia, salvo alguna carrera de Kamicnik por la derecha, fue dando descaradamente pequeños pasos atrás. Entre la pujanza del rival y la comodidad del resultado, que les garantizaba el pase, tampoco pareció importarles demasiado



Inglaterra: Pickford, Walker, Stones, Guéhi, Trippier (Alexander-Amold 84), Gallagher (Mainoo 46), Rice, Saka (Cole Palmer 71), Bellingham, Foden y Harry Kane.

Seleccionador: Gareth Southgate

Eslovenia: Oblak, Kamicnik, Drkusic, Bijol, Janza (Balkovec 91), Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar (Gorenc Stankovic 86), Sporar (Celar 86) y Sesko (Ilicic 76).

Seleccionador: Matjaz Kek

Estadio: Estadio Rhein Energie (Colonia).

Arbitro: Clement Turpin (Francia).

Tarjetas: Amarillas a Trippier, Janza, Guéhi, Bijol y Foden.

Goles: No hubo.

a los de Kek. A la media hora de juego, Kane probaba por fin a Oblak con un disparo desde la frontal que le salió demasiado centrado. Después era Foden, de falta, el que volvía a poner en alerta al eterno guardameta del Atlético. Y, antes del descanso, Kane no alcanzaba a tocar un

centro chut de Trippier. El orgullo inglés sí pareció reaparecer en los vestuarios porque la puesta en escena de la segunda mitad estuvo más acorde con la historia del fútbol inglés. Quedó encerrada Eslovenia en su área ante un rival que, con Foden más centrado y Bellingham de hilo conductor, empezó a acechar seriamente a Oblak. La primera gran ocasión la firmó Stones, rematando un córner que Sesko, en labores defensivas, sacó bajo palos. Pero, aunque el balón apenas cruzaba el centro del campo, el dominio de los pross era estéril, y Oblak transitaba por el duelo con cierta tranquilidad.

Tenía el balón pero le faltaban ideas al equipo de Southgate, al que le engullía el cronómetro asomado al abismo, porque un gol de Dinamarca le enviaba a Dortmund a medirse a Alemania en octavos. A pesar de todo, apenas un disparo de Palmer que atrapó Oblak sin demasiados problemas fue todo su botín antes del pitido final. Jugó con fuego Inglaterra y tuvo la suerte de no quemarse. Eslovenia le acompañará en la siguiente ronda. Todos contentos en Colonia.



**Khvicha Kvaratskhelia** Delantero de Georgia "Siempre tuve el sueño de jugar contra Cristiano. Espero que ganemos y que me regale su camiseta".



**Dusan Vlahovic** Delantero serbio Extensible a Mitrovic porque Serbia se despide del tomeo con un gol -el equipo menos realizador- y ellos, dos arietes, se van sin ver puerta.



**Ralf Rangnick** Técnico de Austria Considerado el padre de la nueva escuela alemana, el técnico, que cumple 66 años el sábado, ha clasificado a Austria como primera.



LEON KUEGELER / REUTERS

Kylian Mbappé marcó de penalti su primer gol en una fase final de la Eurocopa. Hace tres años no vio puerta

**Grupo** D Francia, con problemas evidentes de gol, acaba segunda de grupo después de empatar ante Polonia y Lewandowski, que no se jugaban nada

## Con Mbappé no basta



Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Rabiot (Griezmann 61), Kanté (Camavinga 61), Tchouaméni (Fofaná 81), Barcola (Giroud 61), Dembélé (Kolo Muani 85) y Mbappé Seleccionador: Didier Deschamps

Polonia: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski (Swiderski 67), Urbanski, Szymanski (Skoras 67) y Lewandowski

Seleccionador: Michał Probierz

Estadio: Signal Iduna Park (Dortmund). Árbitro: Marco Guida (Italia).

Tarjetas: Amarillas para Zalewski, Rabiot, Frankowski, el técnico polaco Probierz, Dawidowicz y Swiderski.

Goles: 1-0 Mbappé (p) (56), 1-1 Lewandowski (p) (79).

#### **CARLOS NOVO**

Madrid

Francia no acaba de convencer.
Recuperó a Mbappé y jugó varios partidos en uno. Empezó bien, pero luego se fue desdibujando poco a poco. No estuvo fina en el remate y acabó concediendo un empate, que sumado a la victoria de Austria sobre los Países Bajos la relega a la segunda posición del grupo. Está claro que el equipo de Didier Deschamps tiene un problema con el gol. Acaba la fase de grupos

con dos goles: un autogol de un defensa austriaco y un penalti transformado por Mbappé.

Francia necesitaba la victoria por un gol más que los que marcaran los Países Bajos para asegurarse la primera plaza, y para ello Deschamps revolucionó el once. Dejó en el banquillo a Griezmann y apostó por Mbappé, que jugó con máscara, y Barcola, que debutaba en partido oficial con Francia. El nuevo fichaje blanco, de delantero centro pareció menos Mbappé, un jugador menos determinante que cuando arranca en una banda y tira diagonales. De hecho, desesperado por las paradas del portero, por momentos cambió su posición y se retrasó para arrancar con más metros por delante.

Polonia no se jugaba nada porque ya estaba eliminada, pero no planteó un partido fácil, ni mucho menos. Su seleccionador tomó una decisión arriesgada. Cambió de portero. Dejó fuera al veterano Szczesny y jugó con el también veterano Skorupski, de 33 años, siempre a la sombra del primero.

La jugada le salió de cine porque el portero del Bolonia fue un valladar y salvó hasta cuatro ocasiones claras de gol en el primer tiempo, con paradas con el cuerpo y con los pies. Le sacó un balón de gol claro a Theo Hernández, otro a Dembélé y dos más a Mbpappé, al que superó en un mano a mano en las postrimerías del primer tiempo.

Francia dominó de forma clara con la energía que le da Kanté en el centro del campo, escoltado por Tchouaméni, titular por segundo partido consecutivo. Pero a los *bleus* les faltó algo de finura en el último pase.

Polonia fue sobre todo orden defensivo. Tuvo alguna buena salida a la contra y en su mejor ocasión Lewandowski le dio un

#### El nuevo fichaje del Madrid y el nueve del Barça marcan los dos goles del partido, ambos de penalti

buen susto a Maignan, que vivió bastante tranquilo.

La segunda parte empezó sin cambios y con dos remates venenosos de rosca de Mbappé, el primero sacado por el portero con un nuevo paradón y el segundo desviado por muy poco.

A los 55 minutos llegó la jugada del gol francés. Una internada de Dembelé por su banda terminó en una zancadilla de Kiwior. Marco Guida no se lo pensó y pitó penalti. Lo tiró Mbappé y engañó al portero polaco ganándole por primera vez el duelo individual. Su gol número 48 con los *bleus* y el primero que marca en una Eurocopa. Mbappé lo celebró a lo grande, quitándose la máscara.

Tras el gol, Deschamps no se lo pensó y realizó un triple cambio. Quitó al incansable Kanté, a Rabiot, que no había tenido su tarde, y a Barcola, y puso en acción a Camavinga, Griezmann y Giroud, ya con 37 años.

Las sustituciones no le sentaron nada bien a Francia, que perdió ritmo y energía. Polonia dio un paso adelante y se fue hacia arriba en busca del empate para despedirse de la Eurocopa con mejor sabor de boca. Lewandowski, con un remate ajustado al palo que se fue fuera por poco, dio un primer aviso.

La crecida polaca sacó réditos enseguida. A los 79 minutos, Upamecano cometió penalti sobre Swiderski. Lo tiró Lewandowki y marcó a la segunda. Su primer tiro lo paró Maignan, pero con los dos pies claramente por delante de la raya.

De ahí al final fue un correcalles en el que los dos equipos pudieron marcar. Lewandowski estuvo cerca del segundo, y Francia apretó, pero sin ninguna claridad. El empate final consoló a Polonia y fue una decepción para los franceses.



#### Aquí, el más húngaro se clasifica

Esta Eurocopa parece un homenaje póstumo a Luis García Berlanga, el más frívolo y profundo de los directores de cine de este país al que por un día llamaremos España. En todas sus grandes películas, sin venir a vals, colocaba una mención al "imperio austro-húngaro", que tantos disgustos dio a Europa en 1914, pero que la gente de mi generación se tomaba a chufla, húsares y opereta.

Esta Eurocopa tiene un exceso de participantes –¿de qué sirve la tediosa fase previa? – y acerca el fútbol al baloncesto desde el momento en que se clasifica igual España con nueve puntos que Hungría con tres. Es decir, nadie se juega los cuartos hasta octavos salvo algunas comparsas a las que participar ya les llena (selecciones muy en la órbita, por cierto, de la atmósfera austro-húngara de esta Eurocopa).

Las fases finales de la Eurocopa o el Mundial pierden punch con este sistema en el que de 24 equipos solo ocho resultan eliminados en la fase de grupos. Para pasar ronda en un campeonato de élite—caso de una Eurocopa— las selecciones deberían presentar más méritos que tres puntos en tres partidos, dos goles a favor y cinco en contra y balances similares...

Quién mejor parece haber entendido esta filosofía del mínimo esfuerzo es Italia, que este sábado se las verá en Berlín con Suiza. Una bicoca vistos los cruces que pueden esperar a, por ejemplo, España, que ganó el grupo sin encajar un gol y podría resultar premiada con un enfrentamiento con los Países Bajos.

La verdadera Eurocopa empieza este fin de semana. Todo lo hecho hasta ahora sirve de muy poco porque mejor dejar las buenas vibraciones para los Beach Boys. Lejos de premiar al estudiante constante y cumplidor, el coladero de que se clasifiquen cuatro de los seis terceros premia los fallos y da segundas oportunidades a quienes no las merecen. Todo, digo yo, por la pasta y los partidos en televisión.

La gracia de la Eurocopa está en los KO, no en los *matchs* nulos o las victorias a los puntos. De momento, premio al mal estudiante.



**Grupo D** Una Austria muy divertida de ver y desacomplejada da la sorpresa al imponerse a los Países Bajos y colarse en octavos como primera de grupo

## La orquesta mecánica



Países Bajos: Verbruggen, Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven 65), Reijnders (Wijnaldum 65), Schouten, Veerman (Xavi Simons 35), Malen (Weghorst 72), Gakpo y Memphis Seleccionador: Ronald Koeman

Austria: Pentz, Posch, Lienhart (Baumgartner 63), Wöber, Prass, Seiwald, Grillitsch (Querfeld 63), Wimmer (Laimer 63), Schmid (Weimann 92), Sabitzer y Arnautovic (Gregoritsch 78) Seleccionador: Ralf Rangnick

Estadio: Olímpico de Berlín

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaquia)

Tarjetas: Amarillas a Posch, Wimmer y Querfeld.

Goles: 0-1 Malen (p.p.) (6), 1-1 Gakpo (47), 1-2 Schmid (60), 2-2 Memphis (76), 2-3 Sabitzer (81)

#### CARLES RUIPÉREZ

Barcelona

El caos se apoderó de Austria, que puso patas arriba la lógica del fútbol. Los centroeuropeos, que llevan más de 40 años fuera de la élite mundial, se impusieron a los Países Bajos para liderar el grupo D por delante de Francia.

En un partido loco, los neerlandeses pasaron en cinco minutos de estar terceros en el grupo a ser primeros (2-2 de Memphis y 1-1 de Lewandowski en Dortmund). Faltaban diez minutos para el final y el destino aún les deparó un giro inesperado a los *oranje*, que acabarían definitivamente fuera de los dos primeros, cuando Sabitzer hizo el tercero en Berlín.

Pocos equipos más divertidos de ver que Austria. Mientras otros ponen técnica, los austríacos le echan intensidad. Hay equipos que prefieren la pausa para pensar, ellos aplican ritmo y más ritmo. Mientras los hay que se mueven por la inspiración del momento, los centroeuropeos se fían de su método, el de la presión alta y la verticalidad, el de Ralf Rangnick.

El seleccionador ha convertido al conjunto en la orquesta mecánica. En sus tres fases finales de Eurocopa, Austria había marcado siete goles. En tres partidos en



Marcel Sabitzer hace un corazón con sus manos para celebrar el 2-3, que llevó su firma

Alemania ya lleva seis en una liguilla donde nadie contaba con ellos.

A eso añaden que Marcel Sabitzer es uno de los hombres de esta primera fase. El centrocampista del Borussia Dortmund se ha convertido en el enganche perfecto para el juego austríaco, ya que sabe lo que le conviene a su equipo. Siempre se ofrece para dar salida a la contra cuando sus compañeros, incansables en la presión, logran recuperar el esférico. El medio anotó el gol en el minuto 81 que rompía todos los esquemas.

Los Países Bajos habían salido dormidos, un pecado si enfrente se tiene a la selección quizás más movida de esta Eurocopa, Austria, fiel reflejo de lo que quiere su técnico. No hay peor rival para que se te peguen las sábanas de la siesta, porque está acostumbrado a penalizar los errores.

#### En cinco minutos, los neerlandeses pasaron de ser terceros a primeros, para caer de nuevo al tercer puesto

Así fue cómo se abrió el marcador. En una acción por la izquierda de Prass, que puso el balón en el área, Malen se lo introdujo en su portería. A Koeman no le gustaba nada el panorama y se vio obligado a rectificar sobre la marcha. Ni siquiera esperó al descanso para llamar a Xavi Simons, al que había dejado en el banquillo.

También algo diría Koeman en el camerino porque, en la reanudación, los Países Bajos solo tardarían 80 segundos en igualar el marcador. Simons combinó rápido con Gakpo, que recortó y cargó la pierna para marcar su segundo tanto en el torneo.

Entonces se vio que Austria no es una comparsa, que es un equipo que sabe lo que hace y lo que quiere. No dudó pese al golpe psicológico y siguió sin especular. Su mediocentro llegó a la línea de fondo para centrar y Schmid cabeceó con potencia a la red.

Tampoco se pusieron nerviosos los austríacos cuando Memphis hizo el 2-2 con una gran maniobra después de que Weghorst bajase una pelota de las nubes. Desacomplejados, sin nada que perder, Baumgartner dejó a Sabitzer delante de Verbruggen, al que fusiló con un zurdazo para adelantar a su selección por tercer vez. Incluso Baumgartner hizo el cuarto, pero en posición adelantada, tras un taconazo de Laimer. Los conciertos de Austria da gusto vivirlos.

#### Grupo C

#### Dinamarca empata sin encanto ni goles y deja a Serbia última



CARLOS NOVO Madrid

Un empate sin goles le valió a Dinamarca para ser segunda de grupo empatada a todo con Eslovenia y deja a Serbia última con dos puntos y fuera ya de la Eurocopa. Los daneses pasan como segundos merced a tener una tarjeta menos que los eslovenos, seis por siete los balcánicos. El partido fue posiblemente el peor de lo que llevamos de la competición, sin tiros a puerta con peligro y con una Serbia, con buenos delanteros, que no supo hacer daño a una Dinamarca muy bien cerrada en torno a Schmeichel.

Serbia necesitaba ganar para pasar pero despreció la primera parte y eso suele pagarse. Lo intentó en la segunda llenando el campo de delanteros pero su juego, sin ninguna transición ni elaboración, se limitó a colgar balones al área sin sentido, presa fácil para el despeje de los defensas daneses.

La primera parte fue más equilibrada y Dinamarca buscó más el gol. Durante cinco minutos pareció que lo conseguiría. Fue una falsa impresión.

Serbia puso en acción a dos delanteros más al comienzo del segundo tiempo, entre ellos Jovic. El ex del Madrid marcó, pero estaba en fuera de juego.

Al final todo fueron prisas para los serbios, que encerraron a los daneses en su área. El asedio no se tradujo en ninguna ocasión de gol clara. Dinamarca pasa a octavos tras tres 
empates. Es una selección rocosa que no desprende ningún 
encanto.



### Ceorgia hus

### Georgia busca la gesta ante Portugal

Portugal comparecerá en el césped de Gelsenkirchen con los deberes hechos, ya primera de grupo. En cambio, Georgia necesita un triunfo para lograr una clasificación para octavos que sería histórica en su primera participación en una Euro-

copa. Los georgianos tienen como principales argumentos al delantero Kvaratskhelia y a su portero, Mamardashvili, el artífice del punto logrado ante la República Checa Él meta del Valencia deberá frenar el vendaval ofensivo de un conjunto luso donde se esperan muchas rotaciones. No estará seguro en el once inicial de Roberto Martínez el extremo Rafa Leão, por acumulación de tarjetas, y también podrían tener descanso los veteranos Pepe y Cristiano Ronaldo, que aún no ha marcado en el torneo. Podrían salir de inicio Conceiçao, héroe ante los checos, Gonçalo Ramos, recuperado del golpe fortuito de un miembro de seguridad, y João Félix, inédito aún en Alemania.



#### Turquía, ante su test definitivo

Turquía ha dado una de cal y otra de arena en la Eurocopa, triunfal en su estreno ante Georgia (3-1) y derrotada después sin paliativos por Portugal (0-3). La República Checa, una selección combativa pero sin grandes referentes, con solo un

punto logrado contra Georgia (1-1), será el baremo de los turcos en una última jornada de grupos definitiva para ambos combinados, con todo por decidir aún salvo el primer puesto, en manos de los portugueses. A los otomanos les vale un empate para estar en octavos, mientras que los checos necesitan el triunfo para asegurar el pase. El madridista Arda Güler, una de las sensaciones de Turquía en la primera jornada, autor de un golazo, podría volver a la titularidad después de ser suplente ante Portugal. Por su parte, los centroeuropeos están pendientes de la evolución de Patrik Schick, lesionado en un gemelo en el duelo contra los georgianos.





Lamine Yamal se abraza a su compañero Fermín durante el entrenamiento de ayer en la Selva Negra

LLUIS GENE / AFP

**España** Con la discreción que le caracteriza, Luis de la Fuente ha conducido a la selección nacional a cotas jamás alcanzadas antes

## En busca de la perfección

**LUIS BUXERES** Donaueschingen. Enviado especial

o se le recuerda una mala palabra a Luis de la Fuente (Haro, 1961) camino de su segundo año al frente de la selección española absoluta. Ha atravesado momentos delicados el seleccionador, pero ha dado siempre la cara y ha ofrecido explicaciones, más o menos convincentes, sin nunca tener una mala palabra para nadie, ni siquiera para los furibundos críticos tras, por ejemplo, aplaudir al expresidente Rubiales en aquella ya tristemente famosa asamblea. De la Fuente transmite concordia y sabiduría, la que le otorgan tantos años en los banquillos, y en Las Rozas están encantados. "Es una persona muy cariñosa y no hace distinciones, saluda a todos de la misma manera, sean directores o empleados rasos", deslizan desde la Federación.

Ese buen clima se ha trasladado también a la concentración de la roja al sur de Alemania. Donaueschingen es un remanso de paz y la "familia", como se autodefinen en el vestuario, sigue unida y sin rendijas aparentes camino de la tercera semana lejos de casa. La expedición española regresaba ayer por la mañana a su lujoso hotel en plena Selva Negra procedente de Dusseldorf, donde había sellado una primera fase de Eurocopa perfecta y para la historia de la selección española, y los suplentes se ejercitaron en una suave sesión por la tarde. Son los octavos de fi-

nal el próximo reto de España, aunque no se conocerá su rival hasta esta noche. Así que, para preparar el duelo a ciegas, el cuerpo técnico ha concedido hoy un día de descanso a los futbolistas.

A pesar de los diez cambios en el once, y la rebaja en el grado de brillantez a la hora de jugar respecto a los duelos ante Croacia e Italia, el combinado nacional también despachó a Albania para sellar el pleno. Por cuarta vez en la historia de Eurocopas y Mundiales, España ganaba los tres partidos de la fase de grupos. Antes había ocurrido en las Copas del Mundo de 1950 (Brasil), del 2002 (Corea del Sur y Japón) y del 2006 (Alemania), y en el Euro del 2008 (Austria y Suiza). "Nunca había pasado antes", recordaba a pesar de todo el seleccionador en la sala de prensa del Merkul Spiel-Arena de Dusseldorf. No se había vuelto loco el riojano, al que la cordura -

#### El seleccionador transmite concordia y paz, un carácter que ha creado un gran clima en el vestuario

y el sentido del humor- suele acompañar siempre. Se refería a que jamás *la roja* había firmado el pleno de triunfos sin haber encajado un solo gol hasta ahora.

Un éxito más que hay que añadir en el bagaje del seleccionador, un técnico que sigue abogando por la discreción, por mantener un tono humilde y bajo de cara al público, pero cuyo trabajo no para de dar sus frutos. Aterrizó casi por la puerta de atrás, tras el precipitado adiós de Luis Enrique despedida antes de la cuenta la selección en el Mundial de Qatar- y

su fichaje no acabó de convencer a muchos. Aquella derrota en Glasgow ante Escocia en su segundo partido levantó definitivamente ampollas pero, desde entonces, España ha dejado de viajar en mercancías para subirse al AVE de la mano de De la Fuente.

La inmaculada primera fase firmada en la Eurocopa no ha sido más que la continuidad del que hasta ahora está siendo una etapa muy brillante. El técnico ha dirigido en 18 partidos a España hasta ahora y su balance habla por sí solo: 15 triunfos, un empate y tan solo dos derrotas, una de ellas en un amistoso frente a Colombia. El bagaje de goles, 55 a favor y 16 en contra, corrobora ese buen hacer, que ha incluido hace un año el primer título para la selección absoluta en más de una década con el triunfo en la Nations League. Ahora, en la Eurocopa, sigue buscando la perfección.

### **UCRANIA** BÉLGICA

### Cara o cruz en el Grupo E

18 horas. La 1 y TDP. Tres puntos.

Con esa puntuación parten antes

de la última jornada los cuatro

**ESLOVAQUIA** 

RUMANÍA

equipos del Grupo E, el más igualado de la Eurocopa. Sin posibilidad de biscotto, todas las selecciones tienen un objetivo común: un triunfo les mete en octavos. Pero un empate, o incluso una derrota en según qué escenarios, dejaría la clasificación a merced de un maremágnum de cábalas. Bélgica, que está apurando los coletazos de la mejor generación de su historia, aún a los mandos de Kevin de Bruyne, parte ante Ucrania como favorita y líder, beneficiada por el cuádruple empate en la tabla. Tedesco tendrá la baja por acumulación de tarjetas de Lukebakio. Los belgas se repusieron del traspiés ante Eslovaquia (0-1) en su estreno con una victoria solvente ante Rumanía (2-0). Solo falta que en el césped del estadio de Sttutgart le sonría la fortuna a Romelu Lukaku, al que el VAR le ha anulado tres goles en los dos primeros partidos. También dependen los ucranianos del acierto de su goleador, un Artem Dovbyk discreto que tampoco ha visto puerta aún. No existen precedentes de enfrentamientos entre ambas selecciones. Mucho más parejo, en principio, está el otro partido en Frankfurt entre Rumanía y Eslovaquia. El combinado rumano aprovechó los errores ucranianos en el debut, a base de golazos, para sumar el tercer triunfo (3-0) de su historia en una Eurocopa. Rumanía no alcanza las eliminatorias europeas desde el 2000. Por su parte, los eslovacos pretenden alcanzar su techo en el torneo continental, los octavos de final (2016), y su mejor baza es un entonado Ivan Schranz, autor de los dos goles de la selección en el campeonato y uno de los pichichis

#### **AVISOS OFICIALES**

#### Ajuntament de Barcelona Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge. Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística

ANUNCI

Exp. núm. 24PL17064

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, en sessió celebrada el 18 de juny de 2024, ha adoptat el següent acord:

"Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la reordenació dels sectors de la Teixonera i l'entorn de la Llosa de la Vall d'Hebron, d'acord amb l'informe conjunt de la Direcció de serveis de Planeja-

ment i de la Direcció de serveis d'Actuació Urbanística que consta en l'expedient i que es dona per integrament reproduït a efectes de motivació; Suspendre, de conformitat amb l'article 73.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, l'atorgament de qualsevol tipus de Ilicência, comunicats i altres autoritzacions municipals en aquells àmbits. on hi hagi una modificació del règim urbanístic del sól, delimitats i representats gráficament en el plánol de suspensió que figura en l'expedient. Detreminar, a l'empara de l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, de dos anys, a comptar des de la publicació al BOPB d'aquest acord. Exposar-la al públic pel termini de dos mesos. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, i en un diari dels de més circulació de la provincia. Sotmetr'el al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional."

D'acord amb l'article 23 del Reglament de la Llei d'urbanisme, amb l'article 70 ter de la Llei Reguladora de les Bases del Régim Local i amb l'article 83.2 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la documentació de l'expedient administratiu de referència restarà exposada al públic pel termini de dos mesos, a través de:

na.cat/informaciourbanistica/cerca/ [introduint el número d'expedient que figura a aquesta publicació al camp "Cerca de planeja-

https://ajuntament.barcelo-

Electronicament

Al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Area d'Urbanisme i Habitatge, contactant amb Atenció en Linia, mitjançant: https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/

continuar.executant.do?detall=4689&directo=0 Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l'última de les dues publicacions obligatories (al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona i a un dels diaris de més divulgació), podeu examinar-lo i presentar les al·legacions que considereu pertinents.

Finalment, us informem que per a presentar al·legacions electrònicament us podeu adreçar a: https://ajuntament.barcelona.cat/ alegacionsplanejament

Barcelona, 20 de juny de 2024.- El Secretari General, Jordi Cases i Pallarés.

Distrito Sarrià-St Gervasi

junto con los alemanes Musiala y

Füllkrug y el georgiano Mikautadze.

#### **SOLAR EN VENTA EQUIPAMIENTO**

Edificabilidad: 4.100 m<sup>2</sup> · Ideal: clínica, residencia de mayores, colegio...

· Precio: 4.150.000€

T. 673 00 68 58 93 505 33 88





#### Duelo en el punto de penalti al atardecer

Pt J G E P F C

Al atardecer en Dortmund se citan el lanzador y el portero. Es el duelo del penalti entre el goleador de Polonia y el guardameta de Francia. Antes del momento de chutar, se retan. Maignan se plan-

Pt J G E P F C

vioso. Lewandowski le evita la mirada, prefiere no entablar contacto visual. No quiere entrar en ese juego y mantiene la calma. Once metros van a separarles. Lewandowski chutó y Maignan pata gallardo delante del punto de lanzamiento. Busca ponerle ner-ró. Pero el colegiado lo mandó repetir. A la segunda, sí que fue gol.

Pt J G E P F C

#### 2 1 0 8 2 9 3 3 0 0 5 0 5 3 1 2 0 2 1 7 3 **ALEMANIA** GRUPO **ESPAÑA INGLATERRA** GRUPO GRUPO 4 3 1 1 1 3 3 **3** 3 0 3 0 2 2 **5** 3 1 2 0 5 3 SUIZA ITALIA DINAMARCA B 1 0 2 2 5 HUNGRÍA CROACIA 3 3 0 3 0 2 2 3 3 2 3 0 2 1 3 6 **ESLOVENIA** 1 3 0 1 2 2 7 1 3 0 1 2 3 5 2 3 0 2 1 1 2 **ESCOCIA ALBANIA** SERBIA DÍA HORA DÍA HORA DÍA HORA TV TV PARTIDO TV PARTIDO CIUDAD PARTIDO CIUDAD CIUDAD 14 21:00 5 15 18:00 3 0 Berlin Alemania - Escocia Munich La 1 España - Croacia La 1 16 18:00 1 Eslovenia - Dinamarca Stuttgart La 1 15 21:00 2 La 1 Hungría - Suiza Italia - Albania 15 15:00 1 Colonia La 1 Dortmund La 1 16 21:00 0 Serbia - Inglaterra Gelsenkirchen 19 18:00 2 1 0 19 15:00 2 20 15:00 1 Alemania - Hungria Stuttgart La 1 Croacia - Albania Hamburgo La 1 Eslovenia - Serbia Munich Tdp 20 21:00 1 20 18:00 1 19 21:00 1 España - Italia La 1 Escocia - Suiza Colonia La 1 La 1 Dinamarca - Inglaterra Frankfurt Gelsenkirchen Tdp La 1 24 21:00 0 La 1 Dinamarca - Serbia 23 21:00 1 Suiza - Alemania Frankfurt Albania - España 25 21:00 0 Munich Dusseldorf 24 21:00 1 1 25 21:00 0 0 23 21:00 0 La 2 y Tdp La 2 y Tdp Inglaterra - Eslovenia La 1 Escocia - Hungría Stuttgart Croacia - Italia Leipzig Colonia Pt J G E P FC GE PFC Pt J G E P F C 3 2 1 0 1 3 2 6 2 2 0 0 5 1 **AUSTRIA** 6 3 2 0 1 6 4 RUMANÍA PORTUGAL GRUPO **GRUPO GRUPO 5** 3 BÉLGICA FRANCIA 1 2 0 2 1 3 2 1 0 1 2 1 TURQUÍA **3** 2 1 0 1 3 4 4 3 1 1 1 4 4 3 2 1 0 1 2 2 1 2 0 1 1 2 3 **PAÍSES BAJOS** REPÚBLICA CHECA **ESLOVAQUIA POLONIA** 1 3 0 1 2 3 6 **3** 2 1 0 1 2 4 1 2 0 1 1 2 4 UCRANIA GEORGIA TV DÍA HORA DÍA HORA DÍA HORA PARTIDO CIUDAD PARTIDO TV PARTIDO CIUDAD TV CIUDAD 17 15:00 3 18 18:00 3 0 Munich 16 15:00 1 Polonia - Países Bajos 2 Hamburgo Rumanía - Ucrania 1 Dortmund La 2 y Tdp La 1 Turquía - Georgia 1 Dusseldorf 17 18:00 0 17 21:00 0 18 21:00 2 1 Tdp Austria - Francia La 1 Bélgica - Eslovaquia Frankfurt Portugal - Rep. Checa Leipzig La 1 3 Berlin 21 15:00 1 22 15:00 1 21 18:00 1 La 1 Eslovaquia - Ucrania Georgia - Rep. Checa La 1 Polonia - Austria La 2 y Tdp Hamburgo Dusseldorf 22 18:00 0 22 21:00 2 21 21:00 0 Países Bajos - Francia Leipzig La 1 Bélgica - Rumania La 1 Turquía - Portugal La 1 Colonia Dortmund 1 Dortmund 26 18:00 26 21:00 25 18:00 1 Francia - Polonia La 1 Ucrania - Bélgica La 1 Georgia - Portugal Gelsenkirchen La 1 Stuttgart 3 Berlin 25 18:00 2 Países Bajos - Austria 26 18:00 26 21:00 La 2 Eslovaquia - Rumania Frankfurt La 2 y Tdp La 2 y Tdp Rep. Checa - Turquía Hamburgo

#### VIRALES

#### Un saxofonista para animar a Alemania durante la Eurocopa

Andre Schnura es un joven músico que junto a su saxofón se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos y populares de la Eurocopa. El alemán, que siempre viste una camiseta retro de la Mannschaft y unas gafas de sol con las lentes negras, busca animar a los aficionados con su instrumento de color también negro. No le cuesta demasiado. En su repertorio musical destacan canciones de todo tipo como Samba de Janeiro de Bellini, el Waka-Waka de Shakira o el Freed from desire de Gala.

#### Zuera, el municipio aragonés que se ha hecho famoso

 Más allá del fútbol, el España-Italia, el Bélgica-Rumanía y el Escocia-Hungría tienen algo en común. En todos ellos estuvo presente una bandera de Zuera, un municipio de la provincia de Zaragoza de 8.365 habitantes. La lucen Jaime Marcén, Javier Comín, Pablo Ginés y Diego Romeo, cuatro jóvenes que han ido hasta Alemania en coche y que pusieron en marcha una campaña para lucir el nombre de su pueblo en Alemania. Han recaudado casi 2.000 euros para ver hasta cinco partidos.

#### Modric y una pregunta nada incómoda de un periodista italiano

■ Tras el Croacia-Italia, Luka Modric, elegido MVP, pasó por la sala de prensa. Cansado y decepcionado por el resultado, se colocó los cascos para escuchar una pregunta de un periodista italiano. La cuestión no fue lo que se esperaba el madridista. "Quería darte las gracias por todo lo que has hecho esta noche y en tu carrera. Quería pedirte que no te retires nunca", le dijo. "Seguiré jugando lo máximo posible. Pero es probable que en algún momento deba colgar las botas", reconoció Modric.



**Fútbol** Dos años después, la azulgrana da el paso y es la gran novedad en la prelista de la selección española de la que saldrán las convocadas para los Juegos Olímpicos

## El regreso de Patri Guijarro

**ANAÏS MARTÍ** 

Barcelona

regreso de Patri Guijarro a la selección se ha ido cociendo a fuego lento. Ayer, dos años después de su último partido y de declararse no disponible en el recordado grupo de las 15, el nombre de la centrocampista del Barcelona apareció en la lista de las 26 jugadoras convocadas para los partidos de clasificación para la Eurocopa. Jugarán ante República Checa y Bélgica. De esta lista de 26 saldrán las 18 oficiales y las cuatro reservas para los Juegos Olímpicos de París. "Está convencida y quiere estar en la selección. Es una victoria de todos, cada uno desde su rol. Despachos, oficinas y el mío", explicó la seleccionadora, Montse Tomé. Siguen faltando Mapi León y Claudia Pina. "Con Mapi todo sigue igual, no tengo noticias. Pina podría estar convocada, está disponible", aclaró Tomé.

El último partido de Guijarro con la selección fue el 6 de septiembre del 2022, en aquella recordada concentración en la que se originó el movimiento de las 15. Todas ellas reclamaron más profesionalidad y se cuestionó al entonces seleccionador, Jorge Vilda. No lo lograron. El seleccionador escuchó las peticiones de sus futbolistas y fue claro. Su intención era cumplir su con-



Patri Guijarro, en una sesión de fotos con La Vanguardia

trato hasta el 2024. Tenía además la máxima confianza de la Federación Española de Fútbol y, concretamente, del entonces presidente, Luis Rubiales.

El caramelo del Mundial era demasiado tentador. Y, tras enviar un e-mail declarándose incapaces de jugar por su salud mental, la mayoría de ese grupo decidió regresar el verano pasado para jugarlo. No fue el caso de Guijarro, que, igual que Mapi, dejó de ganar un Mundial, una clasificación para la Nations League y la conquista del propio torneo. Tomé trató de convencerlas convocándolas para la Nations League, y acudieron a Oliva para negociar. No se veían aún preparadas y regresaron a Barcelona.

La integración del exdirector deportivo del Barça Markel Zubizarreta en la selección y sus 10 meses de trabajo para profesionalizar el fútbol femenino han dado sus frutos. Al menos para Guijarro. Ahora

#### Las 26 jugadoras convocadas

| FUTBOLISTA           | CLUB        |
|----------------------|-------------|
| Cata Coll            | Barcelona   |
| Misa Rodríguez       | Real Madrid |
| Elene Lete           | R. Sociedad |
| Laia Aleixandri      | M. City     |
| Irene Paredes        | Barcelona   |
| María Méndez         | Levante     |
| Oihane Hemández      | Real Madrid |
| Ona Batile           | Barcelona   |
| Leila Ouahabi        | M. City     |
| Laia Codina          | Arsenal     |
| Jana Femández        | Barcelona   |
| Olga Carmona         | Real Madrid |
| Tere Abelleira       | Real Madrid |
| Alexia Putellas      | Barcelona   |
| Aitana Bonmatí       | Barcelona   |
| Jenni Hermoso        | Tigres UANL |
| Vicky López          | Barcelona   |
| Maite Oroz           | Real Madrid |
| Patri Guijarro       | Barcelona   |
| Lucía García         | M. United   |
| Eva Navarro          | At. Madrid  |
| Mariona Caldentey    | Barcelona   |
| Athenea del Castillo | Real Madrid |
| Alba Redondo         | Levante     |
| Salma Paralluelo     | Barcelona   |
| Inma Gabarro         | Sevilla     |

la mallorquina se encontrará con una selección campeona y con muchas piezas nuevas. Entre ellas, Teresa Abelleira, pivote que se ha ganado un espacio en el once de Tomé y que brilló en el Mundial. "Pero a Patri la conocemos bien. En su club ha hecho un gran trabajo. Ha combinado la posición de mediocentro con la de interior. Nos puede dar alternativas. A balón parado también ofrece mucho", sentenció Tomé.

#### Mao Ye: "Chen seguirá siendo el máximo accionista"

FUTBOL El consejero delegado del Espanyol, Mao Ye, aseguró en RAC1 que el club no está en venta. "Chen Yansheng será el máximo accionista la próxima temporada, está muy volcado en la planificación", aseguró, además de excusar al presidente por su ausencia en Cornellà el domingo. "No está decidido, pero el entrenador de casa siempre es una opción a valorar", dijo sobre la posible salida del técnico Manolo González. También desveló que Braithwaite "tiene contrato, pero con una cláusula para liberarse hasta una fecha de 600.000 euros". /Redacción

#### Márquez dirigirá el Barça Atlètic una temporada más

FUTBOL Pese a caer en la final por el ascenso a Segunda ante el Córdoba, el FC Barcelona ha redoblado su confianza en Rafa Márquez, al que ha renovado como entrenador del filial hasta el 2025. El mexicano, de 45 años, que acababa contrato, seguirá un curso más. Márquez encadena dos temporadas al frente del Barça Atlètic -su primera experiencia en los banquillos-, ambas concluidas de forma amarga en los playoffs para dejar la 1ª RFEF. En el club se valora el rendimiento que saca a sus plantillas pese a la juventud de sus futbolistas. / Redacción











## Economía

#### Coyuntura

## La economía crece más de lo previsto con un fuerte avance del 0,8% del PIB

### Inversiones, turismo y consumo tiran de la actividad en el primer trimestre

JAUME MASDEU

Madrid

Es un muy buen arranque del año, mejor incluso que el pronosticado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó ayer al alza una décima el crecimiento del primer trimestre, con lo que lo sitúa en el 0,8%. Es el mayor avance trimestral desde hace casi dos años y se basa en el tirón que han supuesto la recuperación de la inversión, el auge de las exportaciones, especialmente las turísticas, y el mantenimiento del consumo privado.

Con este dato se va a intensificar todavía más la tendencia de las organizaciones nacionales e internacionales a revisar al alza el crecimiento para el conjunto del 2024. En el Ministerio de Economía ya apuntaron, incluso antes de conocer esta cifra, que en la revisión de su objetivo de crecimiento de este año, que harán en julio, lo llevarán del 2% actual a las cercanías del 2,5%. De esta manera, seguirán la tendencia a corregir al alza marcada por el Banco de España, que lo ha situado en el 2,3%, y el FMI, en el 2,4%.

La polarización política es extrema en España pero, sin embargo, la economía española a nivel macroeconómico continúa funcionando muy bien, manteniendo el buen ritmo de crecimiento del año anterior, y con el empleo mostrando una resiliencia sorprendente. Mientras, la inflación se modera, aunque sigue a niveles elevados, lo que llevó ayer al Consejo de Ministros a prolongar las medidas fiscales de apoyo a los alimentos.

Este crecimiento de ocho décimas se basa en tres palancas. Por un lado, la inversión, que si bien fue el patito feo el pasado

año, en estos tres primeros meses acelera, con un 2,6% de incremento de la formación bruta de capital fijo, que contrasta con la caída que registró en los dos trimestres anteriores. El crecimiento de la inversión es generalizado, pero destaca especialmente en bienes de equipo (3,7%) y en vivienda (2,8%).

Por su parte, las exportaciones dan un tirón a la actividad económica, con un crecimiento del 3,3%, medio punto más que en el trimestre anterior, aunque es cierto que se ve compensado por un aumento también de las importaciones. En el terreno de la exportación, es el turismo el que, una vez más, tiene un papel

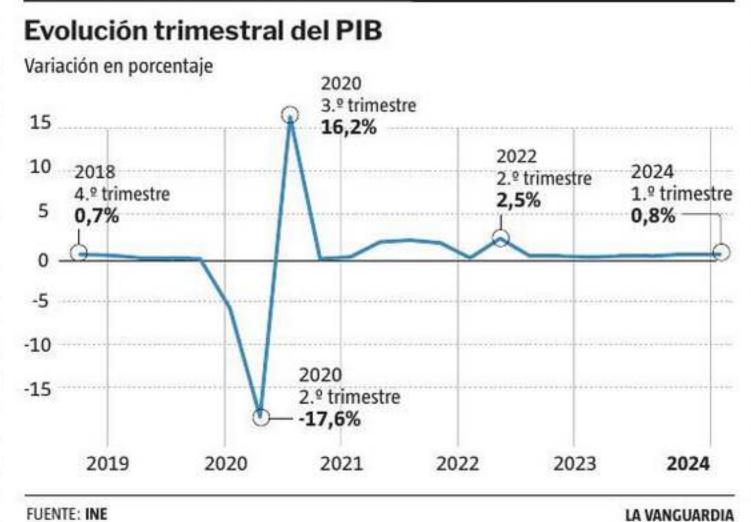

nar su interferencia en las condiciones de vida de los residentes, cada día más evidente. De enero a marzo pasado, las exportaciones turísticas aumentaron un 17,4%, lo que supuso un empuje clave para el conjunto de las exportaciones, contrastando por ejemplo con la ligera caída de las exportaciones de bienes al extranjero.

destacado. Se ha erigido en pun-

tal más que nunca de la econo-

mía española, lo que supone una

dificultad extra en cómo gestio-

El elemento que ayuda a explicar la revisión al alza de una décima del crecimiento hasta el 0,8%, respecto al dato adelantado es el gasto de las administra-



El turismo ha sido clave para impulsar el crecimiento en el inicio del 2024

ALEX GARCIA

### El Gobierno dota con 200 millones más el plan Moves para aplacar a los fabricantes

NOEMINAVAS Madrid

El Gobierno intenta reconducir la crisis con la industria automovilística con la ampliación de las ayudas a la compra para vehículos electrificados del Plan Moves III hasta finales de año. De este modo, a los 112 millones que que-

daban pendientes de adjudicar, según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y que podían caducar este próximo 31 de julio, se sumarán otros 200 millones extra para turismos y 50 adicionales para la renovación de vehículos pesados. Además, las ayudas se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre del 2024.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dentro del decreto de medidas anticrisis se incluyen ayudas de 50 millones de euros para la transformación de flotas de vehículos pesados. Aunque Montero no lo menexpresamente, cionó este paquete adicional de ayudas incluirá 200 millones adicionales para la compra de turismos electrificados, según avanzaron a La Vanguardia fuentes del sector.

La ampliación se produce en plena tormenta de la relación de la industria automovilística con el Gobierno, al que critica por falta de ayudas a la transformación del sector. De hecho, la dimisión del consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, como presidente de Anfac se achacó a la "inacción del Gobierno en favor de la electrificación". En su dimisión, Griffiths recordó que el pre-

sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido con ellos en marzo a revisar el plan Moves y a acelerar la implanta-ción de infraestructuras de recarga y que esas medidas "no habían llegado". El ministro de Industria, Jordi Hereu, reconoció en ese momento que la dimisión era "un toque de atención que tenemos que tener en cuenta".

De hecho, las ventas de vehículos electrificados se están ralentizando. En los cinco primeros meses del año, se han vendido un tode 49.077 vehículos electrificados, apenas un 1,2% ciones públicas, que cae menos de lo previsto en el dato adelantado. El gasto público fue el gran motor de la actividad en el pasado año y ahora tenderá a reducirse al entrar en vigor de nuevo las reglas fiscales, esperando que sea el consumo privado quien tome el relevo. En el primer trimestre del año, el gasto de las administraciones públicas se redujo seis décimas, cuando el pronóstico inicial era una caída de un punto.

"La revisión viene del consumo de las administraciones públicas, que cae menos de lo previsto, es el único componente

#### La menor caída del gasto público explica la revisión al alza de un décima respecto al dato adelantado

que cambia de forma substancial respecto al avance del INE", afirma María Jesús Fernández, de Funcas. El resto de componentes confirman la buena marcha de la economía, aunque esta economista señala la debilidad de la capacidad inversora, a pesar de que este trimestre haya aumentado. "No altera la tendencia a la debilidad de la inversión", afirma Fernández.

"Seguimos con la buena racha de noticias económicas", afirmó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en relación a este dato, destacando que se trata de un crecimiento equilibrado que "refleja el dinamismo de la economía en este 2024". Añadió también que este 0,8% se basa en el crecimiento de la inversión, la aportación del consumo privado y la fortaleza del sector exterior.

De esta manera, el año empieza con mejores cifras de las previstas, con este 0,8% que supone el mayor crecimiento trimestral desde el segundo trimestre del 2022, cuando el PIB aumentó un 2,5%. El año pasado fue de menos a más, con un final muy positivo (un incremento del 0,7% en el último trimestre), que ahora incluso se ha superado en el periodo de enero a marzo del 2024.

más que en el mismo período del 2023, según los datos de Anfac. Supone el 9,48% del mercado total y representa 0,7 puntos porcentuales menos que la cuota de mercado del 2023.

El real decreto contempla también un nuevo incentivo fiscal para las empresas y autónomos que actualicen las flotas de vehículos. Se realizará a través de la libre amortización del impuesto de sociedades o del IRPF en el caso de los autónomos para inversiones en el 2024 y el 2025 en coches eléctricos e infraestructuras de recarga.•

## Hacienda prorroga la rebaja del IVA de alimentos y reduce el IRPF a rentas bajas

El nuevo decreto anticrisis sube la fiscalidad de la cesta de la compra el 1 de octubre



La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, después del Consejo de Ministros

FERNANDO H. VALLS Madrid

ses más la rebaja del IVA al 0% de los alimentos básicos, en los que incluye al aceite de oliva, y establece que a partir del 1 de octubre productos como pan, leche, quesos, huevos, frutas, verduras y hortalizas irán recuperando de forma progresiva el tipo habitual, a medida que la inflación vaya moderando su

El Gobierno prorroga tres me-

inflación vaya moderando su crecimiento. El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo decreto anticrisis con el objetivo de seguir ayudando a familias y empresas necesitadas. Las medidas tendrán un coste de 3.062 millones, según esti-

maciones de Hacienda.

Los alimentos básicos seguirán gravados con un IVA del 0% hasta el 30 de septiembre y a partir del 1 de octubre, pasarán a tener un tipo impositivo del 2% hasta el 31 de diciembre. En los últimos días del año el área económica del Gobierno decidirá si prolonga las medidas o elimina estas bonificaciones en función de la inflación, explicó ayer la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Las pastas y aceites de semilla, por su parte, seguirán con un IVA del 5% hasta el 30 de septiembre y a partir del 1 de octubre pasará al 7,5% hasta final del 2024.

El aceite de oliva es, desde el 1 de julio, considerado como un alimento de primera necesidad y pasará a tener un tipo de IVA del 0% hasta septiembre, subiendo también al 2% en octubre, noviembre y diciembre. A partir del 2025, si la inflación se modera, tendrá un IVA superreducido del 4%.

El Gobierno también incorporó ayer al decreto anticrisis la reforma de la ley del IRPF para reducir el impuesto a las rentas más bajas. El umbral para no tener retenciones pasa de 15.000 euros a 15.876 euros, lo que equivale al SMI en cómputo anual. Además, debido a la progresividad del impuesto, la decisión alcanzará a las rentas de hasta 22.000 euros, que verán rebajado su tramo. La decisión, estima Hacienda, beneficiará a 5,2 millones de cotizantes y tendrá un coste de 1.400 millones.

El bloque de medidas apro-

bado ayer incluye también la prórroga de los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio del 2025, cuando pase el invierno, y la ampliación de la prohibición del corte de suministros básicos hasta final de año. Se establece asimismo, con carácter indefinido, el derecho a acceso a la Tarifa de Último Recurso (TUR) para comunidades de propietarios.

El Ministerio de Hacienda decidió incluir en la prorroga del escudo anticrisis la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Sumando todos los recursos del sistema de financiación, las administraciones autonómicas recibirán 154.467 millones, 20.000 millo-

# Las medidas tienen un coste de 3.062 millones y el Gobierno no descarta aprobar otro paquete anticrisis

nes más que los transferidos en el 2023, y los consistorios 28.557 millones, 5.200 millones más. El Ejecutivo también incorporó al decreto la revalorización del 2% del sueldo de los empleados públicos con carácter retroactivo a 1 de enero y con un 0,5% adicional condicionado a la evolución de los precios.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, destacó que el Gobierno ha gastado más de 120.000 millones en bonificaciones fiscales y ayudas directas desde el 2020. "Todo ello ha sido compatible con una reducción del déficit de más de 60.000 millones, sin recortes", con el objetivo de cerrar el año en el 3% del PIB comprometido con Bruselas.•

## Enagás será el propietario del 50% del corredor de hidrógeno BarMar

PILAR BLÁZQUEZ

El operador de la red gasista y de hidrógeno español Enagás será el propietario del 50% del primer hidroducto submarino del mundo, que conectará el puerto de Barcelona con el de Marsella, más conocido como BarMar. GRTgaz y Teréga ostentarán el 33,3% y el 16,7% respectivamente de la propiedad de la infraestructura, según el memorándum de entendimiento firmado ayer por los tres socios promotores del proyecto, a los que se ha unido el gestor de la red de transporte de Alemania OGE, en calidad de operador asociado. Será un socio

Los operadores franceses estratégico en la medida que será el que permitirá la conexión final con los consumidores de higra, según el memorándum de estratégico en la medida que será el que permitirá la conexión final con los consumidores de higra, según el memorándum de Europa.

El acuerdo especifica las condiciones por las que las partes desarrollarán, de manera conjunta, los estudios de viabilidad necesarios relativos a BarMar, y fija las condiciones mínimas pre-

liminares para la decisión final de inversión, así como los principios fundamentales para el establecimiento de una entidad de propósito especial y la definición de su gobernanza. En cuanto a la interconexión de hidrógeno renovable entre Portugal y España, que unirá Celorico da Beira y Zamora (CelZa), Enagás y el operador luso REN han firmado también un acuerdo adicional al memorándum de entendimiento en vigor para desarrollar y financiar conjuntamente los estudios correspondientes para el desarrollo del proyecto.

ECONOMÍA MIERCOLES, 26 JUNIO 2024 52 LA VANGUARDIA



Un grupo de turistas pasea por una calle céntrica de Barcelona

### Vivienda estudia que los vecinos puedan vetar pisos turísticos

El Gobierno explora cambiar la ley de Propiedad Horizontal

F. H. VALLS Madrid

El Gobierno lleva tiempo estudiando la posibilidad de una modificación puntual de la ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan vetar en su edificio que una vivienda de alquiler turístico pueda operar, aunque cuente con todos los permisos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, avanzó ayer que su departamento ha concluido, tras analizar la jurisprudencia sobre esta materia que ha emitido el Tribunal Supremo, que habría margen legal para plantear una medida de este tipo.

Tras el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de extinguir todas las licencias turísticas en el 2028 y del de Madrid de suspender los nuevos permisos, el Gobierno también movió ayer ficha. La ministra Rodríguez afirmó que la administración central apurará su margen de competencia para intentar reducir la proliferación descontrolada de este tipo de viviendas, muchas de ellas ilegales, que están reduciendo la oferta de alquiler residencial y, por tanto, elevando los precios en las grandes ciudades y las zonas turísticas, principalmente.

"Si es necesario abordar la reforma de la ley de Propiedad Horizontal, pues vamos a hacer una propuesta. Pero para poder ser ley, para poder llegar a esa consecución, necesitaremos después forjar los acuerdos parlamentarios. Y yo tengo confianza en que en un asunto como este lo vamos a hacer", añadió la titular de Vivienda,

que se reunió ayer con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jérez de la Frontera, del PP, y que también ha mostrado su preocupación por la multiplicación sin freno de viviendas turísticas en las ciudades.

El Ministerio de Vivienda se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, según afirmó ayer Rodríguez, apunta

El ministerio indica que una comunidad puede decidir si quiere convivir con una actividad económica

#### Dos sentencias del Supremo han dado la razón a propietarios que pedían el cese del alquiler turístico

que las comunidades de propietarios tienen "mucho que decir" a la hora de convivir con una actividad de índole económica, como es una vivienda de alquiler turístico. El Alto Tribunal, en dos sentencias publicadas a finales del 2023, concluyó que, en efecto, el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad considerada económica. Los jueces dieron así la razón a dos comunidades de propietarios de San Sebastián y Oviedo, que pedían el ce-

se de esta actividad. La ministra aseguró que

"cuando entra en conflicto el derecho al acceso a una vivienda digna y el desarrollo de una actividad económica, ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno de España, no podemos dudar; tenemos que estar siempre con la ciudadanía y con el derecho de acceso a una vivienda digna". También añadió que "estamos observando como este fenómeno –el de la proliferación de las viviendas de alquiler turísticoestá cambiando nuestro modelo de convivencia, el de desarrollo y el de progreso de nuestras ciudades y, por tanto, hemos de intervenir también".

El Ministerio de Vivienda y el de Industria y Turismo continúan trabajando de forma conjunta en la adaptación a España del reglamento europeo que regula el fenómeno de las plataformas que ofertan los alojamientos turísticos. El objetivo del Gobierno es acelerar la entrada en servicio de un portal único a nivel nacional sobre viviendas de alquiler turístico para, a continuación, perseguir los inmuebles ilegales que se estén comercializando. Isabel Rodríguez incidió ayer en que este registro estatal "nos permitirá tener esos datos [de alojamientos turísticos], para facilitar el trabajo a todas las administraciones y poder trabajar con mayor coherencia en el diseño de las políticas públicas de vivienda". "Entre otras cosas, esa plataforma nos va a permitir perseguir algo en la que todas coincidimos: abordar el abuso de este tipo de situaciones que están lesionando el derecho a la vivienda con un uso residencial", añadió.

### Pimec reclama un sistema de financiación "tractor" para Catalunya

**GABRIEL TRINDADE** 

Barcelona

La financiación autonómica marca la agenda de la economía en Catalunya. Durante la 37.ª gala de los premios Pimes organizados por Pimec, el presidente de la organización, Antoni Cañete, exigió un sistema de financiación justo y "tractor" para la comunidad autónoma. El encuentro reunió a 1.700 invitados. Entre las autoridades, destacó la presencia del ministro de Industria, Jordi Hereu, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su asistencia a última hora.

"Necesitamos un modelo de financiación tractor y no extractor; no podemos ser la tercera comunidad autónoma por aportación y la decimoquinta en recibir financiación", señaló Cañete. El empresario recordó que en Alemania se aprobó a través de la Constitución el reparto de recursos acorde con el principio de ordinalidad. El presidente de Pimec indicó que Catalunya debe continuar siendo solidaria pero "con un modelo que nos permita crecer a todos".

En su intervención, Aragonès, aseguró que la financiación singular que su partido promueve

formación de un gobierno fuerte en Catalunya. "Cuando esto pasa, la economía responde. Tenemos en nuestro entorno dos ejemplos claros: el País Vasco y la ciudad de Málaga", dijo.

El empresario aprovechó para sacar pecho de que recientemente Pimec ha logrado entrar en el Consejo Económico y Social tras años de reivindicación. "Las pymes vamos a tener voz propia en el diálogo social. Era una cuestión de justicia democrática", clamó. Cañete agradeció el impulso a esta cuestión por el Gobierno de coalición y a Junts, como agradeció a ERC su papel en lograr la paridad en la representatividad en Catalunya.

En el acto, que celebraba también el 50.º aniversario de la organización, Cañete recordó que en este mandato han crecido un 20%, hasta las 146.000 empresas asociadas. "En los próximos 50 años de Pimec, tendremos una misión: liderar el espacio de las empresas para que las prioridades de las pymes sean tenidas en cuenta", se comprometió.

Por su parte, el ministro de In-

Aragonès asegura que es necesario poner fin a un "expolio fiscal insoportable"



Cañete, Aragonès, Hereu, Rull y Colboni, ayer en la gala de Pimec

debe poner fin a un "expolio fiscal insoportable". "Necesitamos poner los servicios públicos al día en un país que ya es de ocho millones de habitantes", aseveró. Aragonés aseguró que, de lo contrario, se corre "el riesgo de tocar techo y frustrarnos". El Govern calcula que el déficit fiscal es de 22.000 millones, alrededor del 9,6% del PIB catalán.

Durante su discurso, el presidente de Pimec reclamó a los partidos políticos "grandes consensos" para conseguir "acuerdos entre diferentes" y "estabilidad". En este sentido, exigió la

dustria y Comercio, Jordi Hereu, reivindicó la fuerza de las pymes catalanas para "convertir Catalunya en el gran motor de España". En este sentido, el alto cargo del Gobierno señaló que Pimec es un referente en "diálogo social, europeísmo y compromiso con el tejido productivo".

Entre los invitados, destacó la presencia de los expresidents Jordi Pujol y José Montilla; el presidente de Banc Sabadell, Josep Oliu; la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, o el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola.

MIÉRCOLES, 26 JUNIO 2024

LA VANGUARDIA 53



## El espacio es tuyo.

#### Nuevos Clase V y EQV 100% eléctrico.

Los viajes en familia serán una nueva experiencia gracias a su confort, su techo panorámico expansivo y a los sistemas de seguridad activa y pasiva.

Nuevo Clase V 220 d Largo Automático: 530€/mes¹.

En 60 cuotas. Entrada: 19.473,56€. Cuota Final: 31.498,29€<sup>2</sup>.

TIN: 8,50%. TAE: 9,77%.



Consumo mixto en l/100 km: 7,23. Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 189.

<sup>1</sup>Ejemplo de Financiación para particulares con Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C. S.A., para un Nuevo Clase V 220 d Largo Automático. PVP 65.784,96€ (impuestos incluidos, gastos de preentrega no incluidos). Válido para ofertas realizadas y solicitudes aprobadas hasta el 15/07/2024 y contratos activados hasta el 31/08/2024, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 46.311,40€. Por 530€ al mes en 60 cuotas,

20.000 kms/año y una cuota final de 31.498,29€, el plazo total de la financiación es de 61 meses, entrada 19.473,56€, TIN 8,50%, comisión de apertura 1.384,71€ (2,99%). TAE 9,77%. Importe total adeudado 64.683€. Precio total a plazos 84.156,56€. Coste total del crédito 18.371,60€ e importe de los intereses 16.986,89€ (el posible desajuste de los intereses se debe a la fórmula de redondeo y lo asume la entidad financiera. Sistema de amortización francés). <sup>2</sup>Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. <sup>3</sup>Los valores consumos y emisiones de CO<sub>2</sub> indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO<sub>2</sub>" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Más información en mercedes-benz.es.

#### **QUADIS** Autolica

Concesionario Mercedes-Benz

BARCELONA, SANT BOI DE LLOBREGAT, BADALONA, CABRERA DE MAR, GRANOLLERS, VILAFRANCA DEL PENEDÉS, TARRAGONA, REUS, L'ALDEA. contacto.autolica@quadis.es www.mercedes-benz-quadis-autolica.es

### Asabys entra con Eli Lilly en la I+D de la obesidad a través de la biotec Augustine

La gestora lidera una ronda de 17 millones de euros en la empresa belga



Clara Campàs e Isabel Jiménez, socia y asociada de Asabys

#### ROSA SALVADOR

Barcelona

La gestora de capital riesgo Asabys lidera una ronda de inversión de 17 millones de euros en la empresa belga Augustine Therapeutics, en la que participa también la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, la Fundación CMT, y sus accionistas actuales.

Augustine desarrolla un medicamento contra la enfermedad neurodegenerativa Charcot-Marie-Tooth (CMT), que prevé comenzar los ensayos clínicos en el 2025, pero sus moléculas tienen también potencial para tratar enfermedades cardiometabólicas, como la diabetes o la obesidad, según explica Clara Campàs, socia directora de Asabys. Eli Lilly se ha convertido en la mayor farmacéutica por capitalización bursátil, y acumula una subida del 140% en los últimos dieciocho meses por sus medicamentos contra la obesidad, especialmente Mounjaro y Zepbound.

Augustine fue fundada en el 2019 como una spin-off del centro de investigación belga VIB-KU Leuven y hasta hora solo tenía inversores de ese país, como V-Bio Ventures, PMV, AdBio Partners, VIB y Gemma Frisius Fund. "El potencial de sus medicamentos ha llevado a la firma a internacionalizar su accionariado", señala Campàs. La ronda de serie A prevé acabar la fase preclínica de su nuevo fármaco, AGT100216, un inhibidor de la HDAC6, que a diferencia de otras moléculas similares en investigación "ha demostrado un perfil de seguridad muy alto, algo necesario en el tratamiento de enfermedades como la CMT que seguramente durarán toda la vida". La ronda, señaló, "aún está abierta, y como hay muchos inversores interesados seguramente se cerrará con una aportación mayor".

Augustine es la quinta inversión del segundo fondo de la gestora, el Sabadell Asabys II, que aún está financiando. "Tras el primer cierre que realizamos en el 2022, de 100 millones de euros, hemos seguido creciendo y ya superamos los 150 millones de euros de capital captado, que era nuestro tamaño objetivo", explicó Campàs, en buena parte por la aportación de 50 millones de euros de Fond-ICO. "Pensamos seguir captando capital hasta el verano", señala la directiva, fundadora de la gestora junto con Josep Lluís Sanfeliu. Este fondo ha invertido ya en tres compañías de Barcelona: DeepUll, OrikineBio y Allox, una spin-off del Centre de Regulació Genòmica, así como en la francesa Gradient, de la mano de Sofinnova.

"Nuestro propósito es entrar en 12 o 14 empresas, como hicimos en nuestro primer fondo, pero con una inversión mayor en cada una de ellas". El Sabadell Asabys I, lanzado en el 2019, acabó su periodo de inversión en el 2022 y ha desinvertido ya de tres empresas (Origo, Amelia y CaraCare). Ese fondo tenía una gran proporción de empresas de dispositivos y tecnología médica, mientras que el segundo estará más centrado en la biofarma, asegura Campàs.

Asabys Partners, participada por Alantra y con el apoyo de Banc Sabadell como inversor ancla, cuenta ya con 11 empleados.

### La UE acusa a Microsoft de violar las reglas antimonopolio con Teams

BEATRIZ NAVARRO Bruselas, Corresponsal

Apenas 24 horas después de acusar a Apple de incumplir la ley de Mercados Digitales de la Unión Europea por los términos de acceso a su AppStore, la Comisión Europea dio ayer un serio toque de atención a Microsoft. El motivo, en este caso, la forma en que ha incorporado el programa de videollamadas y trabajo colaborativo Teams a sus paquetes para empresas.

Según la Comisión, Microsoft podría estar dando una ventaja indebida a este producto respec-

#### Slack y Alphaview se quejaron a Bruselas por la competencia desleal del gigante tecnológico de EE.UU.

to a los de empresas rivales, por lo que ha enviado un pliego de cargos a la compañía en el que le informa de que podría estar violando las normas antimonopolio europeas, lo que abre la puerta a posible multa de hasta el 10% de sus ingresos globales anuales.

Bruselas anunció que, "de forma preliminar", considera que Microsoft es dominante a nivel mundial en el mercado de aplicaciones de productividad de software de servicios ("SaaS") para uso profesional. Esta posición implica responsabilidades especiales para no distorsionar la competencia.

Bruselas abrió una investiga-

ción a la compañía en julio del 2023 a raíz de las quejas presentadas por las empresas rivales Slack y Alphaview por la forma en que Microsoft vincula Teams a sus aplicaciones para empresas Office 365 y Microsoft 365, ante la sospecha de que estaría dándole una ventaja indebida respecto a programas rivales. Los técnicos comunitarios creen que esta situación puede haber reforzado además las limitaciones a la interoperabilidad entre sus paquetes y las ofertas de las empresas que tratan de competir con Teams. El diálogo abierto entre las partes no ha ofrecido una solución satisfactoria, de acuerdo con la Comisión Europea, que advirtió a la empresa que son necesarios "más cambio para restaurar la competencia" en el sector.

De acuerdo con sus conclusiones preliminares, Microsoft ha dado ventajas indebidas a su propio programa "al no dar a los clientes la opción de adquirir o no acceso a Teams cuando se suscriben a sus aplicaciones de productividad SaaS". Microsoft tiene ahora la posibilidad de defenderse por escrito y a través de una vista oral para presentar sus argumentos y, si así lo considera, ofrecer posibles remedios. En caso de desacuerdo, si la Comisión Europea da por probadas estas prácticas de restricción de la competencia, Microsoft estaría violando el artículo 102 del tratado de la Unión, lo que abriría la puerta a que la UE ordene a la empresa a cambiar la forma en que presenta Teams y la imposición de una multa de hasta el 10% del volumen de negocio anual de Microsoft.

Mercado de divisas

1 DÓLAR VALE 1 EURO VALE

1,0714 \$

0,9334 €

#### MERCADOS

Cotización Prima de riesgo NASDAQ 17.717,66 IBEX 35 DOW JONES EURO STOXX 50 FOOTSIE DAX 30 NIKKEI 39.173,15 18.177,62 11.118,90 39.112,16 4.935,97 8.247,79 EN NEGRITA, LA VARIACIÓN DEL DÍA Y EN REDONDA, **ESPAÑA** -0,48% +3,87% -0,76% -0,30% -0,41% -0,81% +1,26% +0,95% +18,12% +17,06% +10,07% +9,16% +6,65% +8.51% 93 +4 LA DEL AÑO

Mercado continuo •valores pertenecientes al ibex35

\*\* LA CAPITALIZACIÓN DE PUIG CORRESPONDE A LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LA SERIE A Y LA SERIE B

|                  |   | Cotizaci | ión    | Capitaliz. | Rent.  |                       |   | Cotizac | ión    | Capitaliz. | Rent.  |                      |        | Cotizad | ión    | Capitaliz. | Rent.  |                   |     | Cotizaci | ón    | Capitaliz. | Rent.  |
|------------------|---|----------|--------|------------|--------|-----------------------|---|---------|--------|------------|--------|----------------------|--------|---------|--------|------------|--------|-------------------|-----|----------|-------|------------|--------|
|                  |   | Euros 1  | Var. % | bursátil   | año %  |                       | E | Euros   | Var. % | bursátil   | año %  |                      | 3      | Euros   | Var. % | bursátil   | año %  |                   | - 1 | uros V   | ar. % | bursátil   | año %  |
| Acciona Energia* |   | 19,98    | -0,99  | 6.578,4    | -27,12 | Catalana Occidente    |   | 38,05   | -1,81  | 4.566,0    | 25,00  | Iberdrola*           | 1      | 12,45   | 1,06   | 79.970,1   | 4,89   | Realia            | 个   | 0,98     | 0,82  | 802,2      | -7,74  |
| Acciona*         |   | 115,30   | -0,35  | 6.325,0    | -13,50 | Cellnex*              |   | 31,25   | -0,70  | 22.077,4   | -12,32 | Iberpapel            |        | 19,65   | -0,25  | 212,9      | 9,17   | REC*              |     | 17,29    | -0,17 | 9.355,3    | 18,12  |
| Acerinox*        |   | 9,72     | -1,07  | 2.422,3    | -5.92  | Cevasa                |   | 6,00    | 0,00   | 146,5      | 0,00   | Inditex*             |        | 46,82   | -0,83  | 145.921,7  | 20,79  | Reig Jofre        |     | 2,82     | -3,42 | 228,1      | 25,33  |
| ACS*             |   | 40,74    | -0,39  | 11.067,6   | 1,44   | Cie Automotive        |   | 26,60   | -0.75  | 3.186,9    | 5,22   | Indra*               |        | 19,98   | -1,67  | 3.529,6    | 42,71  | Renta 4           | 1   | 10,60    | 0,95  | 439,5      |        |
| Adolfo Domínguez |   | 5,36     | -0,74  | 49,7       | 7,20   | Clínica Baviera       |   | 27,00   | -1,82  | 440,3      | 17,39  | Inmobiliaria del Sur | 1      | 8,40    | 0,60   | 156.8      | 22,40  | Renta Corporación |     | 0,86     | -1.15 | 28,3       |        |
| Aedas            |   | 21,75    | -1,36  | 950,5      | 34,34  | Coca-Cola E.P.        | 1 | 70,90   | 1,29   | 32.639,2   | 18,67  | Lar España           | 1      | 6.92    | 0,14   | 579,2      | 27,23  | Repsol*           |     | 14,76    | -0,30 | 17.962,7   | 13,04  |
| Aena*            |   | 186,60   | -0,74  | 27.990,0   | 18,75  | Colonial*             |   | 5,47    | -1,53  | 2.951,7    | -12,59 | Libertas 7           |        | 1,46    | -2,67  | 33,5       | 44,82  | Rovi*             |     | 83,00    | -0,66 | 4.483,3    | 37,87  |
| Airbus Group     |   | 134,52   | -9,65  | 106.815,7  | -2,49  | Corp. Financiera Alba |   | 50,90   | -1,17  | 3.015,6    | 8,04   | Línea Directa        |        | 1,16    | 0,00   | 1.266,9    | 36,78  | Sacyr*            |     | 3,33     | -1,77 | 2.538,4    | 6,53   |
| Airtificial      |   | 0,13     | -0,76  | 174,2      | 1,24   | Deoleo                | 1 | 0,24    | 0,43   | 117,5      | 3,07   | Lingotes Especiales  | 1      | 8,60    | 2,38   | 82,4       | 40,52  | San José          |     | 4,38     | -0,90 | 284,8      | 30,89  |
| Alantra          |   | 9,04     | -1,74  | 349,2      | 8,05   | DIA                   | 1 | 0,01    | 0,81   | 720,0      | 5,08   | Logista*             | 100    | 27,12   | -1,09  | 3.600,2    | 16,55  | Solaria*          |     | 11,97    | -2,21 | 1.495,7    | -35,68 |
| Almirall         |   | 9,55     | -0,78  | 2.038,6    | 13,35  | Duro Felguera         |   | 0,56    | -1,74  | 122,5      | -13,50 | Mapfre*              |        | 2,17    | -0,73  | 6.682,6    | 16,13  | Soltec            |     | 2,35     | -1,47 | 224,7      | -31,73 |
| Amadeus*         | 1 | 64,10    | 0,12   | 28.877,0   | -0,52  | Ebro Foods            |   | 15,62   | -0,51  | 2.403,4    | 2,07   | Melia Hotels*        | 1      | 7,68    | 0,66   | 1.692,7    | 28,86  | Squirrel          |     | 1,64     | -0,61 | 148,7      | 10,07  |
| Amper            | 1 | 0,10     | 0,58   | 155,4      | 24,16  | Ecoener               |   | 3,72    | -1,33  | 218,7      | -12,26 | Merlin*              | 111600 | 10,54   | -1,22  | 4.951,4    | 7,06   | Talgo             |     | 4,28     | -1,83 | 530,1      | -2,51  |
| AmRest           |   | 5,98     | 0,00   | 1.297,6    | -3,08  | Edreams Odigeo        |   | 6,60    | -1,93  | 842,2      | -13,95 | Metrovacesa          |        | 8,14    | 0,00   | 1.234,7    | 4,52   | Tecnicas Reunidas | 1   | 12,19    | 0,25  | 1.276,4    | 45,99  |
| Aperam           |   | 24,20    | -2,42  | 1.800,3    | -25,24 | Elecnor               |   | 19,98   | -0,84  | 1.738,3    | 4,20   | Miquel y Costa       |        | 13,30   | -1,48  | 532,0      | 14,00  | Telefonica*       |     | 4,04     | -1,75 | 22.890,4   | 18,51  |
| Applus Services  |   | 12,78    | -0,16  | 1.649,6    | 27,80  | Enagas*               |   | 14,41   | -0,35  | 3.775,3    | -5,60  | Montebalito          |        | 1,26    | -10,00 | 40,6       | -13,70 | Tubacex           |     | 3,34     | -1,33 | 422,7      | -4,57  |
| Arcelor Mittal*  |   | 21,88    | -1,22  | 18.659,5   | -13,91 | Ence                  | 1 | 3,43    | 0,65   | 845,2      | 21,19  | Naturgy*             |        | 20,72   | -0,48  | 20.090,4   | -21,74 | Tubos Reunidos    |     | 0,67     | -2,63 | 116,5      | 3,41   |
| Arima            |   | 8,40     | 0,00   | 238,8      | 32,28  | Endesa*               | 1 | 19,18   | 0,63   | 20.301,6   | 3,87   | Naturhouse           | 1      | 1,63    | 1,24   | 97,8       | 3,73   | Unicaja*          |     | 1,27     | -1,32 | 3.363,7    | 48,91  |
| Atresmedia       |   | 4,53     | -1,95  | 1.017,2    | 32,37  | Ercros                |   | 3,54    | 0,00   | 323,7      | 34,09  | Neinor               |        | 12,36   | -0,32  | 926,6      | 22,83  | Urbas             | 1   | 0,00     | 2,86  | 56,5       | -16,28 |
| Atrys            | 1 | 3,61     | 2,56   | 274,4      | -1,63  | Faes Farma            |   | 3,62    | -0,41  | 1.144,7    | 15,97  | Nextil               | 1      | 0,33    | 2,17   | 114,0      | -13,16 | Vidrala           |     | 107,00   | -1,83 | 3.452,2    | 15,30  |
| Audax            |   | 1,92     | -0,21  | 869,7      | 47,54  | FCC                   | 1 | 14,74   | 2,36   | 6.428,2    | 1,24   | NH Hotel             | 1      | 4,09    | 0,74   | 1.782,2    | -2,39  | Viscofan          | 1   | 62,10    | 0,81  | 2.887,7    | 15,86  |
| Azkoyen          | 1 | 6,80     | 2,41   | 166,3      | 6,92   | Ferrovial*            | 1 | 36,64   | 0,22   | 273,1      | 10,96  | Nicolás Correa       |        | 6,58    | -0,30  | 81,0       | 5,26   | Vocento           | 1   | 0,83     | 1,21  | 103,7      | 51,64  |
| Banc Sabadell*   |   | 1,79     | -1,22  | 9.727,1    | 64,03  | Fluidra*              |   | 19,94   | -7,94  | 3.831,1    | 5,78   | OHLA                 |        | 0,40    | -2,32  | 234,4      | -11,79 |                   |     |          |       |            |        |
| Banco Santander* |   | 4,38     | -0,65  | 69.324,0   | 18,22  | GAM                   | 1 | 1,41    | 1,81   | 133,4      | 19,49  | Oryzon               |        | 1,88    | -0,53  | 119,4      | -0,42  |                   |     |          |       |            |        |
| Bankinter*       | 1 | 7,71     | 0,13   | 6.932,1    | 35,03  | Gestamp               |   | 2,80    | -2,44  | 1.611,4    | -18,52 | Pescanova            |        | 0,38    | -2,09  | 10,8       | 82,93  |                   |     |          |       |            |        |
| BBVA*            |   | 9,28     | -1,19  | 53.483,3   | 16,96  | Global Dominion       |   | 3,23    | -0,15  | 488,2      | -3,87  | PharmaMar            |        | 33,96   | -1,45  | 623,3      | -15,89 |                   |     |          |       | 10         |        |
| Berkeley         | 1 | 0,22     | 0,69   | 97,6       | 25,29  | Grenergy              |   | 34,05   | -2,16  | 1.042,3    | -0,55  | Prim                 |        | 10,60   | 0,00   | 179,7      | 2,55   |                   |     |          |       |            |        |
| Bodegas Riojanas | 1 | 3,96     | 0,51   | 20,0       | -14,29 | Grifols B             |   | 6,52    | -2,62  | 1.703,2    | -38,25 | Prisa                | 1      | 0,39    | 2,11   | 421,5      | 33,79  |                   |     |          |       |            |        |
| Borges-bain      |   | 2,54     | -8,63  | 63,9       | -0,78  | Grifols*              |   | 9,11    | -2,51  | 3.880,3    | -41,08 | Prosegur             |        | 1,80    | -2,18  | 978,9      | 2,05   |                   |     |          |       |            |        |
| CAF              |   | 35,50    | -0,56  | 1.217,0    | 8,90   | Grupo Ezentis         |   | 0,19    | -1,07  | 85,8       | 85,00  | Prosegur Cash        | 1      | 0,54    | 0,19   | 794,4      | 1,60   |                   |     |          |       |            |        |
| Caixabank*       | 1 | 5,01     | 0,04   | 36.937,4   | 46,24  | I.A.G.*               |   | 1,99    | -1,82  | 9.903,2    | 11,85  | Puig**               |        | 25,70   | -2,54  | 14.602,4   |        |                   |     |          |       |            |        |

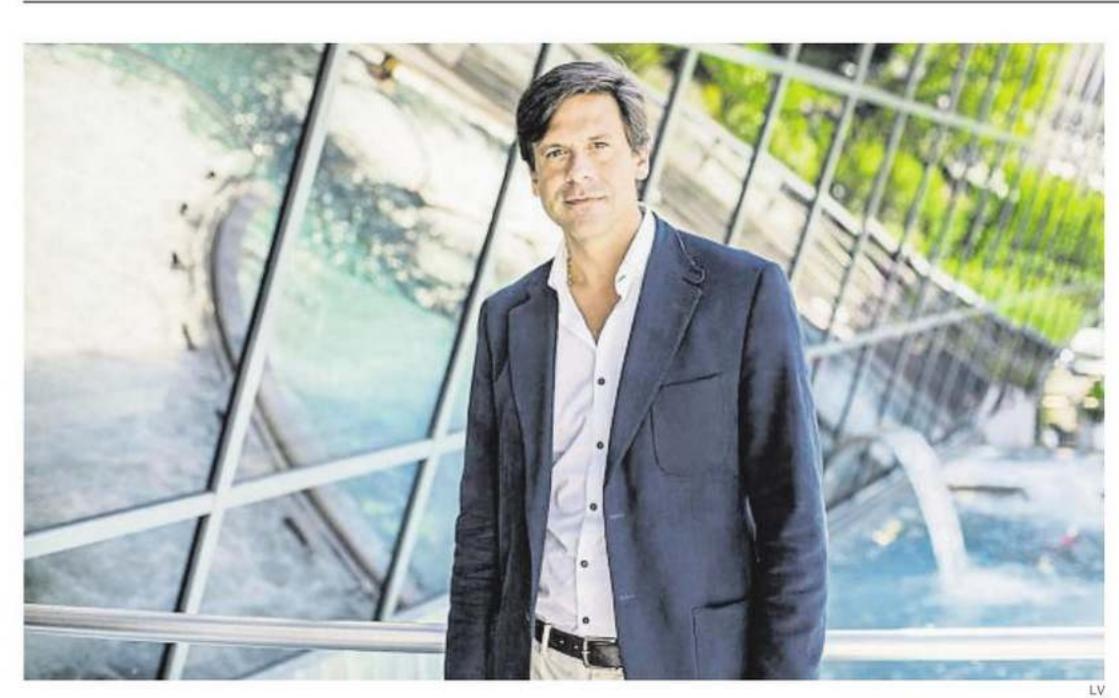

Miguel Pedregal, director general de Caldea

### Caldea se pone al día con una inversión de 32 millones

El centro termal andorrano abrirá un hotel de cuatro estrellas

**ROSA MATAS** Lleida

El centro termal andorrano Caldea ha puesto en marcha un plan de modernización integral de espacios que contempla la construcción de un hotel de cuatro estrellas y 40 habitaciones. Miguel Pedregal, su director general, cifra la inversión prevista en 32 millones de euros repartidos en tres ejercicios, del 2024 al 2026.

Las obras del complejo de Escaldes-Engordany, que ocupa 30.000 metros cuadrados, comenzaron esta primavera en la gran laguna central. Se reinaugurará en agosto con los espectáculos de celebración de su 30 aniversario. En el 2025, en una segunda fase, se reformarán otras áreas de baños y se introducirán nuevas atracciones, se remodelará el restaurante y se construirá un puente sobre el río, que conectará la cara sur del edificio con la ciudad. El hotel abrirá en el 2026 y, según proyecciones "conservadoras", en palabras de su director, esperan que obtenga una facturación "por encima de los tres millones de euros en el primer año de actividad".

"La obra se va a financiar en más del 50% con recursos propios. Para el resto, aproximadamente unos 15 millones de euros. pediremos financiación bancaria", comenta Pedregal, quien subraya la solvencia de la empre-

#### La compañía ingresó 21,6 millones en el 2023 y obtuvo un beneficio bruto de cinco millones

sa y que encaran el proceso de obras sin deuda. "Siendo una empresa turística, para las que el 2020 y el 2021 fueron años especialmente complicados por la covid, no tenemos deuda financiera", resalta.

Pedregal sostiene que los últimos diez años han sido "exitosos" pese a las dificultades de la pandemia. Las ventas se han más que

doblado desde el 2013, cuando la empresa facturó 10 millones de euros. Caldea cerró el ejercicio del 2023 con una cifra récord de 21,6 millones de euros en ingresos, lo que supone un incremento del 12% respecto al 2022, y un ebitda (beneficio bruto) de cerca de cinco millones. La empresa atribuye ese crecimiento al aumento del número de clientes.

Su actividad principal es la venta de entradas a los spas, a través de las cuales obtiene el 70% de la facturación, mientras que las cuotas de los socios suman un 15% y otros servicios como los tratamientos, la restauración y la tienda aportan el 15% restante.

Con la reforma y la inauguración del hotel, calculan que en el 2030 alcanzarán una facturación de 30 millones y situarán el ebitda en 10 millones.

Caldea es la empresa con mavor número de accionistas de Andorra. Entre sus socios institucionales destaca como accionista principal el Comú d'Escaldes, con un 25%, aunque también están presenten en el capital los bancos Andbank y Credit Andorrà.

28,48

4,00

0,50

El Gordo, 16.900.000 euros. La Primitiva, 50.000.000 euros.

Bonoloto, 2.100.000 euros. Eurojackpot, 63.000.000 euros.

Euromillones, 17.000.000 euros.

Serie: **002** 

#### JUNTA DE ACCIONISTAS

#### Celsa aprueba emprender acciones legales contra Francesc Rubiralta

■ La junta de accionistas de Celsa, celebrada ayer en la sede de la empresa en Castellbisbal, aprobó emprender una acción social de responsabilidad contra el expresidente de la compañía Francesc Rubiralta, tal y como avanzó La Vanguardia. La nueva cúpula de la empresa apunta hacia unos créditos incobrables por 539 millones a empresas vinculadas a la familia fundadora. Celsa inició una nueva etapa en septiembre pasado cuando los fondos acreedores -DWS, Attestor y Golden Tree, entros otros-toman la propiedad gracias a una sentencia mercantil pionera. / Gabriel Trindade

#### **AEROLÍNEAS**

#### Volotea y Avianca se asocian para optar a las rutas que ceda la fusión IAG-Air Europa

■ Volotea y Grupo Abra, propietario de la compañía Avianca (líder en Colombia) y Gol (de Brasil), han creado una empresa conjunta para potenciar su candidatura para quedarse con las rutas que libere Air Europa si la Comisión Europea autoriza su venta a IAG. Las

dos firmas proponen crear una base en Madrid, a la que Volotea destinará 20 aviones para sus rutas de corto radio, e integrar su operativa y actividad comercial para cubrir el 75% de las conexiones con mayor tráfico, conectando más de 130 destinos. / Redacción



Uno de los aviones de Volotea

FOMENT DEL TREBALL

#### Reunión con 21 entidades del tercer sector para pedir colaboración público-privada

La patronal Foment del Treball reunió ayer a 21 entidades del tercer sector en la jornada Compromesos para pedir una "mejor eficiencia" en la colaboración públicoprivada, en la que participaron, entre otras, Arrels Fundació, Fundació Pere Tarrés, Cruz Roja, Associació contra

el Cáncer en Barcelona, Banc de Sang i Teixits, La Marató de 3Cat y Càritas Catalunya. El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, aseguró que los empresarios tienen "alma social" y actuarán "para mejorar la vida de los ciudadanos donde no llega el sector público". / Redacción

| L     | otto 6/4              | 49       | E    |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------|----------|------|--|--|--|--|--|--|
| 2     | 5 de junio            |          | 23   |  |  |  |  |  |  |
| Co    | Combinación ganadora: |          |      |  |  |  |  |  |  |
| 4-    | 8-12-13-23-3          | 0        | 6-3  |  |  |  |  |  |  |
| Co    | omplemen: 37          | Reint: 9 | Nű   |  |  |  |  |  |  |
| Ni    | imero Plus: -         |          | **** |  |  |  |  |  |  |
| Jo    | ker: 996205           |          | AC   |  |  |  |  |  |  |
| - 5.4 |                       | 0-0-0-0  | 5+3  |  |  |  |  |  |  |
| AC    | ERTANTES              | EUROS    | 5+6  |  |  |  |  |  |  |
| 6+    | P -                   | -        | 4+3  |  |  |  |  |  |  |
| 6     | = /                   | -        | 4+4  |  |  |  |  |  |  |
| 5+    | C-                    | -        | 3+1  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | -                     | -        | 3+1  |  |  |  |  |  |  |
| 4     | -                     | _        | 2+1  |  |  |  |  |  |  |
| 3     | -                     | -        | 2+0  |  |  |  |  |  |  |
|       |                       | (2)      | 0+3  |  |  |  |  |  |  |

#### 3 de junio ombinación ganadora: 14-19-30-48 imero clave (reint): 3 ERTANTES 1 35 0 181 1 1139 0 9.120 1 16.972 0 139.659 +1 285.405 Trio La Grossa 23 de junio (Especial revetlla) 25 de junio MEDIODIA NOCHE 73736 776 386 Serie: 48

#### El Gordo 5.286,14 183,47 33,32 13,52 5,59 3,00 1,50

#### **Primitiva Bonoloto** 24 de junio 25 de junio Combinación ganadora: Combinación ganadora: 6-12-22-34-36-44 6-10-35-39-42-46 Complementario: 28 Complemen: 42 Reint: 1 Joker: 3772407 Reintegro: 2 **ACERTANTES EUROS EUROS ACERTANTES** 6+R -6 5+C3 55.219,23 5+C-5 47 1.762,32 5 94 3.141,33 4.363 4 5.309 52,35 81.792 3 96.750 8,00 R. 515.537 R. 486.414 1,00 Bote acumulado para el siguiente sorteo:

| Once                               | Euro Dr                                                            | eams      |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 25 de junio<br>80216<br>Serie: 015 | 24 de junio<br>Combinación ganado:<br>5-13-16-20-23-30<br>Sueño: 5 |           |  |  |  |  |
| Cuponazo                           | ACERTANTES                                                         | EUR       |  |  |  |  |
| 21 de junio<br>6.000.000 €         | 6+1 -<br>6 -<br>5 153                                              | 74,       |  |  |  |  |
| 41316                              | 4 5.935<br>3 78.903                                                | 31,<br>4. |  |  |  |  |

2 435.475

| 23-30 | 8-14-25-3<br>Soles: 3-12 |
|-------|--------------------------|
|       |                          |
| EUROS | ACERTANTES               |
| -     | 5+2 -                    |
| -     | 5+1 3                    |
| 74,80 | 5 6                      |
| 31,00 | 4+2 23                   |
| 4,33  | 4+1 536                  |
| 2,50  | 3+2 1.014                |
|       | 4 1.327                  |
|       | 2+2 14.601               |
|       | 3+1 22.822               |
|       |                          |

| 25 de junio<br>Combinación ganadora:<br>8-14-25-31-45<br>Soles: 3-12 |         |            |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|
| ACE                                                                  | RTANTES | EUROS      |  |  |  |  |
| 5+2                                                                  | 2 -     | -          |  |  |  |  |
| 5+1                                                                  | . 3     | 488.923,50 |  |  |  |  |
| 5                                                                    | 6       | 137.865,00 |  |  |  |  |
| 4+2                                                                  | 2 23    | 5.932,30   |  |  |  |  |
| 4+1                                                                  | 536     | 318,10     |  |  |  |  |
| 3+2                                                                  | 2 1.014 | 185,00     |  |  |  |  |

102,80

29,70

21,20

16,80

15,00

10,40

2+2 44.842

3+1 49.896

3+0 103.586

1+2 260.815

2+1 764.555

2+0 1.553.498

3 54.719

1+2 76.709

2+1 332.304

Eurojackpot

| 25 de junio<br>Combinación ganadora:<br>14-16-37-45-49<br>Estrellas: 5-7<br>Código 'El millón': DNJ16276 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                          |                |
| ACERTANTES                                                                                               | EUROS          |
| 5+2 1                                                                                                    | 213.887.390,00 |
| 5+1 8                                                                                                    | 141.110,30     |
| 5+0 15                                                                                                   | 17.589,23      |
| 4+2 55                                                                                                   | 1.494,17       |
| 4+1 1.122                                                                                                | 134,92         |
| 3+2 2.697                                                                                                | 59,34          |
| 4+0 2.296                                                                                                | 48,98          |

12,54

12,57

11,27

5,42

5,83

4,62

**Euromillones** 

**LAVANGUARDIA** 

### LA CONTRA



Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

#### Tyler Brûlé, fundador de 'Wallpaper' y editor de 'Monocle', revista de viajes y geopolítica

¿Años? Mi abuela tiene 106 y sigue bailando: ¡No pares, 'abu'! Nací en Winnipeg y he sido periodista y editor en todo el mundo toda mi vida. ¿Valores? Vivo en Suiza: sigo aprendiendo de los suizos libertad para elegir y responsabilidad para vivirlo. Colaboro con Turisme de Barcelona en What's Next

## "España goza de un boom turístico porque se lo ha ganado"

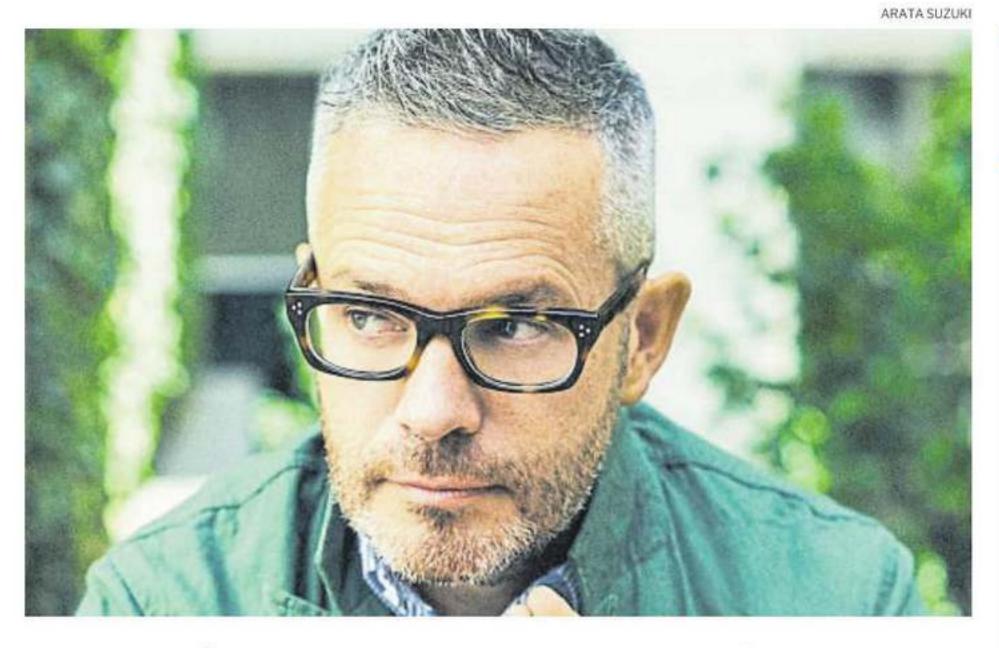

or qué Barcelona y España son líderes mundiales en turismo?
Porque se lo merecen. Durante tres décadas España ha sido líder en la construcción de infraestructuras y, por eso mismo, tiene constructoras líderes en el planeta.

¿China no ha construido más?

España rivaliza con ventaja con China en kilómetros de tren de alta velocidad. Y no solo: autopistas, ahora gratis, aeropuertos eficientes nuevos e inmensos en Barcelona, Madrid, Palma, Málaga...

Generando también una no menos inmensa deuda pública.

Que ahora se convierte en crecimiento: si hubiera dicho hace 30 años que España sería una superpotencia en infraestructuras e ingeniería, ¿quién le hubiera creído?

España inundada de turistas... ¿Tal vez desbordada por turismo poco lucrativo? Piense que hay otros muchos países a los que les encantaría estar tan desbordados de turistas como ustedes; y tienen geografías apasionantes y ofrecen experiencias únicas, pero no invirtieron en infraestructuras como ustedes.

¿Se trata de autovías y aeropuertos?

Otro milagro de España como destino es que tiene hoteles de calidad de todas las categorías.

¿No hay demasiado camping barato?

Hay aerolíneas *low cost* a todos los destinos y autobuses baratos y cómodos y hoteles muy exclusivos; y otros, con una excelente calidad-precio.

Hay vecinos quejándose de que el turismo masivo encarece y degrada ciudades

¡Cuidado! No vaya a ser que sus deseos se hagan realidad y cunda la especie en el mundo de que los barceloneses odian el turismo, y esos vecinos un día vean que tienen las calles solo para ellos, pero también que no hay dinero para mantenerlas.

Hubo generaciones de españoles que saludaron el turismo con alegría.

Hubo aquí generaciones trabajando para hacer posible lo que hoy es realidad, que el mundo viniera a verles y gastara su dinero aquí y es lo que ha pasado. Yo no mataría a la gallina de los huevos de oro.

¿Debemos repartir mejor los huevos? Por supuesto. Pero no mate a la gallina. Y

#### Repartir el fruto del turismo

Brûlé, corresponsal de grandes medios y editor de la exquisita Wallpaper, referente global en arquitectura, y de Monocle, de viajes y países, acierta al recordar que España es hoy el país con mayor número de visitantes del mundo gracias a décadas de inversiones en infraestructuras. Es menos certero al responder sobre cómo convertir esa prosperidad turística en compartida también con quienes hemos pagado los impuestos que la han hecho posible. Solo así se evitarán las protestas vecinales que, advierte, empiezan a trascender en todo el mundo, porque nadie quiere ir donde se sabe mal recibido. Se trataría de usar incentivos y desincentivos en las áreas tensionadas -rebajar precios de parking, transporte o tasas municipales- para evitar que ahuyentemos con desplantes a la gallina turística de los huevos de oro.

ahora mismo les aviso de que el mensaje de los españoles al mundo es demasiado "nos sobráis". Piense que yo vivo en Suiza, donde el nivel de vida no es de necesitar turismo a cualquier precio, y le aseguro que lo tratan con cariño.

Nueva York, en cambio, como Barcelona prohíbe apartamentos turísticos.

Nueva York está en decadencia. Y le daré una cifra: de los mejores 50 restaurantes del mundo solo dos están en EE.UU. Y si quiere un ejemplo de tratar bien al turista, aunque sea masivo, vaya a Japón.

Barato no es.

¡Qué exquisito trato al visitante! ¡Cómo cuidan la comida y la educación! Y ahora mismo experimentan un boom turístico.

¿No se quejan de demasiados turistas? Su ethos es la amabilidad con el visitante igual que el ethos español incluye la gastronomía; y, en cambio, en EE.UU. no es en absoluto una prioridad de la experiencia compartida y ofrecida.

¿En qué consiste ese ethos?

He trabajado ahora en un proyecto suizo para atraer más visitantes del Golfo: Kuwait, Qatar, Emiratos...

Pocos y cresos.

La sauna es nuclear en la oferta de nieve suiza, pero ¿cuántas saunas? Los suizos tienen solo una para todos y la comparten todos y desnudos. Ese es su ethos.

Yo, encantado, pero no sé los árabes...
¡Eso es el ethos! Los suizos no deben cambiarlo para agradar a los árabes; tienen que ser fieles a sí mismos y quien venga que sepa que va a ser así. No renuncien a lo que son ustedes jamás para agradar.

¿Ser más caros como destino significa menos turistas más ricos y es mejor?

Es una estrategia, porque el turismo es aspiracional, pero subir a 500 euros la habitación por noche cuando en realidad no los vale...es, cuando menos, arriesgado.

¿Olvidamos que el turismo es cíclico y que aquí ya hubo temporadas pésimas? Correcto: el turista también sigue modas y nadie puede estar de moda para siempre. Ni siquiera España. Así que ahorren ahora para invertir en mejorar cuando llegue una mala temporada.

¿Su ciudad favorita en España? He descubierto Galicia. Fabulosa.

¿Hacer periodismo hoy vale la pena? Para mí, sí, pero cada vez cuesta más encontrar jóvenes que quieran dedicarse como yo a ayudar a entender el mundo.

¿Seguirá editando revistas en papel? Aún es la parte más lucrativa de nuestra editorial: nuestros clientes del golfo Pérsico solo quieren papel.

**LLUÍS AMIGUET** 

## 3.000 millones de razones para apoyar la transición energética.

Comprometerse con la transición energética, es aumentar hasta casi 3.000 millones de euros la inversión en proyectos de energía renovable y redes de distribución.



Naturgy.com

